# el Periócide Aragón Colocide Colocide Aragón Colocide Aragón

www.elperiodicodearagon.com | eparagon@elperiodico.com

# Los robos con violencia en casas se incrementan un 27% en Aragón

El Balance de Criminalidad de 2023 del Ministerio del Interior destaca el aumento en el último año con casi 1.900 casos en la comunidad • Los actos delictivos aumentan ligeramente y los de carácter sexual se han duplicado en solo 5 años

PÁGINAS 2 Y 3



Multitudinario y emotivo adiós al cura de San Gregorio

El barrio rural zaragozano de San Gregorio dio ayer su último adiós a Javier Sánchez, el cura que durante años se había ganado el cariño de todos y que la semana pasada falleció por las quemaduras sufridas tras prenderse su hábito con una vela. El arzobispo de Zaragoza, Carlos Escribano, ofició la misa presidida por la guitarra del sacerdote, aficionado a la música rock. Después, los fieles soltaron globos como último homenaje. PÁGINA 16

# LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR SERVICIOS

# Los bares 'olvidan' el covid: hay más clientes pero gastan menos

La hostelería afronta el futuro con optimismo pese a subir los costes y tasas y al final de la carencia de sus créditos

PÁGINAS 8 Y 9 \_\_\_\_\_

# BALANCE DE CAMPAÑA

# Aramón culmina la temporada de esquí con más de 800.000 esquiadores

Las estaciones han vivido una recta final atípica

PÁGINA 10 \_\_\_\_\_

# PROTESTA EN ZARAGOZA

# Más de mil personas piden una implantación más ordenada de las renovables

Reclaman poner coto al impacto medioambiental

PÁGINA 11 \_\_\_\_\_

# OTRO FRENTE ABIERTO

# El PP promete el trasvase del Ebro en Cataluña en un acto de su precampaña

El candidato, Alejandro Fernández, apunta que la desalación es una solución «insuficiente»

PÁGINA 12

# ROBERTO PÉREZ RAMÓN

Delegado de la Agencia Tributaria

«Entendemos que se defrauda menos porque la recaudación es más alta pero eso responde a muchos factores»

| PA | - | LAI | A | 44  |  |
|----|---|-----|---|-----|--|
| PA | u | ιN  | А | -11 |  |
|    | - |     | 7 |     |  |

# TRAS CUATRO JORNADAS

# La merma de puntos lastra la reacción del Real Zaragoza de Víctor Fernández

Su llegada consigue una clara mejoría del juego, pero ha obtenido solo 4 de 12 puntos posibles

| PÁGINA 37 |  |
|-----------|--|
|           |  |

# SEGURIDAD CIUDADANA

# La criminalidad repunta y merma la seguridad con los robos en las casas

Los datos del Ministerio del Interior revelan un aumento del 1,2% de las infracciones a lo largo del último año en la comunidad • En total se registran 1.898 asaltos a viviendas en Aragón, un incremento del 27,1%

EL PERIÓDICO Zaragoza

La seguridad es una sensación y, entre todos los factores que contribuyen a forjarla y también a echarla por tierra, cobra especial importancia el respeto que uno percibe de su intimidad. En términos delictivos, los episodios que vulneran este derecho están estrechamente vinculados a los asaltos a los domicilios al ser consciente la víctima de la invasión hacia su espacio más íntimo. Hace tiempo que estos guarismos no son nada halagüeños en Aragón y, tanto es así, que el Balance de Criminalidad de 2023 publicado recientemente por el Ministerio del Interior revela un total de 1.898 robos con fuerza en domicilios. Se trata de un incremento del 27,1% respecto al ejercicio anterior, lejos del aumento generalizado del total de la criminalidad situado en apenas un 1,2%.

No es para menos porque el año comenzó con una oleada de robos en las casas de varios pueblos de La Hoya de Huesca y el Somontano – Bierge, Blecua, Pozán de Vero, Adahuesca, Monflorite, Fañanas, Sesa y Alcalá del Obispo— hasta que la Guardia Civil detuvo en marzo a dos albaneses de 27 y 35 años en el marco de la Operación Cromajo. También quedaron registradas denuncias por robos en cuatro viviendas de Banastás y otras siete de Binaced.

Con el año más avanzado, algunas localidades zaragozanas de la Comarca de Valdejalón como Calatorao, Épila o La Almunia de Doña Godina denunciaron una oleada de robos en viviendas que encendieron todas las alarmas entre los vecinos.

No en vano, algunos residentes de Épila confesaron ante EL PERIÓDICO DE ARAGÓN vivir con «miedo» porque nunca antes habían tenido que hacer frente a esta nueva modalidad delictiva en el municipio. En esta localidad, precisamente, se ha constituido una Junta Local de Seguridad, que celebró hace unas semanas su primera reunión. No solo han aumentado los robos en las casas si-



La Operación Cromajo de la Guardia Civil esclareció un oleada de robos cometidos a principios de año en la Hoya de Huesca y el Somontano.

no que también ha crecido el delito que, junto a las viviendas, engloba también a los establecimientos y otras instalaciones: 9,5% en Aragón y 37,8% en la provincia de Huesca. Especialmente sonada fue la oleada de robos en las iglesias de varios pueblos de Los Monegros como Albalatillo, Grañén, Huerto, San Lorenzo del Flumen, Sangarrén y Valfonda de Santa Ana. Al final fueron detenidas dos personas a las que se les atribuyeron hurtos en iglesias de las Cinco Villas y Teruel.

# Fincas agrícolas y granjas

Apenas unas semanas antes fueron asaltadas varias explotaciones agrícolas y granjas en Pomar de Cinca y Alcolea de Cinca con el consiguiente robo de tractores y aperos agrícolas e incluso se llevaron sistemas de navegación GPS de tractores en Ballobar, Torres de Barbués o Villanueva de Sijena.

### En Zuera

# Atraco a punta de pistola

Un hombre cometió un atraco a punta de pistola el pasado sábado en un establecimiento de Zuera, donde entró con la cara tapada, amenazó al personal y se llevó el dinero de la caja registradora. El suceso ocurrió en el supermercado Eroski, cuanto este estaba a punto de cerrar, y el aviso a la Guardia Civil llegó a las 21.25 horas. No hubo heridos ni ningún tipo de enfrentamiento. Por el momento no hay ninguna detención y la investigación está en curso.

Esta radiografía numérica responde a una concatenación de factores que el Justicia de Aragón pormenorizó en febrero de 2023 con el Informe Especial sobre Seguridad en el Ámbito Rural. Entre ellos, el citado estudio constataba esa «inseguridad» debido a la falta de guardias civiles, una mala distribución de los 122 cuarteles que la Guardia Civil tiene desplegados en el territorio y la detracción de los Equipos Roca a otras unidades de seguridad ciudadana.

Otras tipologías penales que se han visto incrementadas y que también influyen en la sensación de seguridad son los homicidios dolosos y los asesinatos en grado de tentativa, que han experimentado un aumento del 33,3% al registrar 36 casos entre las provincias de Zaragoza (30) y Huesca (6). Sí que han descendido, por otro lado, las muertes violentas que sí que se han llegado a consumar, con 9 casos.

A nivel general, la criminalidad convencional ha descendido apenas un 4%, pero ha aumentado la cibercriminalidad (20,2%), lo que deja un ligero aumento del 1,2% en el total de la criminalidad.

# El delito convencional baja

Entre las comunidades autónomas en las que se ha reducido la criminalidad en su territorio con respecto al año 2022 se encuentran Aragón (3,6%), Baleares (0,2%), Cantabria (3,4%), Castilla y León (3,1%), Castilla-La Mancha (1,4%), Galicia (1,2%), Comunidad de Madrid (1,5%), País Vasco (1,1%), Ceuta (10,5%) y Melilla (7,9%).

En el lado opuesto, las comunidades en las que aumentó la delincuencia son Andalucía (3,1%), Asturias (7,4%), Canarias (6%), Cataluña (5,6%), Comunidad Valenciana (3,9%), Extremadura (7,8%), Murcia (3%), Navarra (1,4%) y La Rioja (5%).

# en detalle

# Muertes violentas en Zaragoza

Entre los municipios de la provincia de Zaragoza y la capital aragonesa se contabilizaron siete muertes violentas a lo largo del año pasado. La primera de ellas se remonta al 5 de febrero cuando Natalia Chiguachi (Colombia, 1991), supuestamente, acuchilló en el tórax a su pareja en el domicilio que ambos okupaban en la avenida Madrid. A ella le siguió un asesinato machista en Villanueva de Gállego y otros dos homicidios registrados en Ejea de los Caballeros y Ricla. En octubre, la calle Jaime Herrerin del barrio de Las Fuentes se sumó a la lista con un crimen que se cobró la vida de Ignacio Goñi Hernández.

# Muertes violentas en Huesca

Boltaña lloró a principios de marzo la muerte de un ioven vecino de 28 años -Fernando Úrbez Sarrablo, hijo y hermano de dos miembros de La Rondaque fue acuchillado por Sergio D. E. Ambos protagonizaron una discusión en el bar La Plaza de la localidad oscense hasta que el presunto homicida abandonó el establecimiento y regresó provisto del arma que le clavó en el corazón.

# Muertes violentas en Teruel

Una reyerta entre albaneses en las inmediaciones del pantano de Santolea se saldó con la muerte de uno de ellos, cuyo cuerpo fue abandonado malherido en la plaza de la localidad de Mas de las Matas. La víctima falleció en el centro de salud víctima de las heridas que sufrió por una disputa que sacó a la luz una plantación de alrededor de 5.000 plantas de marihuana.

# Los delitos sexuales se disparan y casi se duplican en los últimos cinco años

El tipo penal pasa de 288 casos en 2019 hasta los 448 registrados el año pasado, en parte debido a los efectos penológicos de la 'ley del solo sí es sí'

A. T. B. Zaragoza

La comparativa anual de las últimas cinco años (2019-2023) deja un tipo penal que, en Aragón, se realza por encima del resto: los delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Según los datos publicados por el Ministerio del Interior, estas infracciones se han disparado en la comunidad aragonesa al contabilizar 288 casos en 2019 que poco tienen que ver con los casi 500 (448) del año pasado a tenor de los episodios denunciados ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre ellos, la violación a una joven en los baños de una discoteca de Zaragoza. Son 69 ilícitos más que en 2022 (379) y 60 más en comparación con 2021 (388), lo que evidencia una tendencia al alza que, en 2023, ha permitido rebasar la barrera de las cuatro centenas.

Se trata de un incremento anual del 18,2% como consecuencia de los 88 episodios de agresiones sexuales con penetración y los otros 360 vinculados al resto de delitos contra la libertad sexual: acoso, exhibicionismo o provocación, corrupción de menores y prostitución o explotación. Especialmente reseñable es la comparativa con los registros de 2019 porque solo se refirieron 26 agresiones sexuales con penetración si se comparan con las 88 del último ejercicio. O lo que es lo mismo: más del triple.

# Acoso sexual

Entre todos los subtipos penales que contemplan los delitos sexuales se ha colado una nueva tipología penal, el acoso sexual, con motivo de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí. La nueva normativa castiga ahora a «quienes se dirijan a otra persona con expresiones, comportamientos o proposiciones de carácter sexual que creen a la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria, sin llegar a constituir otros delitos de mayor gravedad». No en vano, algunos tribunales aragoneses ya han sentado jurisprudencia con respecto a algunos de estos tipos de comportamientos, tal y como sucedió entre diciembre de



Abdel Ali Guerch, condenado a ocho años de cárcel por violar a una joven en Zaragoza.

Se trata de un incremento anual del 18,2% respecto a los datos registrados en 2022

Un juzgado oscense condenó al pasajero de un autobús por insinuarse hacia una viajera 2022 y junio de 2023 en un autobús de la línea Huesca-Binéfar. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Huesca condenó a K. B. (Argelia, 1996) por insinuarse sexualmente a una pasajera al lanzarle besos reiteradamente, mirarle insistentemente durante los trayectos e incluso intentar sentarse a su lado para finalmente abalanzarse sobre ella.

La recopilación de episodios como este último por parte del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil se traduce en un aumento de los procedimientos jurídicos vinculados a este tipo penal. No en vano, buena parte de los juicios señalados en la Audiencia Provincial de Zaragoza se corresponden a causas de abusos o agresiones sexuales que, en los corrillos, ya dejan comentarios sobre el incremento exponencial de los delitos sexuales.

En septiembre, por ejemplo, la Sección Sexta condenó a Jesús Alfonso Giménez Oliver (España, 1965) a 14 años de cárcel por urdir una trama de corrupción de menores y violaciones en la localidad zaragozana de Quinto que tuvo como víctima a una joven con una discapacidad mental del 46%. En noviembre, la Sección Tercera condenó a Juan Manuel Royo López (Nicaragua, 2003) a cinco años de cárcel por violar a una joven a la que empujó contra unos matorrales en el parque de La Aljafería de Zaragoza. Y, de cara a las estadísticas de 2024, la Sección Primera condenó a Abdel Ali Guerch (Marruecos, 1996) a ocho años de cárcel por violar a una chica a la que había conocido de fiesta.

Más allá de las salas de vistas, los funcionarios policiales también han tramitado otras tantas denuncias, tal y como sucedió en marzo de 2023 cuando una joven denunció a F. A. H. R. (República Dominicana, 1986) por, supuestamente, robarle el móvil para luego violarle en los baños de Canterbury Salamero. ■

**EDITORIAL** 

# Dependemos de los océanos

Si alguien ajeno a nuestra civilización supiera que hemos llamado Tierra al Planeta, probablemente, se sorprendería. ¿Por qué no llamarlo Mar si el 70% de su superficie está cubierta por los océanos? Le explicaríamos que a los humanos nos gusta tener los pies en la tierra, pero deberíamos reconocer la paradoja. No solo hay mucha más agua alrededor nuestro: dependemos del mar. Para respirar, para comer y para sobrevivir. Es algo que saben muy bien los científicos que empiezan hoy en Barcelona un congreso internacional sobre la salud de los océanos. Leonardo Da Vinci ya advirtió hace más de medio milenio que «el agua es la fuerza motriz de la naturaleza». Siempre que la acción del hombre no ponga en tela de juicio esta capacidad. Esto es precisamente lo que abordarán los expertos reunidos para evaluar el decenio fijado por Naciones Unidas para hacer frente al deterioro de los mares, desde hoy en Barcelona. La conferencia tendrá que determinar si hemos avanzado o retrocedido en los principales retos que presenta la preservación de los océanos: la temperatura de sus aguas, la basura que soportan, la perdida de especies y la crisis de biodiversidad que padecen, un tema de enorme impacto teniendo en cuenta que un tercio de la humanidad depende de ellos para su sustento.

La ONU ha adjetivado su propósito como la búsqueda de La ciencia que necesitamos para el océano que queremos. Un lema que subraya la importancia de la tecnología para abordar las consecuencias de la crisis climática en todos los ámbitos, también el de los mares y océanos. Sin embargo, por poner un ejemplo, por mucho que algunos avances permitan afrontar mejor las islas de plásticos que se han formado en el Pacífico, el Atlántico y el Índico, no deberíamos atribuir a las aún hipotéticas soluciones de ingeniería ambiental capacidades demiúrgicas si no van acompañadas de la necesaria voluntad política. La sobrepesca, el vertido de plástico u otros residuos de difícil absorción y el impacto que sobre ellos tiene el cambio climático son obra del hombre. En consecuencia, solo mediante la determinación humana, es decir política, de poner fin a esta situación podremos encontrar los recursos necesarios para implementar las recomendaciones que surjan de la conferencia de Barcelona.

Lo vernos en una escala más cercana, con la erosión -a veces, auténtica desaparición- que han vuelto a sufrir muchas playas catalanas a raíz del último temporal. De poco sirve mejorar la técnica que permitirá rellenarlas de arena para afrontar la próxima temporada turística. La suma de tormentas cada vez más extremas y de la subida del nivel del mar nos coloca ante un dilema del que depende el futuro de nuestra economía. El problema debe abordarse, por lo tanto, desde una perspectiva amplia, que tenga en cuenta el impacto del cambio climático en el futuro de los mares, pero también nuestro modelo de turismo y nuestro urbanismo. Griegos y romanos pensaban que los océanos eran un enorme río que circulaba alrededor del mundo. Y en gran parte lo son, con grandes corrientes oceánicas cuyo colapso podría modificar radicalmente nuestro clima. Hoy sabemos lo que son, los males que los acechan y lo mucho que les debemos. Mimarlos forma parte de nuestra supervivencia.

La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. Los artículos exponen posturas personales

# el Periódico

# PRENSA DIARIA ARAGONESA, SAU Directora gerente: Cristina Sánchez. Jefa de Marketing y Promociones: Marta Cagigas. Redacción, Administración, Distribución y Publicidad: Calle Hernán Cortés, 37. 50005 Zaragoza. Teléfono de centralita: 976 700 400.

# 'La estrella azul'

El filme de Macipe es la máxima expresión del trabajo, la entrega, la convicción y la creencia en uno mismo de un humilde amante del cine

Pocas cosas remueven tanto por dentro como el cine. Quizá la música sea la única que pudiera asemejarse en cuanto a capacidad de emoción y evasión. Si alguien es capaz de hacer confluir estos sentimientos con una creación artística ya puede morirse tranquilo y olvidarse de escribir el libro y plantar el árbol.

Por si eso no supusiera una tarea complicada por sí misma, imaginen que el autor logra, además, la opi-

nión unánime del público y la crítica. Que los espectadores que acuden a ver tu propuesta no solo la acepten con agrado, sino que acaban levantándose de la butaca con los ojos enrasados, las manos dispuestas a cambiar de color y las piemas lo suficientemente despiertas para salir a toda prisa y contar a las personas que quieren que no deben perdérsela. Cuando la cadena funciona así de una forma natural, sin obligación, sin compromiso, solo por amor, simplemente resulta maravilloso.

Está al alcance de muy pocos que la historia traspase de la pantalla directamente a las entrañas de quien se sienta frente a ella sin pretensión alguna. Conseguir que la atmósfera de la película te punce el alma y el películo perdure semanas hace de esa relación un vínculo irrompible. Pase lo que pase ya, los ojos que han visto cada una de las escenas y los oídos que han escuchado todos los diálogos nunca podrán enfrentarse al mundo de la misma forma.

Ese argumento lleno de verdad, respeto, admiración y entrega existe. Se llama La estrella azul, de Javier Macipe, y es la máxima expresión del trabajo, la entrega, la convicción y la creencia en uno mismo de un humilde amante del cine. Su primer largometraje es uno de esos ejemplos de lucha, supervivencia y corazón no poco frecuentes en el mundo de la cultura. El film del director aragonés se ha enfrentado, entre otras muchas

cosas, a problemas de financiación y una pandemia que le llevaron directamente a la uci. Lo medicaron, lo reanimaron y al final, como pasa en los hospitales, algo objetivamente inexplicable acabó desestabilizando la balanza y dando la victoria a la vida sobre la muerte.

La mezcla de géneros, la metaficción, el homenaje a un músico, el idilio de un país con su folclore, la admiración de un actor por su personaje... la alineación de todos los elementos es tan perfecta que

convierte la historia de Mauricio Aznar en la de todos.

Permitimos que el líder de Más Birras nos arañe y nos
desgarre. Le agradecemos, incluso, el zarpazo a pesar
del vacío y la melancolía que nos deja. La mejor decisión
como espectador es dejarse llevar sin miedo y guiarse
por su estrella, porque el azul en la noche también puede verse. Solo dependerá de los ojos con que se mire. ■





**EL TRIÁNGULO** 

CAROLINA

GONZÁLEZ

# Preocupante aumento de los robos con fuerza en casas

El Balance de Criminalidad de 2023 del Ministerio del Interior ha puesto el foco en el incremento de robos con fuerza en domicilios registrado en el último año. Un 27% más y casi 1.900 casos en Aragón.



Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior.

Tampoco es baladí el aumento de delitos de violencia sexual, que se han duplicado en cinco años. Todo redunda en la necesidad de reforzar la vigilancia y los medios. El Gobierno ya ha mostrado voluntad de hacerlo y ese debe ser el camino.

# El esquí resiste pese a una campaña corta y difícil

El tiempo no ha facilitado las cosas en la temporada de esquí en las estaciones aragonesas que ayer echaban el cierre a una campaña que ha resultado ser más corta de lo previsto. Han sido 127



Esquiadores en las pistas de la estación de Cerler.

días con las pistas funcionando por unas temperaturas verdaderamente anómalas durante buena parte del invierno. Aún así, más de 800.000 esquiadores solo en las del Grupo Aramón y un balance satisfactorio. Al mal tiempo, buena cara.

### REDACCIÓN DE EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

el Periódico de Aragón Lunes, 8 de abril de 2024 Opinión | 5

# Sumar

El pasado día 23 de marzo se celebró en Madrid la Asamblea Constituyente de Sumar, movimiento y partido político que yo llamo la «Internacional de la democracia» en continuidad con anteriores internacionales de carácter social y con las mejores ideas liberales no absolutistas.

Sumar busca ser un movimiento universalista, una política atractiva, la libertad para todos, la política del 99% de la población no privilegiada. La construcción de un nuevo sujeto histórico más transversal que no es ya solo la clase trabajadora o de barrio que caracterizó la movilización social en el siglo pasado. No solo las fuerzas emancipatorias más recientes como son el feminismo y el ecologismo. Más bien busca la integración de todas las iniciativas y reivindicaciones en este mundo tan complejo y en plena mutación. Pretende la creación de un modelo de sociedad un tanto a ciegas a causa de esta inmensa metamorfosis cuya trayectoria desconocemos.

Sumar quiere ser la cara amable de la política, fomentar el gusto de la participación, el antídoto para la desafección causada en gran parte por la comodidad, el dejar que otros decidan por ti, y sobre todo por la política espectáculo. No le gusta la competición agresiva y menos aún la deslealtad y la revanchista. Sumar es cooperación y emulación.

El futuro altamente tecnificado que se empieza a dar, en vísperas de la aparición de una nueva especie humana, debida a los avances de la ingeniería robótica, digital y genética, plantea retos muy distintos a los del siglo pasado. Por ello Sumar es un proyecto anticipatorio, a largo plazo. La superación de la desilusión de los grandes relatos de la modernidad. Nos encontramos en una «edad de



# Sumar pretende la creación de un modelo de sociedad un tanto a ciegas a causa de esta inmensa metamorfosis cuya trayectoria desconocemos

la nada», en una sociedad en tránsito y en mutación que necesita creadores políticos. Y allí quiere llegar Sumar.

Nos gustaría que Sumar fuera recibido como una voluntad trans-política con una estructura narrativa nueva y una acción honesta y eficaz, para un futuro muy abierto a crear entre todos. Algo de esto ya se da en la convergencia mundial a favor de los derechos humanos. Ese es el objetivo que nos anima. Es tiempo de fraguar nuevas ficciones, símbolos atrayentes no verdades literales, como si nuestro conocimiento fuera esencialmente la capacidad y el deber de sentar cátedra. Más bien es lo contrario.

La manera de entender el conocimiento humano y la comprensión consiguiente de la realidad son dos de los factores que más están influyendo en el cambio de época. El conocimiento humano se entiende hoy como un resultado provisional construido de modo colectivo y progresivo, más por vía de negación del error que por afirmación de la verdad y por lo tanto basado en el diálogo, más dispuesto a ser corregido que a corregir. Ensamblador de las ciencias empíricas, la comprensión social, y la suma de las narraciones simbólicas de sentido. Sin confundir los ámbitos. Y la realidad se presenta de forma holística y sistémica. No hay dos planos, ni maniqueísmo, ni dualismo, ni el mundo del más allá en detrimento del aquí, no dos clases y dos ideologías enfrentadas, dos mundos, material y espiritual, sino una única realidad que engloba todo lo que experimentamos, ideamos y amamos. Una realidad autocreativa que genera nuevas formas en virtud de la relación interna de todos sus elementos. Y por tanto una síntesis de contrarios, no la destrucción de ambos.

Por lo tanto la democracia radical ha de entenderse como comunicación y distribución en igualdad de condiciones, nadie posee la verdad, y como construcción colectiva de futuro, nadie tiene su fórmula mágica. Sumar debe llegar a todas las personas. Como cuando el «no a la guerra» en 2003. Ya no vale beneficiarse de los errores ajenos. Cuando un árbol se cae no se hace leña, se plantan dos a su lado que lo acompañen y regeneren. ■

Santiago Villamayor es cooperante y filósofo jubilado

Lo que ha escenificado el consejo de administración de RTVE durante la semana de Pasión ha sido un auténtico reality show: intriga, giros de guion, soberbia, revancha, y temeridad. Desde luego, todo menos ejemplarizante. Sinceramente, no cabe este comportamiento en un consejo que maneja 1.100 millones de euros anuales y cuvos contenidos alcanzan a casi todos los españoles. He leído que algunos expertos han llegado a comentar, no sin cierta sorna, que si se hubiera emitido ese consejo en forma reality hubiera tenido éxito, porque la cascada tuvo todos los componentes escabrosos requeridos. Pero eso es irónico. Lo que importa en este caso es que se han puesto de manifiesto los graves problemas de fondo que aquejan a los medios audiovisuales del Estado. Y que no presagian nada bueno.

Este show tiene que ver con dos problemas endémicos de nuestro sistema democrático. Por un lado, revelan la presunta tendencia del intervencionismo partidista en instituciones que son del Estado. Y, por otro, sacan a la luz que no se suele respetar por parte de la política la independencia que corresponde a ciertos órganos del Estado. Es cierto que estos problemas son casi endémicos en casi todos los medios públicos europeos -incluso en la tan citaday, a veces, envidiada y mitificada BBC-. Pero, la verdad, repasando la historia europea, me cuesta identificar un suceso tan escabroso y, al mismo tiempo, tan ilustrativo como esta especie de clímax narrativo en RTVE, con un estilo híbrido entre sucesos de Puerto Hurraco y las películas de El

# Alarma roja en RTVE



EL COMENTARIO

IOSÉ MANUEL PÉREZ TORNERO

Padrino. Pero, ¿qué ha podido suceder para llegar hasta aquí?

La respuesta no es difícil: se trata de los incumplimientos sistemáticos de las normas y leyes. Por muchas leyes que se promulguen sobre la independencia de RTVE, si la cultura política y el comportamiento de los electos no se modifica, todo falla estrepitosamente. Mientras en la política prevalezca el sectarismo partidista y un cierto fanatismo alentado por la polarización, el intervencionismo dirigista tenderá siempre a acabar con la independencia institucional. Y mientras el comportamiento de los electos -con honrosas salvedades – se rija más por el espíritu de servidumbre voluntaria que por el del interés general, la idea de servicio público puede acabar en ruinas.

Es esto lo que todos los analistas —de todos los colores— han venido denuncian do con relación a RTVE. Un medio público que no debería someterse al intervencio nismo ni a la polarización partidista, ni al tribalismo corporativista.

Si esto sigue así, ¿dónde puede acabar todo? No hay que ser adivino para responder. Primero, al desprestigio de un servicio público como el de RTVE. Luego, generará un estado de decepción y desconfianza en la opinión pública, especialmente ante sus informativos (y esto, pese al encomiable esfuerzo que hacen todos los días los profesionales). Y de aquí, con el paso del tiempo, puede pasar, incluso, que en alguna coyuntura adecuada, alguna fuerza política proponga la privatización total o parcial del medio, o, como piden desde la extrema derecha, sencillamente su extinción.

Llegados a este extremo, el daño puede ser irreparable. Daño a la democracia, porque esta se deteriorará por falta de una esfera pública inclusiva y compartida. Y daño a la sociedad ya que, sin un espacio común y plural, la tendencia a la fragmentación social seguirá progresando.

Pero, ¿está todo perdido o cabe hacer algo?

Claramente, rectificar. Rectificar seriamente, tanto el consejo de administración como sus autoridades de tutela, y por supuesto las autoridades gubernamentales. Hay que volver al parlamento. Hay que aprobar un nuevo consejo (renovado en lo que toca) y elegir al presidente por dos tercios, y respetando el resultado del concurso público, o tras otro nuevo. Es el único camino. Lo que no cabe hacer de ningún modo es volver a imponer una administradora única, que los tribunales califican ya de procedimiento inconstitucional, ni, por supuesto, insistir en convertir en permanentes las interinidades. Recuérdese como motivo de escándalo que en los últimos años, por 18 meses de titularidad de la persona elegida por las Cortes como Presidente, ha habido cuatro años y medio aproximadamente de interinidad. ¿No es perverso que la interinidad se pueda haber convertido en regla y en procedimiento de gobierno? ■

Si esto sigue así acabará en el desprestigio del ente público, en desconfianza y, a futuro, en que algún partido pida privatizarlo

José Manuel Pérez Tornero es periodista

# Sin rumbo y sin proyecto

TERCERA PÁGINA

RAMÓN

PUNSET

¿Por qué los políticos del PP y del PSOE se descalifican mutuamente todos los días? Sencillamente, porque todos reclaman el poder para sí y consideran al adversario, cuando está en el Gobierno, como un detentador ilegítimo (un «okupa», en suma) y, cuando se halla en la oposición, como un aspirante inescrupuloso, un verdadero peligro para el interés general. Ambos tienen hoy razón en gran parte. Ninguno de los dos grandes partidos

nacionales posee, al presente, un proyecto de país, ni siquiera una doctrina ideológica a la que quepa asignar al menos una cierta ética política. Ello se advierte perfectamente en los reiterados debates de investidura, absolutamente inanes, una logomaquia idiota contraria, por su vuelo gallináceo, al respeto que merece el pueblo español, a cuya infundada y artificiosa crispación concurren populares y socialistas en régimen de dedicación exclusiva. ¡Hasta el propio Feijóo

acaba de declarar que «la clase política es la peor de los últimos 45 años» (incluido el Partido Popular, ha precisado)!

El acceso de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno ha tenido lugar, desde luego, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Constitución. Ahora bien, el coste para la dignidad del Estado de su pacto con Puigdemont -la Ley de Amnistía – resulta intolerablemente oneroso y política – mente nefasto. Se invoca cínicamente en su defensa la necesidad de «reconciliación». Por favor, desfachatados socialistas: ¿reconciliación con unos delincuentes que proclaman a diario su contumacia y su intención de reincidir? ¿Dónde está aquí la justificación objetiva y razonable de un privilegio en aras del bien común? Puedo comprender, según las circunstancias, un indulto, pero, dentro de un régimen plenamente democrático como el nuestro, rechazo indignado el perdón singular de quienes ni siquiera han sido enjuiciados y condenados. Aceptar los siete votos de Junts para alcanzar nuevamente La Moncloa constituye una vergonzosa carencia de principios de moralidad pública. No tardaremos en sentir los efectos de esta desvergüenza para el prestigio, interno e internacional, de nuestro Estado de Derecho.

Por supuesto, los populares han montado una feroz escandalera, aunque, no nos engañemos, más por la pérdida de un poder que, antes de las elecciones, creían de alcance inminente que por la humillación del honor de España y sus instituciones. Tanto Feijóo como Sánchez hablan de «principios», pero la fortaleza de los mismos se asemeja a la de los que, pretendidamente, exhibía Groucho Marx. De haber podido, el PP hubiera pactado igualmente con Puigdemont (lo ha impedido su alianza con Vox, que esa es otra). Al no ser así, se ha echado al monte a defender farisaicamente las esencias patrias, tanto en las calles, envuelto en la bandera rojigualda de todos los ciudadanos, como en el seno de los órganos constitucionales.

En efecto, en primer lugar, Feijóo y los suyos han mantenido contra viento y marea el injustificable bloqueo de la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, pendiente por su culpa desde 2018. Tal encanallamiento institucional es propio de un partido antisistema, únicamente atento en este caso al control de la judicatura, que por lo visto consideran cortijo de su propiedad. ¡Y encima estos tipos, en su brutal inconsciencia, han solicitado y obtenido la mediación de la Comisión Europea!

En segundo lugar, los populares se han atrin-

cherado en el Senado, Cámara habitualmente mortecina y momio inercial que tratan ahora de revitalizar al contar en ella con mayoría absoluta. Desde allí, además de potenciar cada semana el control destemplado del Gobierno, intentan torpedear o al menos dificultar al máximo la tramitación de la Ley de Amnistía. Así, contraviniendo muy probablemente lo dispuesto en el artículo 90.3 de la Constitución (véase al respecto la STC 234/2000), han modi-



Un ex parlamentario socialista, el profesor
Manuel Cruz, se preguntaba en un reciente libro (El
Gran Apagón. El eclipse de la razón en el mundo actual, Galaxia, 2022): ¿en qué queda la política?
«Apenas queda en nada; una mera cáscara vacía,
incapaz de ofrecer a los ciudadanos proyectos de
vida, individual o colectiva, susceptibles de ser
asumidos por todos». Así es, me temo. Y con estos
bueyes de la élite dirigente hemos arar.



Ramón Punset es catedrático emérito de Derecho Constitucional

# **CARTAS**

### SOCIEDAD

# La pirámide de Maslow Antonio Nadal ZARAGOZA

La pirámide de Maslow es un

modelo de necesidades humanas, cinco niveles ordenados de manera jerárquica: necesidades biológicas, de seguridad, sociales, de estima o reconocimiento y de autorrealización. Cuando las personas tengan cubiertas sus necesidades básicas, pasarán a otras necesidades más avanzadas, subiendo de nivel en la pirámide. Las empresas tienen muy en cuenta esta pirámide para dirigirse al público e intentar que cubran y satisfagan algunas de sus necesidades. Creo que en países desarrollados y democráticos que viven un periodo largo de paz es relativamente fácil cubrir esas necesidades básicas humanas, no así en lugares que padecen guerras, hambruna o falta de libertad, que cada día son más. Cuando se vota a partidos que en sus programas electorales anuncian restricciones a los derechos humanos reconocidos desde hace muchos años, cabe preguntarse si los ciudadanos de esos países están decepcionados o hartos de la libertad y de la paz social de las que han gozado, si en vez de un régimen democrático prefieren a un salvapatrias, a un dictador que les marque por dónde caminar. Un síntoma inequívoco es el hecho de que la extrema derecha avanza en Europa. ■

### FÚTBOL

# Erradicar esta lacra

Luis Solanas Cebolla ZARAGOZA

Hemos tenido conocimiento a través de los medios de comunicación de algunos casos de racismo o xenofobia en varios campos de fútbol por parte de algunos intolerantes descerebrados que se aprovechan de la masa para co-

meter delitos de odio. Esto hay que atajarlo de raíz antes de que la bola se haga más grande, y debe caer todo el peso de la ley sobre los individuos que actúan así, identificándoles de inmediato y haciendo que la seguridad y la Policía los detengan y denuncien como es preceptivo. Los clubes y la Federación que tienen sus normas, medios y comités para estos casos deben actuar con diligencia, y si se demuestra quiénes han sido los culpables prohibir su entrada a cualquier campo de por vida, a parte de la sanción que les pueda imponer la justicia por vía penal. Y aún digo más, el público, a veces lo hace, debería hacer parar estos hechos tan lamentables al inicio, y señalar la zona donde han comenzado los insultos, porque esto sí ayuda y mucho a que no se vuelvan a repetir y a concienciarse de que la rivalidad en el fútbol, o en cualquier deporte, no está reñida con la deportividad y el respeto a la persona. Tolerancia cero con esto. ■

# FAMILIA

# La carga ideológica Jesús D. Martínez

ZARAGOZA

Las asociaciones de familias

numerosas, ante la futura Ley de familias a la que el Gobierno ha dado el visto bueno, reivindican la preservación de este nombre, «familias numerosas», y denuncian la carga ideológica que implica su desaparición. También denuncian la discriminación que padecerán las familias de cuatro hijos o más en muchas prestaciones, por ejemplo, en desempleo, que sólo tiene en cuenta a dos hijos. Es imprescindible que durante la tramitación se desarrolle un proceso de escucha y diálogo efectivo con todos los interlocutores sociales, y que no se imponga el rodillo en un tema capital para el futuro de la sociedad como es la familia,

que no debería estar someti-

do a experimentos ideológicos de los que muchos países

ya están de vuelta. ■

ENTRE TODOS. Hernán Cortés, 37. Zaragoza, 50005

Puede leer más cartas de los lectores y publicar sus artículos en:

www.elperiodicodearagon.com. Contacto: eparagon@elperiodico.com

el Periódico de Aragón Lunes, 8 de abril de 2024 Publicidad 7

**Gourmet** 



el Periódico



La garnacha tiene cada vez más voz y embajadores internacionales que la adoran. Las claves de su éxito radican no solo en su extraordinaria capacidad de guarda, sino también en su frescura y gran versatilidad gastronómica.

# Joya de viticultura heroica

Garnacha de Arrayán 2016 DOP Cebreros 100% garnacha

# Tinto con alma mineral

Las Margas Garnacha 2020 DOP Cariñena (Añada Muy buena) 100% garnacha

### Garnacha atlántica centenaria

Lúculo Origen 2018 DO Navarra (Añada Buena) 100% garnacha



# COMPRA ESTA SELECCIÓN O HAZTE SOCIO DEL CLUB DE VINOS

para recibirla sin gastos de envío y, además, tener estas ventajas:

- REGALO DE BIENVENIDA para nuevos socios y socias
- PRECIOS EXCLUSIVOS solo en Casa Gourmet
- SIN GASTOS DE ENVÍO para socios en la selección de vinos mensual
- SIN PERMANENCIA. Puedes saltar la selección del 1 al 5 de cada mes











# SERVICIOS EN ZARAGOZA

# La hostelería pasa página y deja atrás los ecos de la crisis del covid

El sector goza de buena salud tras cuatro años marcados por la pandemia y la inflación • El periodo de carencia de los créditos blandos de las administraciones ha finalizado

CARLOTA GOMAR

Zaragoza

Cuando en 2020 los hosteleros de Zaragoza (y toda España) tuvieron que echar la persiana durante tres meses y volvieron a subirla cargados de deudas y con duras y largas restricciones no pensaban que tardarían casi 4 años en recuperarse. La inflación, el precio de la energía y de las materias primas –véase el precio del aceite – ha dificultado su recuperación. Hasta hoy. Porque el sector de la hostelería zaragozana goza de buena salud y ha vuelto a niveles previos de la pandemia. «El sector se ha recuperado», afirma el gerente de la Asociación Profesional de Empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia, Luis Femia, que subraya que no ha sido nada sencillo con los precios por las nubes y un cambio de hábitos de los consumidores. «Cuando dicen que los bares se están forrando porque suelen estar llenos se equivocan, porque los gastos se han incrementado notablemente y el consumo medio se ha reducido», asegura.

Según los cálculos de Cafés y Bares, el gasto medio por persona y año en 2019 en España era de 1.041 euros, mientras que en Aragón se situaba 1.166. En 2022 la cifra descendió ligeramente hasta los 1.158 euros por consumidor y año en la comunidad, pero a nivel nacional se mantuvo estable.

Volviendo al pasado, dos fueron las claves para que el sector no se hundiera: los créditos blandos de las administraciones (Estado, DGA y Ayuntamiento de Zaragoza) y los veladores en la calzada, una iniciativa que permitió que hasta los bares más diminutos de las calles más recónditas pudieran abrir su

El consumo medio se ha reducido en los últimos cuatro años, según Cafés y Bares

El precio del aceite y de la luz han dificultado la recuperación

local todos los días y montar sus terrazas.

Lo que fue una solución temporal impulsada desde el consistorio zaragozano en tiempo récord, se



Lucas Melilla. Propietario del bar Vas.

# «Vienen más clientes, pero consumen menos»

El 11 de marzo de 2020 supuso un antes y un después para el negocio de Lucas Melilla, dueño del bar Vas, ubicado en la calle Hernán Cortés de Zaragoza. Recuerda la etapa covid como un periodo oscuro en la historia de su local. «Fue muy duro, era pagar y pagar mientras estábamos cerrados», asegura el hostelero. La situación no mejoró para él y su establecimiento cuando se dejó atrás la cuarentena. Lo que para algunos fue volver a respirar y revivir tras tres meses de encierro, para Melilla fue una continua lucha por intentar seguir adelante. La mayoría de locales hosteleros de la ciudad «fueron apañándoselas con el servicio de terrazas», señala. Una opción que en el bar Vas no pudieron disfrutar hasta pasados unos me-

ses, «cuando nos concedieron la licencia», menciona. En cuanto a las ayudas ofrecidas por el ayuntamien-

En cuanto a las ayudas ofrecidas por el ayuntamiento y el Gobierno de Aragón, Melilla sostiene que «fueron clave para que, por lo menos, pudiéramos seguir adelante». Aunque afirma que, durante el primer año de pandemia, «sobrevivimos gracias a nuestros ahorros».

Cuando parecía que el negocio volvía a resurgir, «los precios de todo comenzaron a subir sin parar», apunta. El incremento del precio de la luz, del gas y de los productos básicos con los que Melilla prepara todos los días sus tapas «ahora están por las nubes», complicando –una vez más – que el negocio salga adelante.

La presión de la inflación no ha forzado, por ahora, al hostelero a subir los precios. Sin embargo, asegura que sí que ha afectado a la hora de consumir por parte de los clientes. «La gente sale más de casa, pero intenta gastar menos y, en vez de tres cervezas, se piden una para el vermú», asegura Melilla. 

Judit Macarro



Pedro Boira. Cafetería Doña Hipólita.

# «Llevar un local es una lucha constante»

La cafetería Doña Hipólita, ubicada en la calle Gil Berges de Zaragoza (en pleno Casco Histórico), abrió sus puertas después de 2020. No vivió la primera etapa de la pandemia, en la que los bares y restaurantes sobrevivieron a duras penas sin abrir al público durante meses. Sí experimentó la etapa de las restricciones de la que su dueño, Pedro Boira, recuerda como «un tiempo de mucha incertidumbre, muchos cambios, donde nos teníamos que adaptar, o intentarlo, muy rápido a las nuevas circunstancias».

Poco a poco, todo fue volviendo a la normalidad, «con altos y bajos, picos de contagios y con el miedo prácticamente aún metido en el cuerpo», asegura Boi-

ha convertido en una nueva realidad.

En el año 2019 había 1.725 autorizaciones o licencias tramitadas; durante la pandemia se instalaron más de 2.000 veladores; y a comienzos de este año eran 1.835, según datos de la Comisión de Seguimiento de la Ordenanza de Veladores.

### Más costes

«Es verdad que fue una salvación para el sector y que muchos mantienen sus terrazas», explica Femia, que no pasa por alto el aumento de la tasa por instalar un velador. «Cuesta el triple tener un velador en plataforma», recalca. Hay que sumar las tasa del agua y las basuras, revisadas al alza. «En algunos casos los recibos van a subir más de un 10%», comenta.

Otro inevitable dolor de muelas de los hosteleros tiene que ver con la devolución de los créditos que

pidieron en su día para poder ha-Las cifras cer frente a las deudas. No hay que olvidar que muchos locales estuvieron cerrados, sin ingresos, pero pagando los altos alquileres que deben afrontar mes a mes. 1.835

1.158

euros al año por persona se

estima que se gastan los

consumidores en la

comunidad aragonesa

Así que, cuatro años después, entre los gastos de muchos hosteleros aparece un fijo, el que corresponde a la parte proporcional de los créditos blandos que reci-

> bieron durante la pandemia desde las Administracio-

nes.

Entre las líneas de financiación más sonadas y polémicas se encuentra la del Gobierno de Aragón, que recibió una millonada del Estado para poder ayudar a los autónomos y pymes. El plan de rescate a la hostelería y el turismo

> Nos vamos sabiendo que nos quedamos en muchos corazone

> osotros sois nuestre listori

1056-2024

- racias

del Gobierno aragonés rondó los 50 millones a repartir en ayudas directas, a los que habría que sumar una línea de préstamos a empresas a través de Sodiar por un importe total de 7,4 millones. Se aprobaron 205 operaciones. Según fuentes del Gobierno de Aragón, el reintegro realizado en diciembre de 2021 fue de 56.162.165,70 v en 2022 de 15.491.580,36 euros

# Ayudas municipales

Esta no fue la única línea de financiación. El Ayuntamiento de Zaragoza también tuvo su propia convocatoria de microcréditos destinados a mantener la actividad y ayudar a autónomos y pequeñas y medianas empresas (pymes) afectados por la pandemia.

Entre las dos convocatorias se concedieron préstamos por valor de 9.975.000 euros con interés del 0% y un plazo de devolución de hasta 60 meses.

En total, el consistorio concedió 1.743 microcréditos (el 64% de las peticiones fue de cafés y bares) que se empezaron a devolver el pasado mes de noviembre, aunque 2023 hubo empresas que adelantaron la devolución voluntariamente, antes de iniciar el periodo de reembolso, según fuentes de la concejalía de Hacienda.

Por ahora, se han girado dos recibos y se han recuperado 1.913.748,81 euros entre las devoluciones anticipadas y los reembolsos ordinarios. Es decir, el 19% del total, subrayan desde la concejalía de Blanca Solans.

El consistorio zaragozano amplió hasta en dos ocasiones el periodo de carencia para la devolución de las ayudas tras las peticiones del sector, que solicitó más tiempo para recuperarse de la crisis y comenzar a devolver los préstamos. ■

Andreea Vornicu

Pedro Boira es el propietario de la cafetería Doña Hipólita, en el Casco Histórico.

licencias de veladores

tiene autorizadas el

ayuntamiento a dia de

hoy

Ernesto Zorrilla. Propietario del bar Erzo.

Ernesto Zorrilla, junto a su mu-

jer, en el bar Erzo de Zaragoza

que cerró la semana pasada.

# «La vida no ha hecho más que encarecerse»

«La pandemia fue un palo muy duro», recuerda Ernesto Zorrilla, propietario del conocido bar Erzo que, tras más de 60 años abierto, cerró hace unas semanas. Entre otras cosas, debido a que «la vida no ha hecho más que encarecerse», señala el propietario. Las ayudas que recibió durante los años del covid para Erzo «no fueron las suficientes» para que el negocio «no tuviera pérdidas».

En su caso, en la época de las restricciones, no pudo poner terraza. «Nos dijeron que en nuestra calle era peligroso colocar un velador, así que nos la tuvimos que apañar con un aforo de 24 personas», explica. La llegada de 2023, el fin de la pandemia y la vuelta a la normalidad supuso para el bar Erzo «recuperar lo que perdiños, quienes tuvieron que «comprar los productos casi al doble de lo que pagábamos hace unos años».

«Todo ha subido», insiste. Hace un ejercicio de memoria y asegura que, hace unos años, las cosas «se encarecían, pero poco a poco». Ahora, en un intento de comparar la situación actual de la hostelería con la de los años previos a 2020, «las cosas suben continuamente y no te da tiempo casi ni a asimilar la diferencia de precios», señala.

Añade que, aunque la gente sale más de casa, «intentan gastar menos porque tienen que hacer frente a un precio de la vivienda cada vez más caro o la subida de productos básicos como el aceite, entre muchas otras cosas». Es por ese motivo por el que, durante los últimos meses que estuvo abierto, este emblemático bar del centro de Zaragoza intentó mantener los precios para que «por lo menos los clientes siguieran viniendo». ■ J. M. R.



de alguna manera y queríamos estar más tiempo fuera, con los nuestros y disfrutar», dice. El propietario recalca que no había terminado una crisis cuando llegó otra. «Nos encontramos de frente con otras adversidades como la coyuntura geopolítica que tenemos desde hace un par de años en Europa, que hizo agudizar la inflación y poner los costes en máxi-

ra. Señala que, también a cuenta gotas, la gente empe-

zó a salir más y la soga de la pandemia dejó de apretar en

bache del coronavirus ha observado que las personas

dedican más tiempo al ocio y la hostelería. «Creo que el

ver la muerte tan probablemente cerca nos concienció

Al igual que la mayoría de establecimientos, desde el

su local.

mos», menciona Boira. Frente al encarecimiento de la luz, el agua y los alimentos, el hostelero tiene claro que «no podemos estar repercutiendo constantemente en el cliente». Por lo que, bajo su juicio, «ante esta lucha constante, no nos queda otra opción que hacer lo que podamos y mirar hacia el futuro», concluye. ■J. M. R.

mos». Pero la inflación les dio poca tregua a los due-



La estación de Formigal (Huesca) durante el día de ayer, el último de la temporada.

El fin de semana del 16 de marzo fue uno de los mejores de la temporada en Formigal.

# Valoración en las estaciones invernales

# Aramón pone fin a la temporada con más de 800.000 esquiadores

El grupo hace un balance «satisfactorio» de la campaña, que empezó con escasez de nieve pero que luego repuntó gracias a las nevadas de febrero y marzo

EL PERIÓDICO Zaragoza

La temporada de esquí bajó ayer el telón en Aragón tras una campaña que no ha sido fácil debido a las condiciones meteorológicas cambiantes. A pesar de ello, más de 800.000 personas han pasado por las pistas de esquí del grupo Aramón, que hace un balance «satisfactorio» de estos meses a pesar de las dificultades, según señalaron ayer desde el grupo.

Los esquiadores han podido disfrutar durante 124 días de las estaciones tanto del Pirineo (Cerler y Formigal-Panticosa) como de Teruel (Javalambre-Valdelinares). «La temporada ha evolucionado de menos a más, con un inicio marcado por la escasez de nieve y donde la inversión en tecnología de innovación ha sido determinante para poder asegurar la apertura y actividad de todos los centros invernales», indicaron.

Este hecho es especialmente significativo en las estaciones de Teruel, que a pesar de que su localización geográfica no era la más propicia bajo las condiciones meteorológicas de esta campaña, ha logrado operar con normalidad durante la temporada, abriendo des-

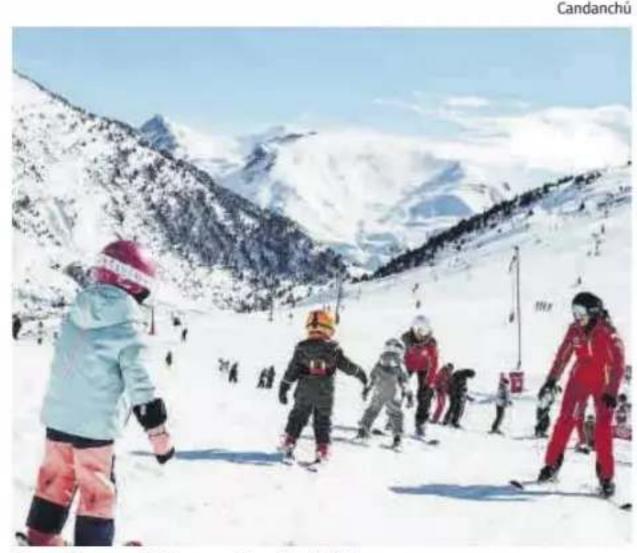

Pequeños esquiadores en Candanchú, hace unas semanas.

de el puente de la Constitución y ofreciendo 110 días de actividad.

Una vez superado el flojo inicio de temporada, Aramón continuó el trabajo para mantener los centros invernales en las mejores condiciones, lo que permitió desarrollar la propuesta de ocio y diversión característicos del grupo Aramón. Es precisamente esta propuesta diferencial, que conjuga deporte, gastronomía y ocio para todos los públicos, lo que refuerza el atractivo

de los destinos del grupo independientemente de las condiciones climatológicas.

Finalmente, los episodios de grandes nevadas en los meses de febrero y marzo trajeron «un repunte de afluencia» de esquiadores para disfrutar de las mejores condiciones de nieve de la temporada, que permitieron alargar a las estaciones del Pirineo su apertura invernal hasta ayer. «Ha sido una campaña marcada fuertemente por

la climatología, que ha condicionado los resultados de esta, si bien con un balance final satisfactorio para el conjunto del grupo», recalcaron.

«En un año de condiciones adversas, que un sector vinculado al tiempo sufre de manera cíclica, se ha logrado mantener las cuatro estaciones abiertas, una gran afluencia de esquiadores y con ello la actividad económica del entorno (hoteles, tiendas, restauración etc.), lo que pone en valor la estrategia desarrollada por el grupo para adaptarse a escenarios inciertos», argumentaron desde Aramón.

# Más de mil contratos

Esta estrategia permite mantener una media de más de un millón de esquiadores en las últimas temporadas confirmando el papel de grupo Aramón como motor económico y social de los valles en los que opera. En esta temporada se han alcanzado las 1.100 personas contratadas, siendo un 80% plantilla fija.

Por otro lado, la app Aramón junto a Club Aramón son dos servicios diferenciales del grupo. El Club Aramón, por su parte, cuenta con más de 370.000 usuarios registrados desde 2019 y la app con 80.000 usuarios. Cabe destacar que el Club Aramón ha registrado casi 7.500.000 kilómetros esquiados.

# Candanchú

# «Ha sido un final distinto»

Las estaciones de Candanchú y Astún despidieron también aver a una temporada «peculiar» en cuanto a precipitaciones. Así lo aseguró a este diario el director de Candanchú, Álvaro Luna, quien aseguró que «el número de esquiadores este año ha sido algo inferior al de los anteriores». La bajada de visitas, según Luna, se debe a las pocas nevadas que se dieron en los meses de diciembre, enero y febrero. «Hasta finales de febrero no nevó y, gracias a esa nieve, hemos conseguido salvar la temporada en marzo», aseguró. Un último empujón que, pese a que los números finales hayan sido inferiores a los del pasado, registró los mejores datos que en los meses de marzo de cinco años atrás. «Este final ha sido muy distinto a los vividos hasta ahora. Normalmente, cuando llega el último mes ya no queda casi nieve o la que hay es mala», explicó el director de Candanchú, quien añadió que las últimas precipitaciones fueron tan fuertes, «que nos han permitido alargar más allá del 15 de marzo, lo nunca visto».

el Periódico de Aragón Lunes, 8 de abril de 2024

# ROBERTO PÉREZ RAMÓN

# Delegado de la Agencia Tributaria en Aragón

Tras llevar las riendas de las delegaciones de Navarra y Huesca, este ingeniero de formación e inspector de Hacienda relevó a principios de marzo a Paloma Villaro.

# «Recaudamos más que antes: es síntoma de que la economía se blanquea»

M. C. L. Zaragoza

— Hay quien ha sembrado dudas sobre el relevo en la Agencia Tributaria de Aragón porque su antecesora salió del cargo tres días después de la publicación del informe del caso Koldo. ¿Da crédito a tales dudas?

— Es un relevo natural, un cambio de equipos como cualquier otro que tiene lugar el 5 de febrero. Cualquiera que conozca mínimamente el funcionamiento de la Agencia Tributaria sabe que no es creíble esa información. Yo fui delegado de Huesca con un partido, de Navarra con dos partidos... Nosotros lo vernos como una carrera de relevos. No es un cese. Mi predecesora... es que lo hizo muy bien, pero ha pasado un tiempo y tocaba un cambio.

— Hay que preguntarle por la empresa zaragozana del caso, Soluciones de Gestión. ¿Hace cuánto se investigaba a la compañía?

— De verdad: no se puede decir na-

da de casos concretos. Este caso es importante porque ha salido en los medios, pero investigaciones fiscales como esta son habituales. Nuestro trabajo es buscar el fraude fiscal, no la corrupción.

### Es la primera vez que no habrá declaraciones de la renta en papel.

— Pensamos que los servicios de asistencia tienen que llegar a todos. Bien por vía telefónica, bien por vía presencial, algo que está complementado con un plan de asistencia en pequeños ayuntamientos, un convenio que ya hemos suscrito con entre 20 y 30 ayuntamientos para la campaña de este año.

### — ¿Cómo ha empezado la campaña?

— Se han presentado 55.535 declaraciones entre el miércoles y el viernes, de las que 48.670 salen a devolver, que suman 36 millones de euros. Hubo récord de presentaciones el primer día y esperamos tramitar cerca de 763.000 declaraciones, con un resultado positivo previsto para el fisco de 174 millones.



Roberto Pérez, antes de la entrevista en su despacho en Zaragoza.

# — ¿Qué peculiaridades tiene la campaña de este año?

— Está la obligación de declarar, que se eleva de 14.000 a 15.000 euros de renta. En cuanto a los autónomos, pueden aportar 4.250 adicionales a los planes de previsión social. Es llamativa la deducción en la compra de vehículos eléctricos, que puede hacer un buen efecto anuncio al alcanzar hasta un 15% hasta 20.000 euros del coste, así como la deducción por la instalación de puntos de recarga para estos vehículos. También se amplía un año más la deducción para obras para mejorar la eficiencia energética.

# — ¿Qué hay respecto a las mutualidades? Una sentencia del Tribunal Supremo dio la razón a un jubilado del sector bancario para que no pagara de más en el IRPF.

 La cuestión viene de cuando las aportaciones a las mutualidades no se deducían en la declaración de la renta. Esto se reguló a través de una disposición transitoria en la ley de Renta y se están devolviendo las aportaciones fechadas antes del año 1999, aunque lo normal es que sean de antes de 1978. Estos días estamos recibiendo a mucha gente en las oficinas y se va a dar un aviso, aprovechando la campaña de la renta de este año, para quien tenga derecho a estas deducciones, tanto del año 2023 como en los ejercicios anteriores. Es importante estar atento y rellenar el formulario para ajustar los datos fiscales si este es el

### — Criptomonedas. ¿Cómo las incluimos en la renta?

— Es una ganancia patrimonial. Se pueden utilizar para comprar cosas o para especular. Es un poco lo mismo: si se cambia por dinero en efectivo, se hace el cálculo de la ganancia. También hay que calcular la variación del valor si se cambia por otra criptomoneda, porque puede variar la ganancia. Y se puede dar el caso de que te estafen y la plataforma se vaya a pique, en cuyo caso puedes declararlo como una pérdida patrimonial. El tratamiento fiscal es similar al de una divisa. Además, se incluyen dentro de los avisos preventivos de que un contribuyente tiene criptodivisas, rentas de otros países, alquileres de inmuebles y, desde este año, las ganancias y pérdidas en el juego online.

Josema Molina

### — ¿Se investiga más el fraude fiscal que antes de la pandemia?

— No sé si hay más o menos fraude, porque nosotros no tenemos los datos, pero hemos tenido una evolución muy positiva de los impuestos en todas sus figuras. Ahora se está recuperando sociedades, luego el IVA...

### Se entiende que tiene buena culpa la inflación.

— La inflación tiene su parte de culpa, como el hecho de que se pague más con tarjeta, lo que deja menos posibilidades de defraudar. La política de ayudas que se ha impulsado desde el Gobierno también tienen a blanquear la economía porque quienes las piden tienen que estar al corriente con Hacienda. Y nosotros a lo mejor también lo estamos haciendo bien.

### Se infiere que se defrauda menos que antes, o que al menos lo perciben así.

— Entendemos que sí, sobre todo porque la recaudación es más alta, pero esto, como he dicho, responde a muchos factores. Datos no tenemos, pero lo que sí hacemos son estudios a nivel interno de los efectos inducidos sobre quienes investigamos. En general es positivo porque es lo que se busca. No podemos controlar a todos los contribuyentes, por lo que pretendemos ese efecto de vigilancia. ■

Entre los participantes, caras

conocidas de la política aragonesa. Los tres diputados de Teruel Exis-

te, encabezados por Tomás Guitarte, o el representante de Sumar

Aragón en el Congreso, Jorge Pueyo, participaron en la movilización. Incluso miembros del Ejecutivo autonómico, como el director ge-

neral de Desarrollo Territorial, Luis

Loren, que afirmó que el Gobierno

de Aragón «apoya y entiende» las

reivindicaciones mostradas este

domingo en la manifestación en-

Jaime Galindo

# RIBAGOCZA

Más de mil personas se manifestaron contra las renovables.

rechazó «el modelo de macrocentrales y las grandes líneas de transporte». Los manifestantes mostraron su compromiso «sin fisuras con las energías renovables, pero en manos de la ciudadanía, con proyectos de cercanía y del menor impacto posible, que no suponga ningún deterioro a la biodiversidad y a las actividades tradicionales».

# Medio ambiente

# Mil personas se movilizan contra las renovables

S. H. V. Zaragoza

Las energías renovables y su implantación en todo el territorio aragonés siguen dando de qué hablar. Ayer, más de un millar de personas se manifestaron por el centro de Zaragoza para reclamar una implantación más justa y ordenada de los parques energéticos.

Venidos de todas las partes de la comunidad, los manifestantes recorrieron todo el paseo Independencia unidas bajo varios lemas contra las acciones tomadas por empresas y administraciones públicas en torno a los parques energéticos. Reclamaron el cambio en las políticas relacionadas con la energía verde y denunciaron «el destrozo medioambiental» que muchas zonas sufren. La lectura del manifiesto, frente a la Diputación de Zaragoza, pidió «racionalidad energética, un Aragón libre de macroproyectos y lleno de vida» y

cabezada por la Plataforma 13M.
El director criticó que Aragón es
«un parque temático» para las
empresas de energías renovables y
danía, con
del menor
do suponga
sajes de Aragón, en la que se reflejaría una nueva política sobre la
cionales».

12 | Aragón
Lunes, 8 de abril de 2024 el Periódico de Aragón

# Política hidráulica

# Fernández promete agua «para todos los catalanes» con extracciones del Ebro

El líder del PP en Cataluña reabre desde la derecha la polémica sobre «puntuales» aportes y se alinea con compañeros como Mazón y López Miras

EL PERIÓDICO Zaragoza

El candidato el PP en las elecciones catalanas, Alejandro Fernández, prometió ayer garantizar el abastecimiento de agua a todos los catalanes, «de manera especial para los que hoy lo ven gravemente amenazado, como es Barcelona y toda su área metropolitana», si preside la Generalitat. Así, el debate sobre el trasvase del Ebro y la política hidráulica vuelve a la palestra, de nuevo por el costado catalán que tanto la ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, como el presidente de Aragón, Jorge Azcón, cerraron el lunes pasado.

En una visita a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) junto a la líder popular municipal, Sonia Esplugas, Fernández dijo que la única manera de garantizar agua para todos en situaciones de crisis «son las infraestructuras de interconexión con el río Ebro», y ha matizado que solo para hacer extracciones puntuales.

Para él, las obras de interconexión sí permiten que Tarragona y su área metropolitana y la Costa Dorada «tengan garantizada el agua, porque se hicieron los deberes en los años 80 y 90». El candidato también dijo que los ingenie-



El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el candidato en Cataluña, Alejandro Fernández.

ros sostienen que las desalinizadoras y las políticas de reutilización del agua «son necesarias pero insuficientes». En cambio, consideró que la Generalitat y el Gobierno «no son capaces de garantizar que abras el grifo y pueda salir agua», por lo que los considera ejecutivos fallidos que deberían dimitir.

Más allá de los evidentes problemas para el suministro de agua en Cataluña desde hace meses, las declaraciones de Fernández rescatan el trasvase puntual del Ebro. Un episodio que intentó cerrar el presidente de Aragón, Jorge Azcón, en su reunión con la ministra Teresa Ribera. Ambos se opusieron a grandes obras hidráulicas en el Ebro que impliquen que parte de su caudal se desvíe hacia otras comunidades.

El tablero político, en esta ocasión, tiembla para Aragón desde el propio Partido Popular, al frente del Ejecutivo autonómico en coalición con Vox. Porque Azcón se encuentra en una posición incómoda, opuesto completamente al trasvase desde el inicio de su mandato, pero con rivales como Carlos Mazón (Comunidad Valenciana), Fernando López Miras (Región de Murcia) y ahora el catalán Alejandro Fernández. El masivo liderazgo de los conservadores en las autonomías se puede volver en contra de los intereses de Aragón. Todos los barones del PP defienden un Plan Nacional del Agua, confirmado en Córdoba hace unas semanas con el propio líder del partido, Alberto Núñez Feijóo. ■

Política nacional

# Albares activa a sus embajadores contra las leyes de concordia

El ministro de Exteriores lleva así a la arena internacional el conflicto que Moncloa mantiene con PP y Vox por la memoria democrática

MARIO SAAVEDRA Madrid

El Gobierno activa a los embajadores españoles en la batalla alrededor de la Ley de Memoria Democrática. El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha ordenado a los jefes de misión ante la ONU y el Consejo de Europa que se pongan en contacto con los responsables de derechos humanos de esas instituciones, para tratar de frenar las «leyes de reconciliación» y las derogaciones de la memoria histórica de los gobiernos regionales de Partido Popular y Vox en Aragón,

Comunidad Valenciana y Castilla y León.

«Hemos empezado a actuar diplomáticamente», dijo José Manuel Albares ante la prensa reunida en Bruselas el pasado jueves. «Esta misma mañana he dado instrucciones a nuestra embajada ante las Naciones Unidas en Ginebra, donde se encuentran el relator para ejecuciones extrajudiciales y el relator para la reparación la justicia y la libertad, para que entren en contacto con ellos y puedan analizar las acciones que están llevando a cabo los gobiernos del PP y Vox contra la Ley de Memoria Democrática», añadió Albares.

También dio instrucciones a la Embajada ante el Consejo de Europa (un organismo con sede en Estrasburgo de salvaguardar de los ideales y los principios de Derechos Humanos, Democracia y Estado de derecho en Europa) para que hablen con el comisario de derechos humanos y el secretario general y les informen de la «situación», con el objetivo de que «puedan analizarla y se vayan determinando las medidas que vamos a ir adoptando».

# Política nacional

# Azcón llega al Senado para debatir el impacto de la amnistía

S. H. V. Zaragoza

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, participa hoy en la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado. Durante la jornada se votará un informe presentado a propuesta del PP en el que se señala que la amnistía «deja desprotegido el Estado autonómico» al sentar «un precedente muy peligroso».

Azcón llega a la Cámara Alta en una jornada de alta participación, con hasta siete presidentes autonómicos presentes. Todos, a excepción del catalán Pere Aragonés, pertenecen al Partido Popular, liderados por la madrileña Isabel Díaz Ayuso.

El presidente de Aragón insistirá en su frontal oposición a esta medida, como ha venido denunciando desde que se comenzó a hablar de la medida de gracia para los políticos independentistas. Además, Azcón centrará su discurso en la posibilidad de que aparezcan en el futuro medidas que afecten a Aragón. El cupo catalán, planteado hace unas semanas por Pere Aragonés, también formará parte del análisis del presidente, que recalcará en su crítica su postura de que la amnistía es inconstitucional.

# Más información en página 22

El jefe de la diplomacia se justifica diciendo que «no va a permitir que se pongan en cuestión esos valores democráticos y esa memoria democrática, que es la mejor memoria de la historia de España». Carga contra PP y Vox por «su deseo de involución» y porque «cuando ellos dicen concordia lo que realmente están diciendo es victoria».

Precisamente en las elecciones a la Eurocámara, que se celebran en España el próximo 9 de junio, está una de las claves del movimiento político. Se espera que se produzca un importante ascenso de los grupos de ultraderecha, y está por ver la incógnita de sí el Partido Popular Europeo rompe la suerte de «gran coalición» con los Socialistas y Demócratas que ha sacado adelante la legislación en la UE y pacta con partidos radicales de derechas.

el Periódico de Aragón Lunes, 8 de abril de 2024

Andreea Vornicu



La imagen actual de La Romareda está cerca de cambiar para siempre.

# A tres meses de los derribos

# El proyecto de La Romareda afronta una semana crucial

Los responsables de la sociedad presentan este lunes nuevos detalles sobre las fases de la obra con la duda de si se podrá seguir jugando

IVÁN TRIGO Zaragoza

Pasan los meses y las certidumbres sobre el proyecto de la nueva Romareda llegan con cuentagotas. Sin embargo, esta semana que empieza va a ser determinante. Hoy, los responsables de la sociedad encargada de su construcción –integrada por la DGA, el Ayuntamiento de Zaragoza y el club – van a presentar ante los medios el proyecto básico del estadio, en el que se darán más detalles sobre cómo será el futuro campo y sobre las distintas fases en las que se va a ejecutar la obra.

Y esto resulta fundamental en un momento en el que es más que dudoso que el Zaragoza pueda seguir jugando en su estadio durante los cuatro años que durarán los trabajos. El plan inicial era ese, no tener que salir de La Romareda pese a la demolición de los graderíos —desaparecería uno cada verano—, pero tanto el club como el Gobierno de Aragón y el ayuntamiento están buscando alternativas por si toca hacer las maletas.

La opción predilecta en estos momentos es la de levantar, en los terrenos del Parking Norte de la Expo, un estadio provisional con capacidad para 20.000 espectadores, una cifra que permitiría acoger a gran parte de la masa social del club blanquillo. Para cerrar los flecos de esta operación o seguir analizando alternativas, LaLiga solicitó a los directivos del Real Zaragoza una reunión que también se celebrará esta semana si nada cambia. Y es que quedan muchas incógnitas por despejar y los plazos son cada vez más cortos.

También esta semana, el miércoles, termina el plazo para que las empresas interesadas presenten sus ofertas para ejecutar las primeras demoliciones de la vetusta Romareda, que tienen que empezar este verano y estar terminadas a finales de este año o principios del próximo.

Esta primera fase de las obras comprende el derribo del graderío del Gol Sur, que es el que da a la calle Jerusalén, el del edificio de la antigua Gerencia de Urbanismo –pegado a la Tribuna Preferente– y el del Cubo.

Una vez finalice el plazo de presentación de ofertas, se espera que en mayo se puedan adjudicar a una de las empresas los trabajos para comenzar la segunda semana de julio.■

# **C**-distribución

Con motivo de los trabajos de mejora y ampliación de la red, nos vemos en la necesidad de interrumpir el suministro los días:

10 de abril

Zaragoza (15921295): 08:30 a 15:00 CN/ ASIRON GARRAPINILLOS, CN/ BERNALES, BARRIO/ GARRAPINILLOS (GARRAPINILLOS), C/ LOS BERNALES 2 (GARRAPINILLOS EN ZARAGOZA), CN/ MIRALBUENO, C/ SAGRADA, C/ TORRE LAS MONJAS (16031655): 08:35 a 14:55 CN/ ASIRON GARRAPINILLOS, CN/ BERNALES, BARRIO/ GARRAPINILLOS (GARRAPINILLOS), C/ LOS BERNALES 2 (GARRAPINILLOS EN ZARAGOZA), CN/ MIRALBUENO, C/ SAGRADA, C/ TORRE LAS MONJAS

Trabajamos para mejorar la calidad del servicio eléctrico. TELÉFONO DE AVERÍAS: 900849900

# Urbanismo

# Concluye el derribo de dos naves industriales en desuso en La Jota

Los edificios estaban junto al colegio del barrio, que había pedido que desaparecieran

EL PERIÓDICO Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza terminó la semana pasada la demolición de dos naves industriales en desuso ubicadas en la calle de Balbino Orensanz, junto al colegio público La Jota, una actuación que había solicitado la comunidad educativa que se hiciera en periodo no lectivo para los alumnos.

Este área de intervención, la Jota-Vadorrey, se encuentra en una fase muy avanzada de desarrollo, en urbanización y edificación simultánea, y se han concedido ya cinco licencias para construcción de viviendas. Hay además otras tres en fase de tramitación, por lo que solo quedan pendientes por solicitar las parcelas A3 y A4, informan fuentes municipales.

Se trata de un importante desarrollo urbanístico impulsado por la junta de compensación del sector y que se encuentra en el barrio de La Jota-Vadorrey junto al tercer cinturón, con una extensión de 111.168,64 metros cuadrados y una capacidad residencial de más de 800 viviendas.

De ellas, 243 son VPA (147 impulsadas por el ayuntamiento tras vender esas parcelas por más de 3 millones de euros). De hecho, fue esta área, en 2023, una de las que más licencias obtuvo para la construcción de nuevas viviendas.

La urbanización del entorno, de la que se encarga la junta de compensación, incluye zonas verdes en el entorno de la Z-30 y mejora de las conexiones de los viales del área, «pero sobre todo cierra un vacío urbanístico en la conexión entre los dos barrios de La Jota y Vadorrey con el Tercer Cinturón, dándole continuidad en el planeamiento de la ciudad con las áreas de intervención junto a la avenida de Cataluña», según el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano.



RESEÑA DEL ANUNCIO por el que se somete a información pública, la solicitud de declaración de utilidad pública de la instalación de producción de energía eléctrica: Línea aérea de alta tensión, evacuación de las plantas solares fotovoltaicas Los Bañales y Sedubai. Expediente: AT 113/2022.

A los efectos previstos en la legislación sectorial de aplicación, se somete a información pública la solicitud de reconocimiento, en concreto, de utilidad pública del expediente referenciado.

- Empresa beneficiaria: Renovables Onsella S.L..
- Dirección: Calle Isabel la Católica, 18, 50600 Ejea de los Caballeros.
- Emplazamiento de las instalaciones: Biota, provincia de Zaragoza.

El texto completo del Anuncio, junto con la documentación de afecciones, está disponible en la página web del Gobierno de Aragón en el enlace:

### https://www.aragon.es/-/proyectos-en-informacion-publica

Durante el plazo de treinta días, se podrán presentar las alegaciones que se estimen oportunas, en las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

> Ana Elena Romero Aznar LA DIRECTORA DEL SERVICIO PROVINCIAL DE ZARAGOZA

14 | Aragón
Lunes, 8 de abril de 2024 el Periódico de Aragón

# EL CRECIMIENTO DE LA CAPITAL ARAGONESA

E santa isabel

Cess de juventus
Centro civico

Una de las calles principales del barrio.



La rotonda que da acceso al barrio.



Vista área del barrio de Zaragoza, hace diez años, todavía en plena expansión.

ALBERTO ARILLA Zaragoza

Isabel de Aragón, hija de Pedro III, procedía de un noble linaje. Su familiar más ilustre era su abuelo, Jaime I el Conquistador, y debía su nombre a su tía abuela, Santa Isabel de Hungría. A los 15 años se casó, por razones políticas, con el entonces rey de Portugal, Dionisio, motivo que le valió el sobrenombre de Isabel de Portugal. Pero lo cierto es que esta ilustre reina del siglo XIV pasó buena parte de su infancia en un palacete situado a las afueras de Zaragoza. Un sitio rodeado de campos y terrenos agrícolas que, con el paso de los años, pasaría a convertirse en una harinera, primero, y en una azucarera, después.

Esta historia es tan solo uno de los vestigios más lejanos que se tienen del barrio zaragozano al que la hija de Pedro III dio su nombre, ya como santa, canonización otorgada por el papa Urbano VIII tres siglos después de su muerte. Muchos decenios han pasado desde que la pequeña princesa pasase su juventud correteando por el entorno del actual distrito zaragozano que, sin embargo, nunca ha perdido su

# Santa Isabel, el barrio mal comunicado que quiere consolidarse

Jaime Galindo

El pequeño distrito de las afueras de Zaragoza lleva siendo parte de la capital aragonesa desde finales del siglo XIX, aunque siempre ha estado aislado por su ubicación

esencia rural... Aunque (casi) siempre dentro de los lindes de la capital aragonesa.

Como poco, se sabe que Santa Isabel es un barrio de Zaragoza desde 1889, cuando la ciudad delimitó su término municipal, reduciéndolo mucho pero manteniendo en él territorios como Movera, Montañana o el propio Santa Isabel. Pero, denominaciones y delimitaciones aparte, también es igual de cierto que el distrito siempre ha estado apartado de la ciudad, especialmente por su ubicación.

Algo que poco a poco se ha ido solventando, aunque en el campo de las conexiones todavía queda muchísimo camino por recorrer. Así lo denuncian desde las dos asociaciones vecinales del barrio, que se detienen especialmente en el caso de la línea 60 del bus, «con un retraso de más de un año». Dicha frecuencia, dicen desde el tejido social de Santa Isabel, debe cambiar

todavía «su principio y su final». Unas demandas que tuvieron éxito parcial cuando el Ayuntamiento de Zaragoza aceptó que llegase más allá de lo previsto.

Así, por un lado abarcaría hasta la avenida de los Estudiantes y, por otro, hasta más allá del puente de Santiago. Una cuestión que todavía no se ha puesto en marcha y a la que se ha añadido una petición extra, aunque también histórica, que llega desde el polígono de Malpica,

establecido en el barrio y que reclama que el 60 alcance también el complejo industrial, estirándose poco más de medio kilómetro.

En cuanto al otro bus habitual de Santa Isabel, el 32, José Carlos Faro, presidente de la asociación vecinal Gaspar Torrente, asevera que cuenta con «frecuencias desastrosas». Una línea que, además, se verá afectada en el número de usuarios, que previsiblemente incrementarán con el desarrollo urbanístico de la avenida Cataluña. «Ya se ha notado un poco con los primeros habitantes, y el ayuntamiento debe actuar para mejorar los tiempos, ya que nosotros somos los que estamos al final», añade Faro, que celebra, aunque con cautela, la decisión anunciada por el consistorio de revisar la línea después de Semana Santa.

### Cicatriz urbana

Y es que la rehabilitación de la avenida Cataluña mejorará sobremanera la relación entre Santa Isabel y el centro de Zaragoza. Pero, pese a lo positivo que puede suponer la «vida» que acompañará a esa rehabilitación con los nuevos desarrollos urbanísticos, Faro remarca que debe rematarse con arreglos el Periódico de Aragón Lunes, 8 de abril de 2024

Jaime Galindo

El Periódico





El 'falso túnel' de la Z-40 a su paso por Santa Isabel.



La tipología rural de las casas se mantiene en el barrio.

Jaime Galindo



El centro cívico de Santa Isabel.



La avenida de los Estudiantes, con el instituto Ítaca a la izquierda.

# Poligono

# Zara aterrizará en Malpica

El poligono industrial de Malpica, situado al final del barrio de Santa Isabel, recibirá en los próximos meses la llegada de Inditex, que creará una gran plataforma logística que creará 1.500 puestos de trabajos directos. Desde la asociación empresarial del complejo industrial esperan que el aterrizaje del gigante de la industria textil provoque un «efecto llamada» para otras empresas.

Además, desde Malpica reclaman que se atiendan algunas de sus demandas históricas, como la prolongación de la línea 60 de bus, el asfaltado o el mejor abastecimiento de agua.

que su distrito lleva pidiendo de forma histórica. No desde que la princesa Isabel correteaba por su entorno, pero casi.

Esa reclamación versa sobre el acondicionamiento de la rotonda de entrada al barrio, «llena de hierbajos», tal y como asegura el secretario de la asociación vecinal Santa Isabel Tuya, Luis Huerto. «Esa rotonda es una prioridad, por encima de las calles que va a acometer el ayuntamiento con la Operación Asfalto», añade Huerto. Un acondicionamiento que debería ir acompañado, según esgrimen los representantes vecinales, de una mejora en la accesibilidad del falso túnel de la Z-40 y que conecta ambas partes del distrito. «Nos prometieron rampas de cinco metros y seguimos con las escalinatas viejas», lamenta Huerto.

Mejoras que, en cualquier caso, irían de la mano de esa renovación de la avenida Cataluña, que estrenó su primera fase hace unas semanas y donde se están sacando al mercado varias viviendas libres. Un desarrollo urbanístico que permitirá, según defienden desde la patronal de constructores, «cerrar una cicatriz urbana que tenía Zaragoza» y que, además, conectará el barrio

La línea 32, que será revisada, tiene muy malas frecuencias y la 60 no termina de establecerse del todo

Acondicionar la rotonda de la entrada o la accesibilidad del 'falso túnel' de la Z-40, «prioridades»

con el resto de la ciudad a nivel literal y a nivel «sentimental».

En esa línea, Santa Isabel posee una cualidad que comparte con la mayoría de distritos de la ciudad: un sentimiento de pertenencia que, eso sí, es muy pronunciado en el caso de este pequeño barrio. Algo que provoca que, a la hora de reivindicar lo que creen que es justo, todos vayan a una. «Hace unas semanas hubo un acto de contestación popular por el tema del bus, y la gente salió a la calle porque saben que les afecta a todos», señala José Carlos Faro.

# Sentimiento comunitario

Una actitud combativa y a la vez comunitaria que se refleja también en los diferentes actos que se celebran a lo largo del año en el distrito de Santa Isabel. Así lo demuestran actividades como la Semana Cultural, que suele celebrarse por estas fechas, entre abril y mayo, con exposiciones, representaciones teatrales y jornadas para todos los públicos. Precisamente, la firme apuesta por la cultura conduce a otra de sus reivindicaciones, la de la creación de una sala polivalente para poder albergar conciertos, espectáculos e iniciativas similares.

En ese sentido, el distrito de Santa Isabel, el tercero más joven de la capital aragonesa según los últimos datos del observatorio municipal de Ebrópolis, tan solo cuenta con un centro cívico que, como dice Luis Huerto, «ya se ha quedado pequeño». «El salón de actos tiene un aforo para 185 personas», subraya el representante vecinal. Una capacidad escasa, teniendo en cuenta que la población total supera los 13.000 habitantes. Tampoco andan muy contentos los vecinos con el mantenimiento de la zona, donde aducen «dejadez» del consistorio, situación similar a la que viven algunos solares que llevan «más de 25 años abandona-

En cuanto a la sanidad, desde el tejido social del barrio se suman a las reclamaciones de sus vecinos del Actur y Parque Goya para exigir la construcción de un nuevo hospital, pues el que tienen de referencia, el Royo Vilanova, «está saturado». Una lista de peticiones que podría ser interminable para un lugar que ni siquiera cuenta con un monumento identificativo y propio, déficit único en Zaragoza. Y Santa Isabel bien podría merecerlo.

16 | Aragón
Lunes, 8 de abril de 2024 el Periódico de Aragón

# En el recuerdo

«Todavía no me lo creo. Estamos en shock. Muy mal». Los vecinos del barrio rural de San Gregorio, en Zaragoza, despidieron ayer a su sacerdote, Javier Sánchez, quien falleció el pasado miércoles como consecuencia de las quemaduras que sufrió al prenderse su hábito con una vela. El encargado de oficiar la misa en una abarrotada parroquia fue el arzobispo de Zaragoza, Carlos Escribano: «Gracias por estar a todos en estos momentos tan difíciles», pronunció.

El padre Javier era muy querido en San Gregorio. «No era como otros. Llegaba a la gente. No
era solo nuestro cura. Era nuestro
amigo», lamentaba una mujer,
visiblemente afectada, antes de
entrar en la parroquia de San
Gregorio Ostiense, santo que da
nombre a este barrio rural.
Muestra del cariño que se le profesaba son los carteles que todavía aún decoran el corcho de la
entrada del templo: «Javier te
quiero», rezaba un dibujo hecho
por un niño.

Javier Sánchez era un religioso atípico. Se le conocía más allá de su parroquia por su gusto por la música y el rock. Llegó a publi-

# «No era solo nuestro cura. No era como otros. Era también nuestro amigo», dice una vecina

car algunos álbumes como A tu aire. Su guitarra presidió el altar de la misa que se celebró en su recuerdo, en la que la emoción estuvo muy presente. En la puerta de la iglesia un cartel seguía recordando su última convocatoria de firma y presentación de su disco, que vendía para ayudar a un proyecto solidario.

«Es increíble pensar que no lo volveremos a ver», dijo el arzobispo al inicio de la ceremonia, en la que los rostros de los presentes se inundaron de lágrimas. «Era muy bueno. Era nuestro referente. No nos podemos creer lo que ha pasado», comentaba un vecino, José, antes de la misa. «De verdad, no puedo hablar», decía otra mujer cuando era preguntada por el padre Javier.

«Eres y serás siempre nuestro padre espiritual. Tu huella es imborrable», mencionaron durante el oficio, al que asistieron decenas y decenas de familias que quisieron darle su último adiós a Javier. En la ceremonia, como no podía ser menos, no faltó la música. «La incredulidad está toLa humilde parroquia del barrio rural de San Gregorio, en Zaragoza, acogió ayer un sentido homenaje en recuerdo del sacerdote, que falleció la semana pasada como consecuencia de las quemaduras que le produjo una vela que incendió su hábito. La misa la ofició el arzobispo de Zaragoza, Carlos Escribano.

# Multitudinario adiós a Javier: «Todavía no nos lo creemos»

IVÁN TRIGO Zaragoza



Suelta de globos en recuerdo del sacerdote fallecido, en el barrio rural de San Gregorio.



La guitarra del padre Javier presidió el homenaje.

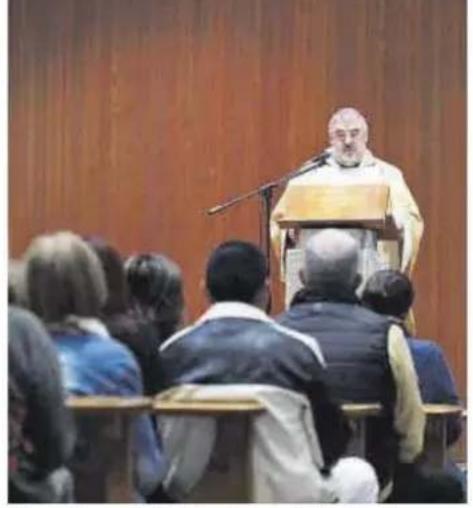

El arzobispo, Carlos Escribano, oficiando misa.

cando nuestro corazón», se escuchó.

Al final de la emotiva misa, los presentes no quisieron perder la oportunidad de rendirle un homenaje más a su sacerdote, Javier. Fuera del templo, soltaron globos mientras los vecinos de San Gregorio se secaban los ojos. «Era el mejor», aseguraba otra feligresa.

# «Un buen amigo»

Este no es el primer homenaje que se le hace a Javier Sánchez después de su muerte el pasado miércoles, cuando fallecía a los 60 años tras sufrir graves quemaduras al prenderse su ropa con una vela durante una vigilia pascual celebrada el sábado, 30 de marzo, en el convento de las Concepcionistas de Santa Isabel.

Al encender la vela, una chispa saltó y quemó el hábito que llevaba puesto. Una ambulancia lo trasladó enseguida al hospital Miguel Servet, donde estuvo hospitalizado desde entonces y hasta su muerte. Dadas las circunstancias de su fallecimiento, la conmoción entre sus feligreses ha sido máxima y durante todos estos días no han dudado en ha-

# La guitarra del sacerdote rockero presidió el altar en un emotiva ceremonia

cer públicas sus muestras de cariño hacia su párroco. «Esta desgracia se nos ha llevado a un buen cura y a un buen amigo», declaraba a este diario el pasado viernes el exalcalde pedáneo de San Gregorio, José Antonio Hernández, quien le conocía muy bien.

El actual regidor pedáneo, José Miguel Alonso, también guarda buenos recuerdos del religioso. «Él hacía algo que no hacía nadie, que eran misas diferentes», señalaba la semana pasada.

Laura Trives

Con su forma de oficiar, el padre Javier consiguió que «mucha gente joven y personas que antes no iban a la iglesia» estuvieran presentes en la humilde parroquia de San Gregorio Ostiense cada domingo. «Lo mismo que estaba dando la ceremonia, se levantaba, se quitaba la sotana, cogía una guitarra y les cantaba una canción», relataba Alonso.

Ahora todo queda en el recuerdo de un pequeño barrio que sigue consternado por la pérdida del sacerdote, uno más entre los vecinos. el Periódico de Aragón Lunes, 8 de abril de 2024

# Conducción temeraria

# Conduce borracho, choca contra una terraza y vuelca el coche en Zaragoza

El hombre de 38 años fue detenido tras dar positivo en alcohol • En el velador del bar Salsipuedes había clientes, pero no hubo que lamentar heridos graves

J. MACARRO / A. LAHOZ Zaragoza

Un hombre de 38 años, que responde a las iniciales S.C.V, fue detenido durante la noche del sábado en Zaragoza por circular bajo los efectos del alcohol y provocar un accidente en la calle Cosme Blasco tras chocar contra una furgoneta aparcada, contra la terraza de un bar y, seguidamente, volcar el coche que conducía.

Según confirmaron fuentes de la Policía Local a este diario, el suceso tuvo lugar sobre las 21.45 horas de la noche. Tras sendos golpes contra la furgoneta y el velador, el coche del detenido quedó –por motivos que todavía se desconocen– totalmente del revés.

Todo apunta a que el detenido conducía a una velocidad elevada cuando, al girar para entrar en la calle donde se produjo la colisión, no pudo controlar el vehículo antes de chocar contra la furgoneta y, posteriormente, contra la terraza. La calle Cosme Blasco es de una sola dirección y a ambos lados cuenta con coches aparcados.

La imagen del vehículo volcado causó gran expectación entre los vecinos de la calle y un gran susto entre los clientes del bar Salsipuedes, que en ese momento tomaban algo en la terraza del local. Algunos



El coche volcado y al lado de la terraza tras el accidente del sábado, en la calle Cosme Blasco, en Zaragoza.

de los comensales, una vez pasado el impacto inicial, volvieron a ocupar la mesa del local donde se encontraban cenando antes del altercado.

Hasta el lugar se desplazó rápidamente la Policía Local y también una ambulancia del 061, aunque afortunadamente no hubo que lamentar heridos.

Lo que sí se produjeron fueron varios daños materiales, que sufrieron tanto el vehículo estacionado contra el que chocó el coche del detenido como el velador del establecimiento Salsipuedes. De hecho, la peor parte se la llevó la terraza del bar, donde el golpe del coche causó graves destrozos.

Tras la temeraria conducción, el conductor fue sometido en la misma calle a la prueba de alcoholemia, donde dio positivo y por ese motivo fue detenido. Horas después, el arrestado fue citado para juicio rápido y quedó en libertad.

El pasado 23 de febrero sucedió una colisión similar en la capital aragonesa. Un coche protagonizó un aparatoso accidente en pleno centro de Zaragoza, que por fortuna tampoco dejó ningún herido grave.

En aquella ocasión, el suceso ocurrió en la calle Pizarro, que da al paseo María Agustín, donde un vehículo también acabó volcando por causas que se desconocen a día de hoy. Aunque, al igual que el conductor de Cosme Blasco, se sospechó en su día que la causa fue la gran velocidad en la conducción del automóvil. La calle está limitada a una velocidad de 30 kilómetros por hora.

El segundo aviso llegó poco después y alertaba de que una mujer de 41 años y vecina de Barcelona se había quedado enriscada en la seda que va del embalse de Llauset al refugio del mismo nombre.

Fue evacuada en helicóptero.

En la madrugada del sábado al domingo fue cuando se rescató a las cinco personas, una de ellas menor de edad (10 años), que no podían continuar la actividad de barranquismo, al encontrarse bloqueadas a la salida del barranco Basender, en el cauce del río Vero, estando mojadas y con leves síntomas de hipotermia, no portando ni material, ni ropa adecuada.

El último rescate del fin de semana se produjo ayer cuando una persona sufrió una posible luxación de rodilla en las inmediaciones de la cabaña de Literola.

# Herida leve

# Un incendio calcina un piso en Huesca y la inquilina acaba en el hospital

EL PERIÓDICO Zaragoza

Una mujer fue trasladada ayer a un centro hospitalario afectada por un incendio originado en la cocina de su vivienda, en el número 4 de la calle Sancho Ramírez de Huesca. El humo obligó a desalojar a otros dos vecinos y su mascota.

La Policía Local de Huesca recibió una alerta en torno a las 8.25 horas, indicando que salía humo de un domicilio de la calle Coso Bajo, número 48. Asimismo, el 112 informó de que se había solicitado una ambulancia en la misma dirección.

Ayuntamiento de Huesca



Así quedó la cocina.

A su llegada, los bomberos del Ayuntamiento de Huesca detectaron que salía humo de uno de los balcones del segundo piso y por la chimenea del tejado del edificio al que se accede por la calle Sancho Ramírez, pero que también da al Coso Bajo.

Al llegar al piso todavía había fuego activo y en las escaleras encontraron a una señora, la inquilina, con restos de hollín en todo su cuerpo y ropa. Apuntó a los efectivos que había utilizado un extintor para intentar apagarlo, sin éxito. La afectada fue atendida por servicios sanitarios en el exterior del inmueble.

Se trata de un incendio que surgió en la zona de la cocina. Se procedió a su extinción desarmando el falso techo de esta estancia para comprobar que no había pasado el fuego. Además, se hicieron comprobaciones de temperatura con la cámara térmica y después se ventiló la vivienda y el hueco de la escalera que estaba inundado de humo.

# Actuaciones de la Guardia Civil

# El fin de semana se salda con cuatro rescates en el Pirineo

Cinco personas, una de ellas menor de edad, tuvieron que ser atendidas de madrugada con síntomas leves de hipotermia

EL PERIÓDICO Zaragoza

Cinco personas, una de ellas menor de edad, fueron rescatadas en la madrugada de este domingo por efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GRE- IM) de la Guardia Civil de Huesca tras quedar bloqueadas el sábado a la salida de un barranco del río Vero en Lecina. En total, el fin de semana se ha saldado en la cordillera pirenaica con cuatro rescates.

La primera de las intervenciones llegó el sábado tras un aviso que se produjo a las 17.04 horas, en el que se comunicaba que un senderista había sufrido una fractura de tobillo al tropezar mientras realizaba la actividad en las inmediaciones del refugio de Tabernes, en Gistaín. Se activó el GREIM de Boltaña, la Unidad Aérea de Huesca y un médico del 061. Tenía 37 años y resultó herido leve. 18 | Publicidad Lunes, 8 de abril de 2024 el Periódico de Aragón

# Este mes con Minadame Highround



# Comunidad de Teruel

La plataforma de afectados por el derrumbe del edificio de la calle San Francisco de Teruel organizó ayer una actividad para recaudar fondos. La iniciativa, que también tuvo lugar 'online', reunió a más de cien personas que corrieron en las pistas de atletismo José Navarro Bou.

# Kilómetros solidarios

EL PERIÓDICO Zaragoza

Internet y las pistas de atletismo José Navarro Bou de Teruel se unieron ayer por misma causa: correr kilómetros solidarios para recaudar fondos que ayuden a los vecinos de la capital que perdieron su casa en el derrumbe del edificio de la calle San Francisco, el pasado mes de junio. La iniciativa, online y presencial, fue organizada por la Plataforma de afectados.

La colaboración consistió en una aportación de 5 euros para participar en una iniciativa que en la red reunió a miles de participantes. Tantos que llegaron a superar los 13.000 kilómetros recorridos a mitad de día. En Internet, la posibilidad de correr por esta causa ya lleva unos días abierta y ha conseguido participantes de Alemania y de diferentes ciudades de España, según la plataforma.

De manera presencial, el día grande era ayer, cuando más de cien personas se dieron cita en las pistas para sumar kilómetros. Lo hicieron grandes, pequeños y familias ente-

Desde la organización se marcaron como propósito esta semana, cuando presentaron la iniciativa, superar los 40.000 kilómetros de forma conjunta entre todos los participantes, lo que supondría el equi-



Varios de los participantes que se acercaron ayer hasta las pistas de atletismo de Teruel.



Avituallamiento de agua para los corredores solidarios.

valente a una vuelta al mundo. En todo caso, precisaron que el importe recaudado no iba a depender de la distancia recorrida en esta prueba solidaria.

Para participar hay que descargar una aplicación para teléfonos móviles con el escaneo de un código QR, que se puede encontrar en las Redes Sociales de la Plataforma @derrumbeteruel. Una vez descargada se realizará el cobro de los 5 euros y la aplicación comenzará a contabilizar los kilómetros recorridos para el resultado final. Antes de la carrera de ayer, la aplicación ya se la habían instalado más de 100 usuarios de otras provincias y países.

# Aranda

# Illueca recibe 5.000 visitantes en la XX Feria de Caza, Pesca y Turismo

**EL PERIÓDICO** Zaragoza

Plataforma de Afectados

La décima edición de la Feria de Caza, Pesca y Turismo ha congregado a unos 5.000 visitantes durante este pasado fin de semana en Illueca, además de los 50 expositores que han presentado novedades del sector durante estos días.

El alcalde de Illueca, José Javier Vicente, destacó la colaboración de las entidades y asociaciones de la Comarca del Aranda. Asimismo, el responsable de la feria, Miguel Ángel Pascual, apuntó que el momento de mayor afluencia fue el sábado por la tarde.

«Han sido dos días de mucha intensidad, la gente ha disfrutado de las actividades y los expositores están contentos», subrayó Pascual.

Los visitantes han encontrado esto días elementos relacionados con el sector cinegético, la pesca, ropa, turismo, deportes de aventura, taxidermia, alimentación, vehículos, federaciones, asociaciones, empresas dedicadas a la gestión del ocio y tiempo libre, entre otros.

El evento se ha realizado en una superficie de más de 3.500 metros distribuidos entre el pabellón interior y los espacios exteriores que se han habilitado para la realización de exhibiciones, exposiciones y talleres. ■

Ayuntamiento de Ainsa

# Sobrarbe

# Aínsa abre nuevas rutas turísticas para impulsar el Biello Sobrarbe

Una de las iniciativas es un recorrido de 8 kilómetros entre Peña Miel y Bárcabo y también se trabaja en limpiar el sendero hasta Cueva Drólica

EL PERIÓDICO Zaragoza

El Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe impulsa el atractivo de los pueblos del Biello Sobrarbe abriendo nuevas rutas turísticas. Una de las iniciativas es la difusión del arte rupestre prehistórico de Peña Miel, para lo que se ha abierto el tramo entre este enclave neolítico y el antiguo molino de Paúles de Sarsa.

La intervención ofrece la posibilidad de realizar un recorrido circular de casi ocho kilómetros que conecta con el vecino municipio de Bárcabo.

Además, el ayuntamiento ha solicitado una ayuda al Parque Cultural del Río Vero para limpiar el comienzo del antiguo camino que une Sarsa de Surta y Rodellar para acceder a Cueva Drólica, una cavidad de 80 metros de profundidad que se abre en una ladera abancalada de la Sierra de Sevil. ■



Aínsa quiere impulsar varios caminos y senderos para crear rutas.

# Sudokus

|   |   |   | 4 |   | 7 | 5 |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 6 |   |   |   | 8 |
| 9 | 7 |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | 4 | 7 |   |   |   |   |   |
|   |   | 9 |   | 1 |   |   | 8 |   |
| 6 | 5 |   |   |   |   | 1 | 9 |   |
|   | 8 |   |   | 2 |   |   | 4 |   |
|   | 6 |   |   |   |   | 2 |   | 3 |
| 7 |   |   |   | 3 |   |   | 1 |   |

|   | 8 |   |   | 4 |   | 1 | 7 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 4 | 8 |   |   |   |   |   |
|   |   | 3 |   |   | 7 |   |   |   |
| 8 |   |   | 1 |   |   | 7 |   |   |
|   |   | 5 |   |   |   | 6 |   |   |
| 3 | 6 | 7 |   | 9 |   |   | 4 |   |
|   |   | 2 |   | 1 |   |   |   | 9 |
|   | 4 |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 5 |

|   | 5 | 8 |   | 4 |   | 6 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 3 | 6 | 7 |   |   |
|   |   | 1 |   | 2 | 9 | 5 |   |
|   |   | 5 |   |   | 4 |   | 6 |
| 6 |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 |   |   | 8 |   | 2 |   |   |
| 2 |   |   | 6 |   | 1 | 4 |   |
|   |   |   | 4 |   |   |   | 7 |

| 3      | 1                               | 8                 | *                 | 3               | 9                   | 2                 | 6             | 1               | 9                          | L           | Þ.              | 9               | L             | 3                     | 8         | E         |
|--------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------|-----------------|----------------------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------|-----------|
| į      | S                               | Z                 | 6                 | 1               | 8                   | 1                 | 9             | 2               | 1                          | Z           | 3               | 9               | 8             | 6                     | 1         | 1         |
| Ý.     | 7                               | 6                 | 9                 | 2               | L                   | 8                 | 8             | 9               | - 6                        | 9           | 8               | ε               | 1             | Þ                     | Z         | 9         |
|        | 6                               | 1                 | 8                 | P.              | 3                   | 1                 | 9             | 9               | 1                          | 17          | 2               | 8               | 6             | 9                     | L         | 9         |
| V      | 8                               | 1                 | 9                 | L               | 9                   | 6                 | 3             | ε               | 8                          | 6           | 9               | 2               | 3             | L                     | 9         | £         |
| Ü      | 3                               | 9                 | 3                 | 6               | 1                   | 1                 | 1             | 8               | 3                          | 9           | 4               | 1               | 9             | 1                     | 6         | €         |
|        | 9                               | *                 | 6                 | 9               | 2                   | 8                 | L             | 6               | 12                         | 8           | 5               | L               | 3             | 9                     | ε         | 6         |
| ï      | 1                               | E                 | L                 | 9               | 6                   | 2                 | Þ             | Z               | 9                          | £           | 6               | L               | 9             | 8                     | 9         | L         |
| _      | 100                             | 10                | -                 | 0               | -                   | 15                | ps.           | 1               | 2                          | 1.1         | 16              | 6               | 46            | - 64                  | 15        | 0         |
| į.     | 6                               | ×                 | £                 | Đ.              | F.                  | 70                | 6             |                 | -6                         | 16          |                 | 0               | Ж.            | -tr                   | M.        | 0         |
|        | G<br>Hor                        | >                 | Lac.              | 8               | -215                | 9                 | 6             | in.             | -                          | 14          |                 | 0               |               | Ł                     | 9         | 0         |
|        |                                 |                   |                   |                 |                     |                   |               | ias             | L                          | 8           | 9               | 3               | þ             | 2                     | 6         | 1         |
|        |                                 |                   |                   |                 | sill                |                   |               |                 | 4                          | 8           | 9               | 3               | 9             | 2 6                   | 6<br>E    | 1 8       |
| e      | los                             | re                | cu                | adi             | 105                 | de                | 9)            | (9              | 5                          | 8 8         | 9               | 8 4             | 9 9           | 2 8                   | 6 6       | 1 8 9     |
| 2      | los<br>adr                      | re                | CU<br>OS,         | adi             | ros<br>in c         | de                | 91            | c9<br>del       | 9 6                        | 3 4         | 9 1 2           | 8 4 9           | 9 9           | 2<br>6<br>1           | 6 6       | 1 8 9     |
| e si a | los<br>adr                      | ad<br>sir         | 05,               | co              | nos<br>etir         | de<br>ifra        | 9)<br>as ingu | c9<br>del<br>in | 5 5 1                      | 3 4 8       | 9 1 2 8         | 8 4 9 6 8       | 1 9 9 4       | 1 3                   | 6 8       | 1 8 9     |
| 1      | los<br>adr<br>l 9,              | ad<br>sir         | os,<br>n re       | co<br>epe<br>un | ros<br>on c<br>etir | de<br>ifra<br>nis | 9)<br>as ingu | c9<br>del<br>in | 5 5 1 9 2                  | 3 4 8       | 9 1 2 8         | 2 4 6 8 7       | 9 9 9         | 2<br>3<br>4<br>2<br>9 | 6 2 4 9 1 | 1 8 8     |
| -      | los<br>adr<br>l 9,              | ad<br>sir         | os,<br>n re       | co<br>epe<br>un | nos<br>etir         | de<br>ifra<br>nis | 9)<br>as ingu | c9<br>del<br>in | 5<br>5<br>5<br>1<br>9<br>8 | 1 8 2 2 2 3 | 9 1 2 8 5 6     | 8 4 9 8 8 9     | 9 9 5 4       | 1 8 8 9 9             | 9 4 9 4   | 8 9 2 7 6 |
| 1      | los<br>dr<br>l 9,<br>me<br>i, e | ad<br>sir<br>on u | os,<br>n re<br>en | co<br>epe<br>un | nos<br>etir<br>ism  | de<br>ifra<br>nis | 9)<br>as ingu | c9<br>del<br>in | 5<br>5<br>1<br>9<br>8      | 8 2 3 6     | 9 1 2 8 9 6 4 9 | 1 6 2 8 9 5 7 3 | 2 3 7 7 8 8 4 | 8 5 8 8               | 9 2 4 3 9 | 8 9 E     |

# Seis diferencias





mas abajo. 4. El tiene corbata. 5. El brazo esta mas abajo. 6. Falta el coche. Diferencias: L. El pie es distinto. 2. La piema està movida. 3. Los ladrillos estàn

# Crucigrama

HORIZONTALES.-1: Nombre de varón. A (...), antes de examinar el asunto de que se trata.-2: Memoricé. Deseaban o apetecian.-3: Pena, tristeza. Madre de uno de los padres de una persona. Abreviatura de miligramo.-4: Nociva, perjudicial para la salud. Gas que constituye la atmósfera terrestre. Extensión de agua salada.-5: Amarran. Aguardiente de graduación alcohólica muy elevada. En las pruebas de imprenta, signo con que el corrector indica al margen que ha de quitarse una palabra, letra o nota.-6: Hogar o fogón. Objeción. Hembras ovinas.-7: Preposición que indica lugar. Jorobada. Isla del archipiélago balear.-8: Símbolo del azufre. Escasos. Cóncavo. -9: Cubos numerados. Cuento, narración. Símbolo del fósforo.-10: Castigos impuestos conforme a la ley por los jueces o tribunales a los responsables de delitos o faltas. Entendí, supe. Símbolo del plutonio.-11: Acudiré. Acobarde, amilane. Incursión militar aérea.-12: Orilla adornada de una tela. Torpe, lerda. Descifré un escrito.-13: Artículo femenino. Desvaría. Preclaro, ilustre, generoso.-14: Embuste, engaño. Bárbaros, salvajes, brutos.-15: Cría macho de la vaca que tiene menos de un año. Llevar vestidos o atavíos con buen arte o con malo.

VERTICALES.-1: Étnicos. Bastón de alpinista.-2: Anotan. Derramamiento.-3: Presentar un cuerpo reflejos de luz con colores similares a los del arco iris. Elemento prefabricado usado para construir divisiones verticales en el interior o exterior de las viviendas y otros edificios. Símbolo del bromo.-4: Pongan algo dentro de otra cosa. Gótica. Prefijo que significa ganglio o glándula.-5: Junten. Que está muy señalada de viruelas. Nombre de consonante.-6: Símbolo del neodimio. Arbustos caprifoliáceos silvestres, de hojas con espinas y fruto en drupa rojiza. Ser frecuente.-7: Período de veinticuatro horas. Palo de la baraja española. Que tiene forma de cubo geométrico, o parecido a él.-8: Símbolo del oxígeno. Servicios, lavabos. Cara.-9: Voz de incredulidad o negación. Recalca, destaca. Símbolo del tesla.-10: Cerdo. Plantas liliáceas, de hojas largas y carnosas. Símbolo del circonio.-11: Relevador. Acampada al aire libre. Anual.-12: Cólera. Discutir un tema con opiniones diferentes. Baile andaluz.-13: Escuché. Huevo de yema batida con azúcar y disuelta en leche o agua caliente, usado como medicamento para los catarros.-14: Ataque o arrebato. Cueros curtidos.-15: Hospitaliza. Fuese capaz de algo.

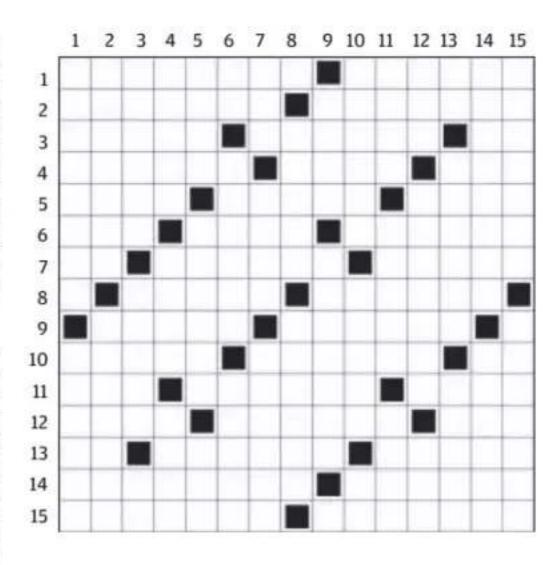

13: La. Delira, Moble,-14: Embeleco, Zulues,-15: Ternero, Traerse. Cavado, 9t Dados, Relato, P.-10t Penze, Conoci. Pu.-11t Iré. Asuste, Raid,-12t Orda, Obtusa, Lei.-INSBRIT WILE, Mar.-\$! ATAIL CORREC DEPE--6: Lar. Pero, Ovejas.-7: En. Gibosa, Ibita.-8: 5. Pocos. Solución sólo horizontales-1: Raimundo, Priori-2: Aprendi. Querian,-3: Cuita, Abuela, Mg.-4:

# Olafo el vikingo Por Chris Brownie





# **Ajedrez**

### Las blancas juegan y ganan



Solución ajedrez: 1-Td6+, Rxd6; 2-Cxf5+, Re6; 3-Cxh6

# **HORÓSCOPO**

ARIES 21 MARZO A 19 ABRIL Dia altamente positivo en lo profesional y lo afectivo. Su carisma le ayudará a conseguir cuanto se proponga. Hoy estrechará lazos con un amigo y hallará felicidad en su vida sentimental.

TAURO 20 ABRIL A 20 MAYO Su eficacia en el trabajo estará en un punto máximo, lo que le permitirá alcanzar cotas muy altas que pronto se traducirán en más ingresos. En el terreno afectivo reinará la normalidad.

**GÉMINIS** 21 MAYO A 20 JUNIO Día poco propicio para tomar decisiones que afecten a asuntos profesionales, pues su objetividad brillará por su ausencia. En sus relaciones afectivas procure no exteriorizar su mal humor.

CANCER 21 JUNIO A 22 JULIO Las tensiones en su entorno laboral no afectarán en absoluto a su rendimiento. Su pareja puede pedirle algo que le apetezca poco, pero pienselo dos veces antes de darle una negativa.

LEO 23 JULIO A 22 AGOSTO ► En su trabajo se materializará algo que contribuirá a consolidar su posición. Se prevé un viaje relacionado con su profesión. Procure dedicar más tiempo a personas de su intimidad.

VIRGO 23 AGOSTO A 22 SEPTIEMBRE Malos entendidos dificultarán su andadura profesional, pero más tarde encontrará la cooperación necesaria para cumplir sus objetivos. Su vida sentimental se presenta borrascosa.

LIBRA 23 SEPTIEMBRE A 22 OCTUBRE Su ambición le llevará a trabajar de forma intensa. Aunque su tesón le permita llegar donde se proponga debería fijarse un límite. Por la noche no podrá aceptar una atractiva invitación.

ESCORPIO 23 OCTUBRE A 21 NOVIEMBRE ▶ Normalidad en su trabajo, sintiendo acaso la pesadez de la rutina. Buenas relaciones amistosas, en las que predominará la cordialidad, pero el acento estará puesto en el amor.

SAGITARIO 22 NOVIEMBRE A 21 DICIEMBRE Su desenvoltura y confianza serán factores positivos en sus relaciones profesionales. También tendrá éxito en su vida social, en la que no pasará desapercibido.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE A 19 ENERO Surgirán contratiempos en su trabajo que les harán ir de cabeza a usted y a cuantos le rodeen, pero la cooperación será total. La velada, en contra de sus previsiones, resultará muy movida.

ACUARIO 20 ENERO A 18 FEBRERO Sus perspectivas profesionales se materializarán en sustanciosos ingresos, que contribuirán a aumentar su optimismo. Buen día para ir de compras si no cae en gastos innecesarios.

PISCIS 19 FEBRERO A 20 MARZO El exceso de trabajo puede hacer que se mueva en un clima tenso, trate de relajarse. Su vida social tiende a intensificarse, con ramificaciones positivas para la amistad y los negocios.

el Periódico de Aragón Lunes, 8 de abril de 2024

# **El tiempo**

### Mañana Temperaturas en descenso generalizado Máxima Minima Intervalos nubosos y baja probabilidad de Prevista en Prevista en en Aragón precipitaciones durante la primera mitad del día. La Zaragoza Zaragoza cota de nieve se situará en torno a 1000-1200 m. No se descartan brumas o bancos de niebla matinales en zonas de montaña. Heladas débiles en Pirineos y puntos del Sistema Ibérico. Jaca 5°/11° Benasque 00/110 El Sol **Probabilidad** Sos de lluvia en Salida 07.37 del Rey Zaragoza Puesta 20.35 Católico /~ Huesca Barbastro 7º/14º 5°/12° 7º/18º La Luna Salida 07.24 Sariñena Puesta 20.33 Monzón 8°/16° 8º/18º Nueva 9 de abril Creciente Zaragoza 15 de abril Fraga 8º/16º Calatayud 10°/18° Llena 4°/16° 23 de abril 95% Sotonera Menguante Daroca 30 de abril 4º/15º **Embalses** 98% Mediano **Alcañiz** 6º/17º España, hoy Calamocha 2º/15º Montalbán min, máx. El Grado 4º/15º m³/s el A Coruña 10 13 caudal del Alicante 16 22 Ebro ayer a 9 20 Bilbao su paso por 5 16 Cáceres 85% Zaragoza Santa Ana Córdoba 11 21 Las Palmas 14 18 3°/16° -2 7 León 8 20 Logroño Mequinenza 10 17 Madrid 16 22 Málaga 17 31 Murcia 5 14 Oviedo 82% Palencia 3 13 18 25 Palma 6 20 Pamplona San Sebastián 10 20 **Indice UV** 8 18 Santander 10 21 Sevilla Predicción para mañana del índice de radiación UV máximo Valencia 13 29 en condiciones de cielo despejado 12 26 Zaragoza 7 8 9 10 11 Riesgo MEDIO en Zaragoza, Huesca y Teruel Huesca Teruel Zaragoza

# Santoral

San Agabo profeta San Amancio de Como San Asincrito San Dionisio de Alejandría San Flegon San Herodión

| LAS FUENTES            |           |
|------------------------|-----------|
| Av. Comp. de Caspe, 87 | 97642814  |
| AVENIDA CATALUÑA       |           |
| Alameda, 32            | 97657022  |
| DELICIAS               |           |
| Daroca, 55 976345544   |           |
| CENTRO                 |           |
| Ramón Pignatelli, 17   | 97643834  |
| ARRABAL                |           |
| San Juan de la Peña, 7 | 976511429 |
| GRAN VÍA-CASABLANC     | Α         |
| Pº Sagasta, 8          | 97622620  |
| Via Ibérica, 12        | 97656243  |

**Farmacias** 

ZARAGOZA

| 5 \$25 CONTROL (\$40 CONT |           |
|---------------------------|-----------|
| CALATAYUD                 |           |
| Glen Ellyn, 8             | 976881514 |
| CASETAS                   |           |
| Aut de Logroño, 67        | 976771743 |
| EJEA                      |           |
| Doctor Fleming, 2         | 97661326  |
| LA ALMUNIA                |           |
| Av. Ramon y Cajal, 5      | 625512355 |
| TARAZONA                  |           |
| Marrodán, 1               | 976641521 |
| UTEBO                     |           |
| Avda. Zaragoza, 44        | 976784357 |
| HUESCA                    |           |
| Camila Gracia, 2-4        | 974243063 |

|   | BARBASTRO             |           |
|---|-----------------------|-----------|
| Ė | Avda. Cinca, 23       | 974311185 |
|   | JACA                  |           |
|   | Mayor, 27             | 974360397 |
|   | SABIÑÁNIGO            |           |
|   | Avda. Ejército, 26    | 974480357 |
|   | TERUEL                |           |
|   | Portal de Valencia, 5 | 978601213 |
|   | Italia, 15-17         | 978614716 |
|   | ALCAÑIZ               |           |
|   | Blasco, 19            | 978831251 |
|   | ANDORRA               |           |
|   | La Unión, 5           | 978842019 |
| 3 | Avda. San Jorge, 126  | 978880369 |

# Cortes de agua

MAÑANA

CASCO HISTÓRICO: Pozo, Estrella y Francisco Cantín y Gamboa, desde Coso hasta La Torre, de 8 a 18 h.

TORRERO: Jenaro Checa, desde Avda. América hasta Juan Aguas, y PL de las Canteras 2-4, de 10 a 12 h.

UNIVERSIDAD: Pedro Cerbuna, desde Corona de Aragón hasta Maestro Serrano Sanz, y Ciudad Universitaria Plaza San Francisco, de 10 a 12 h.

EL RABAL: José Oto, pares, entre Pascuala Perié y Felisa Galé, 8 a 14 h.

Información: 976721550.

# La suerte

| ONCE   | 07/04/2024 |
|--------|------------|
| 57.383 | Serie: 008 |

El Gordo

2+0

| El GO   | ruo     | 0//   | 04/2024  |  |  |
|---------|---------|-------|----------|--|--|
| 08-18-2 | 8-40-47 | Clave |          |  |  |
|         | ACERTA  | ANTES | EUROS    |  |  |
| 5+1     | 0       | )     | 0,00     |  |  |
| 5+0     |         | 16    | 1.409,28 |  |  |
| 4+1     | 27      | 7     | 1.086,93 |  |  |
| 4+0     | 166     | i     | 206,26   |  |  |
| 3+1     | 961     |       | 40,72    |  |  |
| 3+0     | 8.630   |       | 14,74    |  |  |
| 2+1     | 14.428  |       | 6,78     |  |  |

nation topon

3,00

Súper ONCE 07/04/2024 Sorteo 3

130.457

04-06-16-18-21-22-26-30-31-39-41-51-54-62-65-66-67-70-72-78

# **Euro Jackpot**

Sorteo 05/04/2024 05-08-16-30-37 Soles: 01-10

### **Eurodreams**

Sorteo 4/4/2024 09-10-12-14-20-31 S: 05

| Triplex  | 07/04/2024 |
|----------|------------|
| Sorteo 1 | 121        |
| Sorteo 2 | 950        |
| Sorteo 3 | 165        |

| Rouofoto          |         | 07/04/2024 |
|-------------------|---------|------------|
| 09-12-22-30-42-46 |         | C: 02 R: 2 |
|                   | ACERTAI | NTES EUROS |
| 6                 | 0       | 0,00       |
| 5+C               | 3       | 44.395,01  |
| 5                 | 64      | 1.040,51   |
| 4                 | 3.508   | 28,47      |
| 3                 | 70.486  | 4,00       |

# Euromillones 05/04/2024

|                     |            | anta itrar : |
|---------------------|------------|--------------|
| 13-18               | -26-35-37  |              |
| El millón: BHQ44254 |            | E: 08-11     |
|                     | ACERTANTES | EUROS        |
| 5+2                 | .0         | 0,00         |
| 5+1                 | 2          | 364.537,47   |
| 5+0                 | 13         | 13.107,45    |
| 4+2                 | 42         | 1,294,50     |
| 4+1                 | 790        | 123,76       |
| 3+2                 | 1.521      | 67,95        |
| 4+0                 | 1.804      | 40,26        |
| 2+2                 | 22.405     | 16,21        |
| 3+1                 | 34.693     | 11,68        |
| 3+0                 | 81,880     | 9,21         |
| 1+2                 | 116.993    | 7,81         |
| 2+1                 | 500.313    | 5,75         |

**La Primitiva** 06/04/2024 **07-10-28-31-34-44** C: 11 R: 1 Joker: 6718 310

1.187.042

3,90

2+0

| 6+R | ACERTAN | NTES EUROS   |
|-----|---------|--------------|
|     | 0       | 0,00         |
| 6   | 1       | 1.305.817,54 |
| 5+C | 8       | 26.469,28    |
| 5   | 189     | 2.054,05     |
| 4   | 9.912   | 56,97        |
| 3   | 185.850 | 8.00         |

SE RECOMIENDA COMPROBAR LOS DATOS EN LAS PÁGINAS OFICIALES CORRESPONDIENTES

El perdón al 'procés'

# El PP usará el rechazo del Senado a la amnistía para el recurso ante el TC

Los populares harán valer su mayoría absoluta en la Cámara alta para aprobar un informe contra la ley que llegará al tribunal • El partido insiste en que es una «reforma encubierta» de la Carta Magna

MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ Madrid

El PP ha diseñado una semana de infarto contra la amnistía. Tras meses urdiendo su respuesta contra la medida de gracia, los populares materializarán esta semana en el Senado un triple rechazo a la norma: aprobarán un informe contra la ley en la Comisión General de Comunidades Autónomas, registrarán su propuesta de veto y activarán el conflicto con el Congreso para acudir al Tribunal Constitucional por el choque de competencias. Ninguno permitirá frenar la tramitación de la amnistía, pero los populares consideran que todo ello servirá para fundamentar sus futuros recursos ante el Tribunal Constitucional y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Si algo tiene el PP en esta legislatura es la mayoría absoluta en el Senado y un gran poder autonómico. Hoy harán valer ambos en la Comisión General de Comunidades Autónomas donde aprobará un informe en el que denuncian que la amnistía sienta un «precedente peligroso» para el Estado autonómico ante futuros «actos insurreccionales». El texto, aunque no es vinculante, acompañará a la norma durante el resto de la tramitación y llegará hasta el TC cuando el PP recurra la ley.

# Votos particulares

Habrá siete presidentes autonómicos del PP presentes para mostrar el rechazo de su formación, con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza. Sin embargo, habrá cinco bajas, entre ellas las de los presidentes de Galicia y Andalucía, Alfonso Rueda y Juanma Moreno, respectivamente. Tampoco estarán los tres presidentes socialistas. Quien sí acudirá, como ya hizo hace seis meses, es el president de la Generalitat, Pere Aragonès, para «trolear al PP». El PSOE, ERC y Junts defenderán sus votos particulares ante el informe del PP. Las tres formaciones defienden la constitucionalidad y conveniencia de la amnistía.

Entre las 26 páginas del informe, los populares insisten en que la



El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el 16 de mayo de 2023, en la sesión de control al Gobierno en el Senado.

El discurso. La intervención de Aragonès

# Defensa del referéndum

Cuando el PP convocó otra sesión en el Senado con los presidentes autonómicos para abordar la amnistía, Aragonès no dudó en con-

QUIM BERTOMEU Barcelona firmar que acudiría a la cita. El presidente de la Generalitat no jugará en casa, sino todo lo contrario, pero la Cámara alta le dará un altavoz potente para formular sus grandes propuestas de campaña. Hoy, cuando sea su turno de palabra, volverá a

defender el referéndum de autodeterminación, ahora que tiene una propuesta concreta para hacerlo, a través del artículo 92 de la Constitución. Y no sería extraño que el president defienda también una financiación singular catalana, teniendo en cuenta que sus interlocutores serán los presidentes autonómicos con los que comparte el régimen de financiación común actual. «Confrontar con el PP no le da ningún miedo, sino todo lo contrario», afirma una voz de la Generalitat.

amnistía no está recogida en la Constitución y que, por tanto, la ley actual es una «reforma encubierta» de la Carta Magna. Este argumento es la base sobre la que el PP aprobará el miércoles un escrito en el pleno del Senado pidiendo al Congreso que retire la norma, ya que le usurpa competencia. De lo contrario, llevarán el conflicto entre ambas instituciones hasta el Tribunal Constitucional. No obstante, la respuesta del tribunal de garantías tardará entre tres y cinco meses por lo que llegará cuando la ley ya haya sido aprobada.

Este mismo argumento ya lo utilizaron hace casi 20 años, cuando recurrieron la ley de matrimonio homosexual y el TC lo rechazó. En la sentencia de 2012 aclaró que una ley puede ser constitucional o no, pero que «lo que no es posible es hablar de alteración de la Constitución en el sentido de modificación de su contenido normativo, puesto que cualquier contradicción entre un enunciado legal y otro constitucional se salda con la declaración de inconstitucionalidad del primero». Es decir, dejó claro que si un texto es inconstitucional será derogado, pero en ningún caso modificaría la Constitución, por lo que el argumento era rechazado.

A la sesión de hoy asistirán Ayuso y otros presidentes autonómicos, pero no Rueda ni Moreno

Las acciones de los conservadores no lograrán frenar la tramitación de la norma

Y, por último, pondrán en marcha el tercero de los rechazos, el de la vía parlamentaria, cuando registren su enmienda a la ley con el objetivo de vetarla. A falta de que el PP se decida por rechazar la norma directamente o modificarla para dejarla sin efecto, mañana termina el plazo para que registren la iniciativa con la que tumbar la norma en la Cámara alta. Nuevamente, este movimiento será simbólico porque el voto negativo del Senado será levantado semanas después por el pleno del Congreso.

Las tres iniciativas, aunque carentes de efectos a corto plazo, servirán al PP para construir sus recursos ante distintas instancias. Fuentes populares recuerdan que la Comisión de Venecia, un órgano consultivo del Consejo de Europa, apuntó a la necesidad de que la amnistía fuera refrendada por una amplia mayoría. Así, blandirán el informe de la Comisión de Comunidades Autónomas como prueba de la división que genera la medida de gracia. También les servirá para elevarlo al TC cuando presente el recurso de inconstitucionalidad. .

el Periódico de Aragón Lunes, 8 de abril de 2024

# Nombramiento en la corporación

# Pablo Iglesias maniobró para situar a Cascajosa al frente de RTVE

El consejero Martín Medem, del PCE, cambió su posición tras una llamada del tertuliano del ente

ANA CABANILLAS Madrid

Pablo Iglesias continúa operando en la política española, aunque desde su nueva posición como exvicepresidente del Gobierno y director de una empresa, Canal Red, dirigida a la difusión de contenidos. El fundador de Podemos todavía tiene un papel en las últimas decisiones que se han tomado en el Consejo de Administración de RTVE. En concreto, tuvo una intervención directa para situar como nueva presidenta interina del ente público a la consejera socialista Concepción Cascajosa.

El pasado 27 de marzo tuvo lugar una reunión del Consejo de Administración, donde se propuso el nombramiento de Cascajosa. Pero las fortísimas tensiones vividas el día anterior, cuando fueron cesados tanto la anterior presidenta, Elena Sánchez, como el director de contenidos, José Pablo López, todavía pesaban. Estaban asegurados los votos de la propia aspirante, el del otro consejero propuesto por el PSOE, Ramon Colom, el del PNV, Juan José Baños, y el consejero afín a Podemos, Roberto Lakidain. Un total de cuatro cuando eran necesarios cinco votos para asegurar la elección.

El consejero militante del PCE

-hoy integrado en Sumar-, José
Manuel Martín Medem, se había
alineado con la presidenta recién
cesada, y condicionó su apoyo a
Cascajosa a que dimitiera el secretario general de RTVE, Alfonso Morales, al creer que no había sido leal
en la etapa de Elena Sánchez.

En una negociación paralela a la corporación, el propio secretario del PCE y diputado de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, le había



Pablo Iglesias, en un plató de televisión, el pasado noviembre.

aerolínea Air Europa, ha aparecido como protagonista en los dos últimos casos de corrupción que han irrumpido en la actualidad informativa española: las causas Koldo y Supercopa. Sin embargo, ni sus dueños, la familia Hidalgo, ni las mercantiles de su propiedad están siendo investigadas por los jueces

de ambas instrucciones.

La compañía Globalia, matriz de la

Mientras en el caso Koldo la aerolínea es señalada por sus vínculos con el comisionista Víctor de Aldama, pues según la tesis de los investigadores aprovechó que negociaba con el Ministerio de José Luis Ábalos el rescate de Air Europa para convencer al Gobierno de que comprara mascarillas por un valor superior a los 54 millones de euros, en el procedimiento de la Federación Española de Fútbol (RFEF) los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntan que la mercantil, entonces dirigida por Francisco Javier Hidalgo Gutiérrez, pudo haberse beneficiado de un sobrecoste de 5,7 millones en los servicios que realizaba para la Fe-

# Los casos Koldo y Supercopa

La matriz de Air Europa y la propia aerolínea se han convertido en protagonistas en los casos Koldo y Supercopa, pese a no estar imputadas. Las compañías defienden su actuación tanto con la trama de las mascarillas como con la Federación de Rubiales.

# Los casos de corrupción rodean Globalia

deración bajo la presidencia de Luis Rubiales.

En el primero de los casos, que se instruye en la Audiencia Nacional, el magistrado Ismael Moreno tiene sobre su mesa varios informes remitidos por la UCO y por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente del Ministerio de Hacienda, que evidencian las vinculaciones de De Aldama con la aerolínea. La ONIF destaca que la operación de las mascarillas se fraguó durante las negociaciones llevadas a cabo en

TONO CALLEJA CRISTINA GALLARDO Madrid

2020 en el Ministerio de Transportes para evitar la quiebra de Air Europa. Esta acabó recibiendo 140 millones de euros avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y ayudas por 475 millones a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.

En relación a estas negociaciones diferentes informaciones periodísticas han señalado los supuestos contactos de Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, con los dueños de la aerolínea. La Oficina de Conflicto de Intereses archivó la denuncia presentada por el PP contra Sánchez por la relación de su mujer con Air Europa.

En mayo de 2020, la empresa de la trama Koldo Soluciones de Gestión SL, que obtuvo el encargo del Gobierno para comprar las mascarillas, también logró vender a Air Europa 1.280.000 tapabocas por un importe de 2.103.692 euros. trasladado esta cuestión a la vicepresidenta primera de Gobierno, María Jesús Montero.

David Castro

Cascajosa no logró ser nombrada presidenta en primera ronda, ante la negativa de Medem a apoyarle. Continuó la reunión y, en un momento dado, el debate fue interrumpido por una llamada en espera para Medem, que acudió a una sala contigua, según fuentes presenciales. Quien estaba al otro lado del teléfono era Iglesias, que llamó in extremis para saber si mantendría su condición hasta el final para apoyar la elección de Cascajosa.

### Segunda votación

La conversación telefónica terminó y la reunión del Consejo siguió su curso. Poco después, desde Moncloa trasladaron a Sumar que se cumpliría su exigencia, pero solo una vez que Cascajosa hubiera sido nombrada. Morales dijo haber sido advertido de que estaban pidiendo su dimisión. Poco después, una vez que se había elegido a la nueva presidenta de RTVE, la ejecutó. El nombramiento de Cascajosa se produjo en una segunda votación, que se repitió con el argumento de limitar su elección a una presidencia temporal de seis meses. Esta vez sí, Medem dio su apoyo.

El papel de Iglesias en la batalla por el control de RTVE no es baladí. Además de operar como un interlocutor de Moncloa, también ha jugado un peso en los últimos movimientos de la corporación, y en el apoyo al polémico fichaje de David Broncano, considerado una apuesta del Gobierno para competir con El Hormiguero y el incómodo Pablo Motos, según diversas fuentes

Globalia defiende que todas las operaciones en la pandemia con vuelos para transportar material sanitario desde China se hicieron «en el cauce normal de negociación, a precios de mercado y sin comisiones de ningún tipo».

# Posibles sobrecostes

En el caso Supercopa, que implica al exjugador Gerard Piqué y a Rubiales, también ha aparecido Air Europa, que como en el caso Koldo no está siendo investigada por la jueza de Majadahonda (Madrid) Delia Rodrigo, que lleva la causa.

Sin embargo, un informe de la Guardia Civil asevera que la RFEF podría haber incurrido en «sobrecostes» en la gestión de viajes durante la etapa como presidente de Rubiales, y dice que entre 2018 y 2022 la agencia de viajes facturó a la Federación casi 80 millones. Los responsables de la compañía sostienen que la relación entre la empresa y la RFEF «se ha enmarcado siempre en las actividades propias de esas empresas y se ha ajustado absolutamente al rango de precios existentes en el sector».

# EL CONFLICTO DE ORIENTE PRÓXIMO

# Israel retira sus tropas del sur de Gaza y anuncia «una nueva fase» de la guerra

El ministro de Defensa israelí avisa de que el Ejército prepara sus «próximas misiones» • Las tropas se organizan ante «cualquier escenario» contra Irán

EL PERIÓDICO Jerusalén

Cuando se cumplen seis meses del inicio de la guerra en Gaza que ha dejado la Franja bajo escombros, en un clima de divisón interna y con un clamor cada vez mayor de la comunidad internacional para que Israel acepte un alto el fuego humanitario, el Ejército israelí ha comenzado a retirar a todas sus tropas terrestres del sur de la Franja, dejando solamente una brigada en el enclave, en una decisión que desde el Estado hebreo se quiso desvincular de las presiones del resto de países y aliados.

El teniente coronel del Ejército de Israel Peter Lerner aseguró ayer que la retirada coincide con los preparativos para una nueva fase de la guerra, pero que «hay más operaciones por hacer» todavía, especialmente en Rafah. En el mismo sentido se pronunció el ministro de Defensa, Yoav Gallant, en una reunión con oficiales militares: «Las fuerzas están saliendo y preparándose para sus próximas misiones, vimos ejemplos de tales misiones en la operación Shifa, y también de su próxima misión en el área de Rafah».

Así, el próximo objetivo de Israel en Gaza parece ser la ya anunciada incursión militar en Rafah, en el sur del enclave, donde viven 1,4 millones de desplazados y todavía quedan, según el Ejército, cuatro batallones de Hamás; una incursión a la que se opone Estados Unidos, principal aliado militar de Israel.

La retirada se produce después de cuatro meses de combates en la zona de Jan Yunis y cuando se cumplen seis meses del comienzo de la guerra entre Israel y Hamás en Gaza, donde ya han muerto más de 33.100 personas. Actualmente solo queda una brigada israelí en el enclave palestino que se ocupa de asegurar un corredor entre el sur de Israel y la costa gazatí, bloqueando el paso al norte de la Franja y facilitando las operaciones en el centro y norte.

El pasado sábado, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) recuperaron en Jan Yunis el cuerpo sin vida del rehén israelí Elad Katzir, que había estado en manos de la Yihad



Manifestantes protestan en Tel Aviv contra el Gobierno de Netanyahu, el pasado sábado.

La anunciada incursión militar en Rafah, a la que EEUU se opone, podría ser el siguiente objetivo

Islámica. En esta misma ciudad, los dos principales hospitales, el Al Amal y Naser, han quedado arrasados e inoperativos tras el asedio de las tropas hebreas estos meses bajo la tesis de que había presencia de supuestos combatientes en estos complejos. El Ejército israelí informó ayer de que, antes de su retirada, sus unidades de combate han llevado a cabo las últimas operaciones en el barrio de Al Amal para terminar de «desmantelar la infraestructura terrorista».

En paralelo a la retirada de tropas en el sur de la Franja de Gaza, el Ejército de Israel anunció que ha completado una «nueva fase» en su preparación para la «guerra» en su frontera con el Líbano, que incluye las maniobras de ampliación de sus almacenes operativos de emergencia en el norte del país ante la posibilidad de que termine de estallar un conflicto a gran escala con las milicias del partido chií libanés Hezbolá.

# Ataques en el Líbano

Israel y Hezbolá llevan intercambiando disparos de artillería a lo largo de la frontera prácticamente desde que empezó la guerra de Gaza y desde las últimas semanas las fuerzas israelís están efectuando ataques con aviones no tripulados contra efectivos de las milicias o de Hamás en Líbano.

En un comunicado de prensa titulado Preparación para la transición
de la defensa al ataque y publicado
en su sitio web, el Ejército indica
que estas medidas logísticas «permiten la movilización inmediata de
las fuerzas de reserva en caso de
emergencia y su llegada al frente
en poco tiempo con todo el equipamiento necesario para el combate». «Llevamos los últimos seis
meses erosionando a Hezbolá

mientras hemos desarrollado los preparativos para pasar a la ofensiva», explicó el jefe operativo de comandancia del Mando Norte, el general Sagiv Dahan, en comentarios recogidos en dicha web.

Este cambio de enfoque y de medios del Ejército israelí se produce en un contexto en el que la amenaza de que Irán entre en el conflicto después de que Israel atacara el pasado lunes su embajada en Damasco y matara a varios miembros de la Guardia Revolucionaria iraní esté más presente que nunca.

El Estado hebreo ya dio un primer paso para afrontar este nuevo
escenario reforzando la seguridad
de sus delegaciones. El siguiente ha
sido reforzar el frente del Libano,
ante la posibilidad de un posible
ataque con misiles o drones desde
Irán hacia territorio de Israel. En
este sentido, el ministro de Defensa israelí explicó que el Ejército había «completado sus preparativos
para responder a cualquier escenario que pudiera desarrollarse contra Irán».

# Vuelven a las calles las protestas contra el Gobierno de Netanyahu

ANDREA LÓPEZ-TOMÁS Beirut

Las calles de las principales ciudades de Israel vuelven a llenarse cada fin de semana. Medio año después de su día más trágico, aquel 7 de octubre en que milicianos de Hamás arrasaron con 1.139 civiles de las comunidades fronterizas con Gaza en el sur del país, las avenidas están a rebosar de gente. El único recordatorio de aquella masacre son los centenares de rostros repetidos en carteles pegados en farolas, paredes y bancos. Son los rostros de los 134 israelís que siguen secuestrados en el enclave palestino. Tras seis meses de guerra, la sociedad israelí vuelve a estar harta.

Dani Filc lleva semanas en las calles. Este activista antiocupación repasa las tres corrientes que hay en las plazas. «Hay una minoritaria que pide un alto el fuego que incluya el retorno de los secuestrados y presente un horizonte de solución política con el establecimiento de un Estado palestino», explica Filc. «Luego, están las familias de los secuestrados que, hasta ahora, eran más pasivas y solo pedían un acuerdo para su liberación, y una tercera corriente que quería adelantar las elecciones para echar al primer ministro, Binyamín Netanyahu», cuenta a este diario. «En las últimas semanas, la protesta no solo se ha ampliado, sino que también se ha radicalizado uniendo a varias de estas corrientes», añade.

Esta presencia masiva de israelís en las calles recuerda a los días previos al 7 de octubre. Antes de la tragedia, la polémica reforma judicial del Gobierno de Netanyahu había inspirado el mayor movimiento civil en la historia de Israel. «Pero, salvo en los márgenes, esta protesta no hablaba del rol que tiene la ocupación de los territorios palestinos en la erosión de la democracia en Israel», recuerda Filc. «Después del 7 de octubre, es imposible dejar de lado el rol de la ocupación», apunta el también profesor de la Universidad Ben Gurion del Negev. Ahora, el clamor a favor de que las «elecciones saquen a Netanyahu del poder» es generalizado. ■

Internacional 25 el Periódico de Aragón Lunes, 8 de abril de 2024

# Tensión en América Latina

# **Ecuador comienza** a pagar un precio político por el asalto de la embajada

Quito defiende la entrada de policías en la legación mexicana mientras pierde aliados internos y cosecha la condena internacional

ABEL GILBERT MARIO SAAVEDRA Buenos Aires / Madrid

A pesar de la condena de los países latinoamericanos, e inclusive de Estados Unidos, el Gobierno ecuatoriano defendió a rajatabla el asalto de la embajada mexicana en Quito para capturar al exvicepresidente Jorge Glas, a quien envió a una cárcel de máxima seguridad. Ecuador transgredió convenciones internacionales y quebró el derecho al asilo, coincidieron en señalar desde Colombia a la Argentina, pasando por Brasil y Chile.

Washington fue también elocuente en la noche del sábado. «Estados Unidos se toma muy en serio las obligaciones de los países bajo la ley internacional de respetar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas», afirmó el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.

El Ministerio de Exteriores de España emitió un comunicado oficial en el que tilda de «violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961» la entrada por la fuerza de la Policía en la Embajada de México. España pide «el respeto del derecho internacional y a la concordia entre México y Ecuador, países hermanos de España y miembros de la Comunidad Iberoamericana».

ENRIC BONET Pans

La monumentalidad y el glamur ante la miseria y la pobreza. Ambas frente a frente. Eran pasadas las nueve de la noche del miércoles y más de una treintena de jovencísimos migrantes estaban reunidos delante del imponente Ayuntamiento de París, decorado con unas grandes lonas azules con símbolos de un corazón y el mensaje «París, ciudad anfitriona». Hacían como

El asalto ha generado un terremoto político. La nota diplomática española llega después de la «condena» previa de la Unión Europea (palabra que el comunicado español evita utilizar) o de Naciones Unidas, además de EEUU y el grueso de los gobiernos de la región. El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, y el secretario general de la ONU, António Guterres, reclamaron el respeto del derecho internacional diplomático.

### Riesgo de fuga

la Sommerferld, aseguró que el presidente Daniel Noboa tomó la decisión de embestir contra la legación diplomática ante el riesgo de una «fuga inminente» del correista Glas, quien se encontraba en la residencia desde el 17 de diciembre de 2023 y esperaba el salvoconducto para abandonar el pais. «Ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político cuando ha sido condenado con sentencia ejecutoriada y existe una disposición de captura de autoridades judiciales», señaló. «Cuando Ecuador enfrenta un conflicto armado no internacional han sido evidentes que el abuso de la inmunidad y privilegios que otorga la Convención de Viena concedidos en una misión diplomática solo pueden agravar esta situación».

La ministra de Exteriores, Gabrie-

España califica los hechos de «violación de la Convención de Viena» y aboga por la concordia

«Una improvisada canciller tratando de justificar lo injustificable. Ya están en un estado de negación freudiana», dijo el expresidente Rafael Correa. No solo el frente externo se complica por estas horas para el Gobierno. Revolución Ciudadana (RC), el partido de Correa, al que pertenece Glas y que venía respaldando las acciones de Noboa en medio de la crisis de seguridad derivada de las acciones del narcotráfico, ha decidido pasar a la oposición.

RC es la primera minoría en la Asamblea Nacional y, según el diario El Universo, «era hasta este 6 de abril uno de los principales aliados del Gobierno al momento de aprobar las cinco leyes económicas urgentes, junto al bloque del Partido Social Cristiano (PSC) y el oficialista Acción Democrática Nacional (ADN). «El Congreso retoma sus actividades a mitad de semana. Los socialcristianos analizaban por estas horas también tomar distancia del Ejecutivo. A pocos días de una consulta popular en la que Noboa quiere reforzar su

predominio político, las deserciones parlamentarias no parecen ser una buena noticia.

No solo los partidos políticos se encuentran en estado deliberativo. La comunidad empresaria observa con perplejidad el desarrollo de los acontecimientos. Si bien Ecuador tiene una balanza comercial desfavorable con México, que en 2023 fue de 500 millones de dólares, es un mercado importante para los hombres de negocios del primero de los países. México es el décimo destino de las exportaciones no petroleras. La Asociación Nacional de Exportadores de Cacao del Ecuador ya expresó su temor por los efectos de la ruptura de las relaciones diplomáticas.



Policías ecuatorianos asaltan la Embajada de México en Quito, el pasado viernes.

# Gestión polémica

# París expulsa a sus «indeseables» con la mirada en los Juegos

Las oenegés denuncian una política de 'limpieza social' en las zonas de la cita olímpica

una asamblea. En medio de ella llevaban la voz cantante voluntarios de Utopia 56. «Con los Juegos Olímpicos, sabemos lo que sucederá: van a expulsaros de todos lados», aseguraba Yann Manzi, cofundador de esta organización humanitaria. Oriundos de Guinea, Costa de Marfil u otros países africanos, esos adolescentes habían sido expulsados pocas horas antes del campamento improvisado donde habían dormido las últimas semanas.

Para ofrecer una solución a estas personas, el Gobierno creó diez nuevos centros de acogida en localidades como Marsella, Lyon o Seloncourt. Pero incluso esta política ha generado críticas en el seno del Estado. «La manera en que las personas sin domicilio fijo son enviadas fuera de París nos obliga a preguntamos sobre la invisibilización de los indeseables», criticó en enero Claire Hédon, quien ocupa el cargo equivalente del Defensor del Pueblo. Y está previsto que en las próximas semanas presente sus recomendaciones para frenar esta «limpieza social». ■

26 | Internacional Lunes, 8 de abril de 2024 el Periódico de Aragón

# **CUENTA ATRÁS PARA EL 9**J



Miembros del Parlamento Europeo, durante un pleno en Estrasburgo.

# La UE recurre a 'influencers' para impulsar el voto joven en las europeas

Bruselas persuade a creadores de contenido para que animen a acudir a las urnas • La estrategia busca replicar el ejemplo de Taylor Swift en EEUU

CARLES PLANAS BOU Estrasburgo

«He tenido la suerte de veros en mis conciertos en EEUU. Os he oído alzar vuestras voces y sé lo poderosas que son. ¡Aseguraos de que estéis listos para usarlas en nuestras elecciones este año!». El pasado septiembre, Taylor Swift pidió a sus millones de fans implicarse en el proceso democrático. El día después, más de 35.000 jóvenes estadounidenses se registraron para poder votar. Todo, con una simple publicación en las redes sociales.

La UE busca una movilización similar. En enero, el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, sorprendió al lanzar un llamamiento a Swift para que también ayude a impulsar la participación en las elecciones al Parlamento Europeo, que se celebran entre el 6 y el 9 de junio. «Espero de todo corazón que haga lo mismo por los jóvenes europeos», aseguró, intentando llegar a los oídos de la influyente artista.

Swift y su Eras Tour, la gira de conciertos más taquillera de la historia, desembarcarán en el continente a partir del 9 de mayo, una fecha que coincide con el Día de Europa. Sin embargo, Bruselas no quiere ni esperar tanto ni poner todas sus cartas en una opción. Por eso está acudiendo a creadores de contenido de distintos países europeos para hacer llegar a los ciudadanos la importancia de acudir a las urnas y de implicarse en la política comunitaria.

«El voto joven es muy importante porque viven la UE con más normalidad », afirma Jaume Duch En las elecciones de 2019, la UE logró elevar la participación hasta el 50,6%, las mejores cifras desde 1994. Ese aumento fue posible gracias, en gran parte, a los menores de 25 años. Las autoridades europeas creen que este año puede ir a más. Los sondeos apuntan al optimismo: un 57% de los ciudadanos europeos están interesados en las elecciones, un interés que entre los jóvenes crece hasta el 50%. Además, Alemania, Austria, Bélgica, Grecia y Malta han rebajado la edad de voto a los 16 y 17 años.

«El voto joven es muy importante porque son quienes viven la UE con más normalidad, porque serán los responsables de mantener el proyecto europeo y porque les ayuda a desarrollar una actitud democrática», explica Jaume Duch, director general de comunicación del Parlamento Europeo.

La semana del 11 de marzo, docenas de influencers — desde abogadas a diseñadores de mapas o expertas en moda— acudieron al pleno de Estrasburgo para entender mejor el funcionamiento y los retos de la UE. «Pude charlar sobre feminismo con eurodiputadas de forma muy cercana, como si fuesen mis amigas. Eso me hizo sentir que la política no está tan lejos y me impulsó a pronunciarme», explica la dibujante catalana Raquel Riba Rossy. «Puedo ser crítico con algunas cosas, pero como creador debo

# «Hay una narrativa tóxica que repite que en Europa no se hace nada y es injusto», asegura un consultor

aportar al proyecto para rescatar temas interesantes que la gente puede no conocer y llegar ahí donde no llega la UE», añade el consultor tecnológico Rodrigo Taramona. «Hay una narrativa tóxica y constante que repite que en Europa no se hace nada y eso me parece injusto».

Su experiencia en la ciudad francesa se ha traducido en mensajes informativos y de concienciación que han compartido en redes, principal punto de información de cada vez más jóvenes. Esos contenidos cuentan con total libertad editorial y se adaptan a los intereses del creador, que hace de «puente» entre su comunidad y la UE. Taramona ha publicado un vídeo en su canal de TikTok, que acumula más de 910.000 seguidores, en el que explica que aún hay países europeos en los que es legal esterilizar a mujeres discapacitadas. Riba usará su creación, el popular personaje de cómic Lola Vendetta, con 637.000 seguidores en Instagram, para invitar a la gente a votar.

# «Un lenguaje más cercano»

Muchos jóvenes acuden a estas plataformas para informarse en lugar de buscar en Google o leer medios de comunicación tradicionales, aquejados por la desconfianza. Conscientes de su influencia - TikTok tiene 140 millones de usuarios europeos-, la UE está acudiendo a creadores que dominan los códigos comunicativos que logran captar la atención de los adolescentes. «Tienen un lenguaje más cercano y más libertad en la presentación de los contenidos, pueden adaptarse a las tendencias mientras que el Parlamento Europeo tiene sus limitaciones y tiene que ir con cuidado porque sigue siendo una institución pública», asegura Duch. ■

Internacional 27 el Periódico de Aragón Lunes, 8 de abril de 2024

La extrema derecha crece en gran parte de Europa apoyándose en los más jóvenes. El pasado 10 de marzo, el partido conservador Chega logró triplicar sus votos para convertirse en la tercera fuerza en Portugal. Un tercio de sus apoyos provendría de ciudadanos de entre 18 y 34 años de edad. Este fenómeno se ha repetido con aún más fuerza con Giorgia Meloni en Italia, con Geert Wilders en Países Bajos y con Marine Le Pen en Francia.

El auge ultra amenaza ahora con reforzar su presencia en el Parlamento Europeo. Entre el próximo 6 y 9 de junio, un total de 450 millones de ciudadanos de la Unión Europea (UE) están llamados a participar en unas elecciones cruciales para el futuro del proyecto comunitario. Los últimos sondeos apuntan a que los dos grupos que reúnen a los partidos nacionalpopulistas, euroescépticos y antiinmigración de los 27 Estados miembros ocuparían la tercera y la cuarta posición, solo por detrás de populares y socialdemócratas, los dos grandes bloques tradicionales.

Como en cada ciclo electoral, la Eurocámara trabaja para implicar otros. Su abultado protagonismo a los jóvenes en el proceso democrático. «Una mayor participación de los jóvenes sería buena para la democracia y para el futuro de la UE», explica Jaume Duch, su director general de comunicación. Hasta 35 millones de jóvenes podrán depositar su papeleta electoral. ¿Serán un catalizador de la ultraderecha o contribuirán a frenar su avance?

La respuesta, incierta, depende de muchos factores. Aun así, Hay 35 millones de jóvenes convocados a las elecciones al Parlamento Europeo. En un momento en que la ultraderecha gana adeptos entre este colectivo, la pregunta de si una mayor participación entre estas franjas de edad sería un freno o un catalizador de estos partidos está servida.

# El factor edad ante la extrema derecha

C. P. B. Estrasburgo

ALEMANIA (96 ESCAÑOS) / LA FORMACIÓN EUROESCÉPTICA



rían en segunda fuerza. Ese impulso podría apoyarse en los jóvenes. Según un informe de la Fundación Konrad Adenauer, AfD es la opción favorita entre los electores de 16 y 17 años que votarán por primera vez, empatada con los socialdemócratas.

FRANCIA (81 ESCAÑOS) / LA ES-TREMA DERECHA francesa ya

ganó en las elecciones europeas de 2019. Ahora, la intención de voto a favor de la Reagrupación Nacional de Marine Le Pen es aún más abrumadora, según una reciente encuesta de Ipsos. El partido ultra lidera todas las bolsas de

edad, pero concentraría un 31% de los sufragios entre los franceses de entre 18 y 24 años y un 34% entre los de 25 y 34. Ese dominio no se entiende sin la popularidad en redes de su presidente, Jordan Bardella. El protegido lepenista, de tan solo 28 años, cuenta con más de un millón de seguidores en TikTok, donde muestra una imagen más parecida a la de un influencer que a la de un político tradicional.

ITALIA (76 ESCAÑOS) / LA LIGA DE MATTEO SALVINI se impuso

de forma clara en los comicios de 2019. Hermanos de Italia, el partido de la ahora primera ministra Meloni, quedó quinto con tan solo cinco escaños. Las tornas han cambiado. Los posfascistas lideran ahora todos los sondeos con casi un 30% de los votos, mientras que los salvinistas no alcanzan el 10%. En las elecciones nacionales de 2022, Meloni fue la opción más votada entre los electores de 25 a 34 años y la segunda entre los de 18 a 24, solo superada por la formación centrista Azione-Italia Viva.

### ESPAÑA (61 ESCAÑOS) / TODAS LAS ENCUESTAS EN ESPAÑA



dan al PP una abultada victoria en las elecciones europeas, mien-

tras que Vox se consolidaría como tercera fuerza con entre un 8% y un 12% de los votos, un importante avance respecto a 2019. La formación de Santiago Abascal es actualmente la que cuenta con un mayor porcentaje de simpatizantes menores de 25 años: un 11,6%, seguido de cerca por el PSOE (11,3%). Además, Vox es el partido español que mejor domina TikTok y Youtube y sus seguidores son los que más se informan a través de las redes sociales.

### POLONIA (53 ESCAÑOS) / LOS SONDEOS para las elecciones eu-



la alianza y europeísta encabezada por Donald Tusk que desde finales del año pasado dirige el Gobierno. En los comicios de 2019, Polonia fue el país en el que más creció la participación, traduciéndose eso en el triunfo del partido nacionalconservador PiS, que obtuvo casi un 46% de los votos. Ahora pasaría a tener entre un 31%-35%. ■

Lorena Sopeña / Europa Press



Miembros del grupo Democracia Nacional, durante una manifestación el pasado 12 de octubre, en Barcelona.

los partidos ultras están acudien-

do a las redes para atraerles. Más

de un 44% de las cuentas de euro-

diputados en TikTok pertenecen a

conservadores y un 26% a ultra-

derechistas, según un análisis de

Politico (www.politico.eu). El gru-

po parlamentario con más segui-

dores y actividad en la plataforma

es, de lejos, Identidad y Democra-

cia, compuesto por los partidos de

Le Pen y Matteo Salvini, entre

digital no se entiende sin una es-

trategia de comunicación centra-

da en la llamada guerra cultural,

propagando sus ideas en lugar de

nostican que en los países más

grandes del club comunitario, los

que más eurodiputados aporta-

rán al Parlamento Europeo, la

implicación de los menores de 30

años podría inclinar el futuro eu-

Por ahora, las encuestas pro-

sus propuestas políticas.

ropeo hacia la derecha.

# La fiscalidad del sector financiero

# El Banco de España propone una reforma del impuesto a la banca

El supervisor plantea al Gobierno cambiar la base imponible para dejar de penalizar el crédito a las pymes • La propuesta incluye que todas las entidades estén obligadas a pagar el tributo

PABLO ALLENDESALAZAR Madrid

Continúan los trabajos discretos de cara a la redefinición del impuesto a la banca, que PSOE y Sumar pactaron en su acuerdo de coalición «readaptar y mantener» pese a que inicialmente solo iba a estar en vigor dos años. El Banco de España ha hecho llegar al Gobierno a través de contactos informales una serie de propuestas de reforma para tratar de eliminar los aspectos del gravamen que considera más perniciosos, según confirman fuentes del Ejecutivo. Una de sus principales sugerencias consiste en cambiar la base imponible para que el tributo deje de penalizar a los bancos más centrados en conceder créditos a las pymes. Según el análisis del supervisor, estas entidades se ven perjudicadas por la actual definición del impuesto frente a aquellas en las que tienen más peso las hipotecas.

El actual impuesto, que en realidad es una «prestación patrimonial de carácter público no tributario», se calcula sobre la suma del margen de intereses de las entidades (intereses cobrados por los créditos menos los pagados por los depósitos) más las comisiones netas (cobradas menos pagadas).

# Diferencia con las hipotecas

El Banco de España estima que ello perjudica a los bancos más centrados en las pymes: es un negocio que les aporta un mayor margen de intereses por tener los créditos unos tipos más elevados que las hipotecas, pero que también obliga a las entidades a reservar mayores provisiones para afrontar futuras pérdidas ya que el riesgo de impago es más elevado en las pequeñas y medianas empresas que en los créditos para compra de vivienda, en los que el propio inmueble sirve de garantía.

Por ello, el organismo supervisor ha propuesto al Ejecutivo que las provisiones se integren en la base imponible, restándose de la cifra de ingresos obtenida por la suma del margen de intereses y las comisiones. No se trata de reducir la recaudación que recibirán las



El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en una jornada económica en Madrid.

arcas públicas. De hecho, se podría mantener en el nivel actual, por ejemplo elevando el tipo de gravamen (actualmente el 4,8% de la base imponible). El objetivo del Banco de España, en cambio, es que el impuesto no discrimine entre los distintos modelos de negocio, ya que ha comprobado que ahora se penaliza a los bancos de pymes (Sabadell o Bankinter) frente a los más centrados en hipotecas (Ibercaja o Unicaja).

Otra de las propuestas que la institución ha hecho llegar al Ejecutivo es que todas las entidades con negocio en España estén obligadas a pagar el impuesto, y no solo las grandes. Así, actualmente deben abonarlo los bancos que obtuvieron una suma intereses y comisiones en el país igual o superior a 800 millones de euros el año 2019. Ello ha dejado fuera a entidades como ING o las cajas rurales.

El organismo sugiere al Ejecutivo eliminar la prohibición de repercutir el gravamen al cliente

El Banco de España estima que supone una discriminación que perjudica la competencia en igualdad de condiciones en el mercado.

Asimismo, el supervisor ha planteado al Gobierno que se elimine la prohibición de que el coste del impuesto pueda ser repercutido al cliente. En un reciente informe, el Banco de España apuntó que no ha visto evidencias de que dicho traslado se haya producido, si bien también indicó que es muy difícil de comprobar. De producirse el traslado, además, estima que

sería de una cuantía mínima, dada la dimensión del impuesto, por lo que considera más conveniente retirarlo. Como con las otras recomendaciones, está en línea con las advertencias que ya lanzó el Banco Central Europeo (BCE) respecto al tributo en noviembre de 2022, cuando recordó que espera que las entidades «reflejen en los precios de los préstamos todos los costes pertinentes, incluidas las consideraciones fiscales».

Gustavo Valiente / Europa Press

Públicamente, el Banco de España solo ha defendido que se siga el modelo italiano en la reforma del impuesto. En una reciente entrevista a este diario, el gobernador, Pablo Hernández de Cos, confirmó que así se lo había trasladado al Gobierno. «En el caso de que el Parlamento decidiera mantener como permanente el impuesto, una manera de aliviar la preocupación que suscita para la estabilidad financiera podría ser dar a los bancos la posibilidad de que se deduzcan las aportaciones adicionales a reservas o a capital. Estaríamos generando un incentivo a la acumulación de capital y por tanto a aumentar la resiliencia del sector bancario. Esto es lo que se ha hecho en el caso italiano y sería una manera de hacer compatible esa medida con reforzar la solvencia del sector», argumentó.

### Disparidad en el Gobierno

Sin embargo, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo descartó después: «Varnos a diseñar el impuesto para que las entidades financieras también contribuyan a la financiación de los servicios públicos, no a que puedan pasar mejor el test de estrés». Por su parte, el portavoz económico de Sumar, Carlos Martín, ha propuesto al ala socialista del Ejecutivo no solo hacerlo «permanente», sino que ello sea el primer paso para «aumentarlo» posteriormente. El gravamen aportó a las arcas públicas 1.214 millones de euros en 2023 y previsiblemente la recaudación este ejercicio será mayor.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, está siendo cauto. «En adelante, el hecho de que estas medidas se hagan permanentes o no (en referencia también al impuesto a las energéticas) tendrá que incorporar elementos adicionales de política económica», explicó en una entrevista en La Sexta. Desde su departamento se apunta que se tiene que incorporar en el análisis las implicaciones que el cambio de ciclo de la política monetaria tendrá en las cuentas de las entidades, ya que el BCE tiene previsto comenzar a bajar los tipos oficiales el próximo junio. Las sugerencias del Banco de España se interpretan en el marco de su misión de preservar la estabilidad financiera, pero se precisa que el Gobierno tiene que tener una visión amplia de los intereses generales.

Desde la banca, se sostiene que el ministro Cuerpo se ha mostrado dispuesto a escuchar las opiniones antes de extender el impuesto y que el asunto «se está llevando con mucho sigilo». el Periódico de Aragón Lunes, 8 de abril de 2024 Publicidad | 29



#MakingTheWorldABetterHome

Placo.es

# **CHEQUEO AL ESTADO DE LOS MARES**

La Conferencia del Decenio de las Naciones Unidas para los Océanos 2024 debatirá y dará a conocer esta semana en Barcelona soluciones para preservar los océanos y hacer frente a la emergencia climática.

# Diez retos para un horizonte azul

GLÔRIA AYUSO Barcelona

Más de 150 científicos trabajan desde hace dos años por encargo de la Unesco en la elaboración de la estrategia global Visión 2030 para preservar el océano, afrontar la emergencia climática y desarrollar una economía sostenible. El resultado se plasma en diez libros blancos que se debatirán esta semana y se publicarán tras la Conferencia del Decenio de los Océanos de Barcelona. El objetivo es que los países se alineen en esta estrategia en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano de Niza en 2025. EL PERIÓDICO ha estado en la presentación de los borradores ante la comunidad científica. Estas son sus propuestas:

3

El océano puede alimentar de modo sostenible. La producción de alimentos debe aumentar un 70% para 2050, cuando se alcanzarán los 9.700 millones de habitantes. Frente a la sobreexplotación oceánica, el mar puede ofrecer soluciones sostenibles, como fuente de nuevos alimentos, como las algas, que son ricas en proteínas y libres de carbono. La gestión oceánica sostenible debe involucrar a todos los actores: científicos, industria pesquera, pequeños productores, distribuidores, consumidores, políticos y finanzas.

1

Vigilancia permanente para combatir la contaminación marina. Los contaminantes debilitan el ecosistema, la capacidad del océano de regular el clima, dar alimento y sostener el turismo y el empleo. Se aconseja crear una red de vigilancia permanente con tecnología para detectar y rastrear casos de contaminación e implementar protocolos estrictos. Subraya la importancia de conectar las actividades terrestres con sus efectos contaminantes sobre el mar y de políticas de gestión de residuos eficaces. Deben establecerse objetivos claros, un control sobre la implementación de las medidas, políticas efectivas y financiación adecuada.

2

Los países costeros deben incluir la restauración marina en sus planes. El segundo libro blanco indica que en 2025 deben identificarse las variables cruciales de la vida marina y establecer en 2026 un marco de observación de datos para que cada país adapte en 2027 sus Planes de Acción Nacional sobre Biodiversidad. 4

La economía sostenible del océano exige financiación y ayuda del 
sector privado. El océano sustenta 
a 600 millones de personas, maneja el 90% del transporte de mercancías mundial y de él depende el 
turismo. Debe incrementarse la financiación para convertir toda la 
actividad en sostenible, la captación 
de inversiones y la cooperación intersectorial. Es clave fomentar un 
compromiso privado con la sostenibilidad, la transparencia y la inclusividad.

5

Potenciar el secuestro marino de carbono contra el cambio climático. El océano absorbe el 25% de todas las emisiones de CO antropogénicas, mitigando así el cambio climático. Se propone desarrollar ecosistemas de carbono azul, como manglares, praderas de pastos marinos y marismas, con alta capacidad de secuestrar carbono; implementar nuevas técnicas aún pendientes de desarrollar de Captura y Almacenamiento de Carbono (CDR)

Más de 150 científicos están elaborando la estrategia global 'Vision 2030'

El objetivo es que los países se alineen con sus propuestas, en las que llevan trabajando dos años para eliminar el exceso de CO que provoca acidificación; y reducir la contaminación marina para aliviar el estrés en los organismos marinos responsables de capturar CO.



Urge planificar la adaptación de las regiones costeras. El sexto libro blanco resalta la ausencia de objetivos globales para la resiliencia de las áreas costeras. Aumento del nivel del mar, tsunamis, ciclones, inundaciones, erosión, deshielo glaciar, acidificación y desoxigenación del océano, entre otros, son riesgos exacerbados por el cambio climático junto con desafíos como la contaminación por aguas residuales, la sobrepesca y el turismo costero. Proponen desarrollar planes estratégicos de adaptación innovadores e implementar sistemas de alerta temprana. Se necesita una visión a largo plazo hacia una sociedad resistente al clima y la importancia de la cooperación internacional.

7

Crear un sistema global de observación oceánica. Debe codiseñarse una monitorización en todo el planeta que provea datos accesibles para todos. Esto implica establecer unos indicadores clave, desarrollar la estructura de gobernanza para la coordinación internacional del sistema de observación e incentivar la inversión en tecnologías oceánicas de acceso abierto y asequibles.



Crear una representación digital del océano para mejorar la toma de decisiones y apoyar la gestión sostenible. Existen mapas de nuestro entorno terrestre, pero el océano es un gran desconocido. Se propone crear un verdadero Atlas Digital global del Océano con plataformas inclusivas para compartir e intercambiar conocimiento marino.

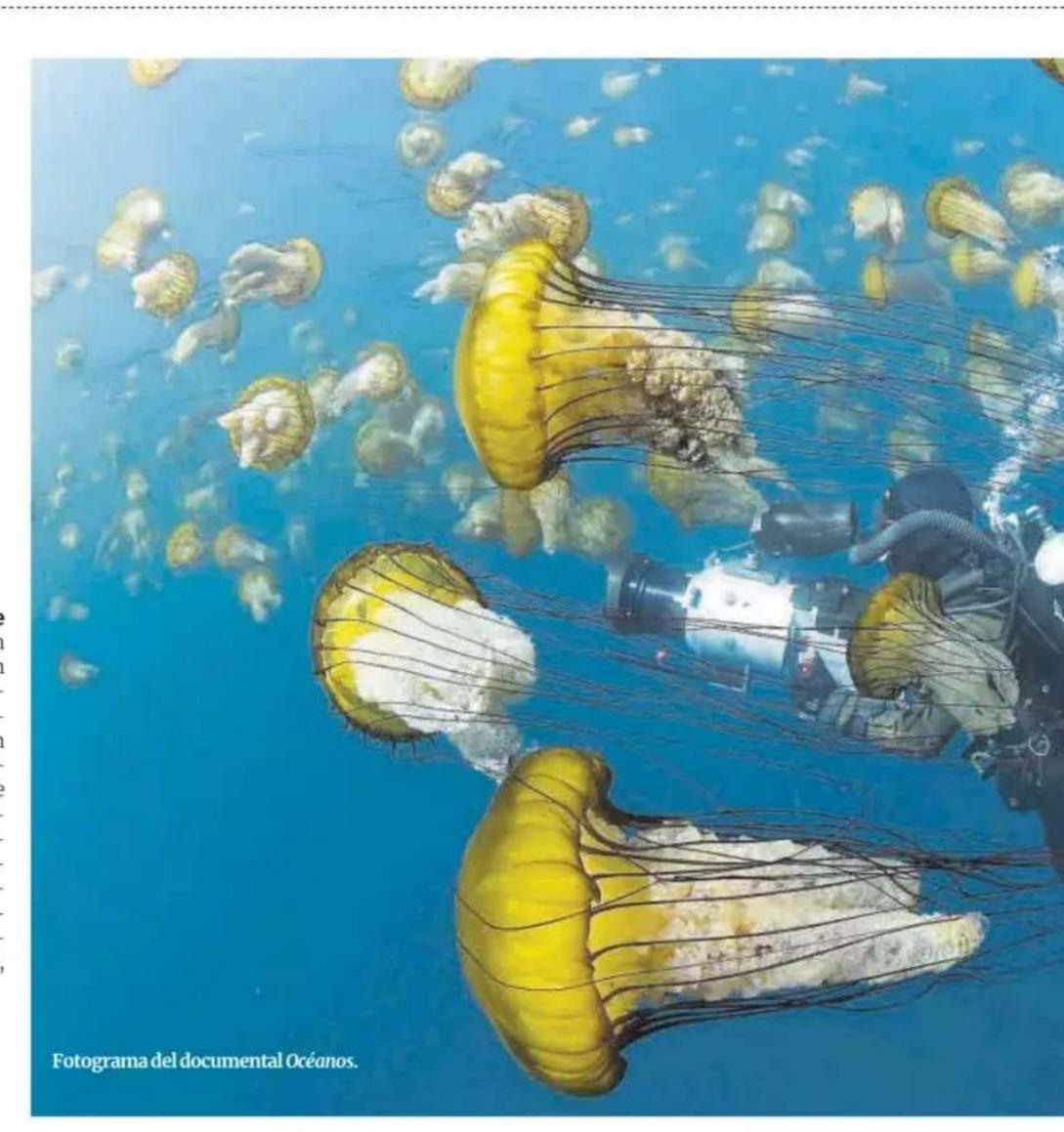



9

Conocimiento para todos. La distribución desigual de la formación y financiación obstaculizan la gestión costera. Los expertos consideran esencial asegurar un desarrollo de capacidades integral en ciencias oceánicas en todo el mundo, con un enfoque en regiones menos avanzadas científicamente y comunidades marginadas.

10

Cambiar la relación de la humanidad con el océano. Hay que modelar un cambio de valores y evolucionar las normas sociales y comportamientos relacionados con el océano. Marca para 2025 el objetivo de dirigir financiación a ciencias, comunicación y educación oceánica; para 2028 tener programas con impacto social y ambiental; y para más allá, lograr un cambio sistémicocon impacto social y ambiental.

### VALENTINA RAFFIO Barcelona

Hace más de un año que los mares están sufriendo un calor sin precedentes. En el Atlántico Norte, por ejemplo, la temperatura de las aguas ha marcado día tras día y durante todo un año valores récord. «El calentamiento de las aguas no solo afecta a los ecosistemas marinos, también tiene un impacto en el clima terrestre y en los fenómenos meteorológicos que ocurren en tierra firme», explica, con talante didáctico, la meteoróloga Isabel Moreno (Madrid, 1992), conocida por programas como Aquí la Tierra de TVE.

### — Los océanos están registrando temperaturas sin precedentes. ¿Cómo afecta al clima terrestre?

— Un aumento del calor en las aguas puede provocar que algunos fenómenos meteorológicos sean cada vez más extremos. Los océanos por sí mismos no son los que causan las tormentas pero sí son uno de los elementos que puede inyectarles más energía. Unas aguas más calientes aportan más combustible para que si surge una tormenta sea más extrema que de costumbre.

# — ¿Así que un mar más caliente augura lluvias más torrenciales?

 Sí y no. Depende de una combinación de factores. Si se dan las condiciones atmosféricas para la formación de una tormenta o una borrasca y, además, las aguas están más calientes de lo normal, la mezcla de ambos puede aumentar la concentración de vapor de agua en la atmósfera. Esto, a su vez, puede aumentar el volumen o la cantidad de agua que cae durante ese episodio así como la violencia en sí de las precipitaciones. Así que, en definitiva, sabemos que un mar más caliente es uno de los factores que puede inyectar más potencia para que broten tormentas extremas.

### Entiendo que no estamos hablando de hipótesis sino de algo que ya se ha observado.

— Efectivamente, esto ya ha ocurrido. Un ejemplo sería la tormenta extrema que vivimos en septiembre de 2019 [una de las más
devastadoras de la historia reciente, que causó daños en más de
1.320 millones de euros]. La violencia de este temporal se explica,
en gran parte, porque se formó en
un momento en que el Mediterráneo estaba excepcionalmente cálido.

# – ¿El calentamiento de los océanos podría acabar provocando hu-



La meteoróloga Isabel Moreno.

# ISABEL MORENO

La meteoróloga y presentadora de 'Aquí la tierra' reflexiona sobre cómo el calentamiento de los océanos podría provocar más fenómenos meteorológicos extremos en España.

# «Si antes las olas se colaban hasta primera línea de mar, ahora van más allá»



«Un océano más caliente es energía que favorece las tormentas extremas »

### racanes en las costas españolas?

— Sí. Hasta ahora, en Europa no se dan dado las condiciones para que se desarrollaran y mantuvieran unos huracanes como los que vemos en las regiones tropicales del planeta. El problema es que, debido al calentamiento de los océanos y a todos los cambios en la atmósfera provocados por la crisis climática, el panorama está cambiando mucho y ahora sí existe la posibilidad de que estos fenómenos tengan lugar en las costas españolas. España ya ha registrado algún pequeño huracán, de forma bastante excepcional, pero en un futuro podría volverse algo más habitual.

El Periódico

### — El último temporal en las costas catalanas ha arrasado con decenas de playas. ¿La crisis climática favorecerá este tipo de fenómenos?

 Desde luego que sí. En las costas españolas confluyen dos factores. Por un lado, que los temporales son cada vez más fuertes y, por otro lado, que el nivel del mar está subiendo. La combinación de ambos está provocando que si antes las olas se colaban hasta primera línea de mar, ahora van más allá. Y sabemos que esto irá a más. Esto nos obliga a repensar el diseño de paseos marítimos y demás infraestructuras. En algunas situaciones, para reforzarlas. Yen otras, quizás nos tengamos que replantear si vale la pena volver a construir como pasó, por ejemplo, tras la borrasca Gloria de 2020.

### — En ciudades costeras como Barcelona sabemos que el mar regula mucho el clima. En verano, por ejemplo, la brisa nos da un respiro.

- Sí. Pero paradójicamente también contribuye a aumentar las temperaturas noctumas. Esto se debe a que en las zonas costeras, el régimen de brisas provoca que durante el día el aire marino refresque la tierra caliente, pero cuando las temperaturas del mar son muy altas, este efecto se debilita, impidiendo que las noches sean tan frescas como se esperaría. En los últimos años, en las costas mediterráneas estamos observando que las temperaturas nocturnas durante el verano no descienden tanto como deberían debido a la interrupción de este régimen de brisas y a las altas temperaturas del mar.

### — Se está hablando del posible colapso de la corriente del Atlántico Norte. ¿Podría tener impacto sobre el clima en Europa?

— Sí. Definitivamente lo tendrá. ¿Cómo? Es algo que no sabemos todavía. En este sentido, como digo siempre, creo que es mejor no seguir forzando la máquina para descubrirlo a través de nuestras vivencias. Lo mejor que podemos hacer para no encontrarnos con escenarios catastróficos es impulsar medidas claras para reducir emisiones y evitar que todo esto vaya a más. ■

# Comunicación

La Justicia española es competente en la demanda de AMI contra Meta

EFE Madrid

El Juzgado de lo Mercantil número 15 de Madrid ha desestimado la petición de Meta - a la que pertenecen Facebook, Instagram y Whatsapp- que consideraba que la justicia española no era competente para pronunciarse sobre una demanda presentada por la Asociación de Medios de Información españoles (AMI) – que agrupa a 85 medios de información nacionales— por competencia desleal en la venta de publicidad digital.

En una nota publicada este viernes por AMI, explican que los medios españoles demandaron a Meta Ireland por competencia desleal el 1 de diciembre de 2023 y solicitaban una indemnización de 550 millones de euros.

Meta argumentaba que la compañía tiene su domicilio en Irlanda, donde son adoptadas todas las decisiones, y sostenía que atribuir la competencia de jurisdicción a los tribunales españoles representaba un riesgo al colocar a Meta Ireland en una posición «excesivamente gravosa» si puede ser demandada en cualquier Estado Miembro de la Unión Europea, en términos de costes legales, tiempo y recursos de defensa.

En un auto de cinco páginas, el Juzgado de lo Mercantil falla que una persona domiciliada en un Estado miembro puede ser demandada en otro Estado miembro en el que se haya producido el hecho dañoso, en este caso en España.

Según la agrupación de medios, Meta utilizó durante años los datos personales de los ciudadanos para la venta de publicidad segmentada sin base jurídica para ello, amenazando así la sostenibilidad de los medios de información y el derecho de información de los ciudadanos españoles.

# Vista oral

Tras casi ocho meses en una prisión tailandesa, el joven acusado de asesinar al colombiano Edwin Arrieta comienza el juicio mañana.

# Daniel Sancho afronta en el banquillo la pena de muerte

LUIS RENDUELES Madrid

Daniel Sancho, de 30 años, hijo del actor Rodolfo Sancho, se juega literalmente la vida en el juicio que empieza mañana en Tailandia contra él por el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta, el cirujano colombiano de 45 años que había sido su amante durante algo más de un año. El caso despertó un gran revuelo mediático el pasado verano.

La Fiscalía y la acusación que representa a la familia de la víctima defenderán que fue un crimen planeado y ejecutado con absoluta frialdad. La defensa del joven español, por su parte, argumentará ante la corte provincial de Koh Samui que la muerte de Arrieta se produjo en medio de una pelea tras comunicar Sancho a su pareja su decisión de romper la relación. Esa será la principal cuestión que definirá la futura condena del español, lo que puede marcar la diferencia entre la pena capital, cadena perpetua u ocho años de prisión. Para responder a esa pregunta, acusación y defensa plantearán otras cuestiones y otras respuestas de lo que ocurrió antes y después del crimen de Edwin Arrieta.

La policía tailandesa y la Fiscalía consideran que Sancho compró el cuchillo, la sierra y las bolsas de basura para matar y hacer desaparecer el cuerpo de Edwin Arrieta, que llegó un día después que él a Tailandia. Por tanto, se trataría de un asesinato premeditado, castigado hasta con la pena máxima.

La defensa de Daniel Sancho sostendrá, por el contrario, que compró esas herramientas porque iba a hacer vídeos de cocina tailandesa para su canal de Youtube. Afirman que incluso pidió permiso a la dueña del bungalow para cocinar en la habitación. Además, insistirán en que Sancho no utilizó



Daniel Sancho, tras ser detenido.

ninguna de esas armas para desmembrar a Arrieta. De hecho, el cuchillo con el que lo hizo se perdió después del crimen, tras la reconstrucción de los hechos y una ceremonia de limpieza espiritual budista en la habitación.

# El cuerpo, en bolsas de basura

Sancho confesó haber desmembrado el cuerpo y haberlo metido en bolsas de basura. Algunas las dejó en varios contenedores y otras las lanzó al mar. No se ha recuperado todo el cuerpo del cirujano, solo algunas partes, entre ellas la cabeza, que apareció dentro de una bolsa entre unas rocas.

Se han realizado hasta cuatro informes de autopsia. En el juicio se verán los tres primeros. Son parciales y limitados a los restos que iban siendo encontrados, primero en el vertedero y luego cerca de la playa. La autopsia de la cabeza indica una fractura del hueso occipital, en la parte posterior del cráneo. La defensa de Sancho intentará que el tribunal crea la versión del acusado: se pelearon, Arrieta intentó agredirle sexualmente, él se

defendió, le empujó y se golpeó con la cabeza contra el lavabo.

Una vez que lo vio muerto, Sancho lo desmembró en varias partes. En su última declaración, realizada ya con presencia de abogado y desde la cárcel, el arrestado confesó que troceó el cuerpo de Arrieta «entre 17 y 20 partes» y las metió luego en «ocho o nueve» bolsas de basura. «Seis o siete de esas bolsas» las tiró al mar, para lo que alquiló un kayak. Luego, se fue a cenar con dos chicas. No llegó a acudir a la fiesta de la Luna llena.

Daniel Sancho tenía billete de vuelta a España para el 12 de agosto. Pero nada más llegar a Tailandia lo cambió y prolongó su estancia 11 días más, hasta el 23 de agosto. Para su defensa, eso sería un indicio de que no tenía planeado cometer ningún crimen.

La Policía y la Fiscalía tailandesa sostendrán, en cambio, que Sancho no podía irse de Tailandia después del crimen porque no tenía su pasaporte. Lo había dejado en la tienda de motos donde había alquilado una para ir a recoger a Arrieta cuando aterrizó.

Después del crimen, Daniel Sancho se fue con dos chicas a cenar, pero no llegó a ir a la fiesta de la Luna llena. La hermana de Edwin Arrieta le llamó por teléfono y le preguntó por Edwin. Estaba muy preocupada porque no le localizaba y él le mintió. Poco después, Sancho acudió a una comisaría con una de las dos chicas con las que había cenado. En principio, iba a denunciar la desaparición de Arrieta. Ya no salió en libertad.

Los primeros datos de la policía hablaban de que el cirujano plástico había aterrizado en Tailandia con 80.000 dólares en metálico. Su hermana, incluso, afirmó que el dinero era para comprar instrumental quirúrgico. Tanto el dinero en efectivo como la maleta en la que supuestamente lo llevaba han desaparecido.

# Violencia machista

Detenido por rociar con alcohol y quemar a su novia en Gijón

PABLO PALOMO Gijón

La Policía Nacional detuvo en Gijón este viernes a un hombre nacido en 1973 por, supuestamente, haber rociado con alcohol a su novia y prenderle fuego. La víctima permanece ingresada en el hospital con quemaduras de cierta gravedad, aunque en principio, hasta ayer, no se temía por su vida.

Los hechos sucedieron en el hueco que hay debajo del viaducto de la calle Carlos Marx, una de las zonas más degradadas de la ciudad y donde pernoctan de forma habitual personas sin hogar. La mujer salió de este lugar a la carrera y fue corriendo a pedir ayuda al Albergue Covadonga tras la agresión. Los profesionales del centro fueron los que llamaron a la Policía Nacional y a los efectivos sanitarios que atendieron a la mujer, de 33 años. «La vimos llegar con el pecho y la cara roja», aseguraron los testigos.

Los dos implicados, tanto el agresor como la víctima, son personas sin hogar. Ella es usuaria habitual del albergue. La mujer tuvo que ser atendida en el aparcamiento del centro por una uvimóvil. Las fuentes sanitarias confirmaron que había sido rociada con alcohol por su pareja y prendida fuego. Sufrió quemaduras considerables. Fue ella la que salió corriendo de la zona y se dirigió al Albergue Covadonga, que se encuentra a escasos metros del lugar. Los profesionales de este centro gijonés fueron los primeros en hacerse cargo de ella.

«Tenía quemaduras. Unas parecían más graves que otras», comentó una persona que presenció lo sucedido. «Tenía todo el pecho rojo y parte de la cara», contó otro hombre, que conocía a la víctima. La situación generó un gran revuelo en la zona. ■

Camino de las Torres, 73 Zaragoza Tel. 976 27 27 11 (24 H.)



# Hoy a las 19.30 horas

El grupo vocal e instrumental interpretará esta tarde en el Auditorio de Zaragoza piezas encontradas en el archivo musical de la catedral de Jaca. El concierto contará con la participación de los Bailadores de Santa Orosia.

# **Al Ayre Español** rescata en la Mozart obras vocales inéditas del siglo XVII

EL PERIÓDICO Zaragoza

Al Ayre Español volverá a demostrar hoy en el Auditorio de Zaragoza por qué es un referente de la música antigua. La formación vocal e instrumental ofrecerá a partir de las 19.30 horas un concierto en el que rescatará varias obras vocales inéditas del siglo XVII y dos sonatas instrumentales italianas conservadas en el archivo musical de la catedral de Jaca. La agrupación aragonesa estará acompañada en la sala Mozart por los Bailadores de Santa Orosia, el grupo de danzantes de Jaca cuyas raíces se remontan al siglo XVI. Ambas formaciones sumarán fuerzas para recordar las antiguas pastoradas que se realizaban en la víspera del día de Santa Orosia. El concierto, titulado Vozes del Ayre, se enmarca dentro de la temporada de Grandes Conciertos del Auditorio de Zaragoza.

Al Ayre Español fue fundado en 1988 por el clavecinista Eduardo López Banzo con el propósito de hacer frente a los tópicos que entonces rodeaban las interpretaciones de la música barroca española. El grupo, reconocido con el Premio Nacional de Música 2004, utiliza instrumentos de época y desde hace años es solicitado y aclamado en todo el mundo.

En el concierto de este lunes, la formación residente en el Auditorio de Zaragoza rememorará y celebrará el espíritu festivo de la Jaca barroca, cuando danza, música y espectáculo se unían en diferentes disciplinas artísticas en una ceremonia festiva que en la actualidad se mantiene viva a través de grupos de danzantes como los Bailadores de Santa Orosia.

El programa del concierto está formado por obras del archivo de la catedral de Jaca que han sido transcritas por el propio Eduardo López Banzo. En concreto, se interpretarán las piezas ¡Veniz todos a bailar!, con música, danza y fiesta en Jaca; también la obra de Francisco Viñas Villancico a Santa Orosia (Jaca, 1722); un anónimo italiano del siglo XVII llamado So-



La formación vocal e instrumental utiliza instrumentos de época en sus conciertos.

# En el Auditorio

# Sara Baras actúa el viernes

Tras el concierto de hoy, la sala Mozart del Auditorio acogerá este viernes la actuación de Sara Baras. La bailaora y coreógrafa gaditana presentará su nuevo espectáculo Vuela, un homenaje al gran maestro de la guitarra, Paco de Lucía. Este viaje coreográfico, que se representará a partir de las 21.00 horas, está compuesto por 15 piezas únicas que rinden homenaje al gran maestro de Algeciras.

nata terza; de Sebastián Durón interpretarán Dixit Dominus (versión de Jaca), Bellos luceros Villancico a San Francisco de Paula y El Ave María: A la rosa más bella.

El listado los completan otro anónimo italiano del siglo XVII, titulado Sonata quarta; de Matías Ruiz Una jacarilla traigo Villancico al Santísimo Sacramento y la canción popular de los siglos XVI-XVII Danza del Villano.

El zaragozano Eduardo López Banzo es uno de los directores europeos que con más convicción ha hecho del historicismo su propia filosofía musical, con el propósito de aproximar a los músicos que dirige a las fuentes y espíritu de cada composición, y que hace que la música, siglos después, aparezca otra vez como fresca y novedosa para el oyente contemporáneo.

En 2004 logró que su grupo consiguiera el Premio Nacional de Música, concedido por el Ministe-

# La formación es un referente de la música barroca y en 2004 recibió el Premio Nacional

rio de Cultura del Gobierno de España, tras más de 20 años de rigor musicológico y de excelencia en la interpretación, que ha dado lugar a que Al Ayre Español se convierta en un referente de interpretación historicista en toda Europa.

# El ciclo de Grandes Conciertos

La actuación de este lunes se enmarca en la nueva temporada de Grandes Conciertos del Auditorio de Zaragoza, que comenzó el pasado octubre y concluirá el próximo junio.

La próximo actuación del ciclo se celebrará el 19 de abril, cuando la sala Mozart acogerá al pianista nacido en Milán Maurizio Pollini. En 1969 ganó el primer premio en el Concurso Internacional de Piano Frédéric Chopin de Varsovia, y desde entonces ha actuado en los más prestigiosos escenarios de Europa, América y Japón. Ha tocado con los más célebres directores y en todas las orquestas más reconocidas. El repertorio de Maurizio Pollini comprende desde clásicos como Bach hasta autores contemporáneos.

Por su parte, la Orquesta de Cámara de Europa ofrecerá un concierto el 24 de abril. La Chamber Orchestra of Europe (COE) fue fundada en 1981 por un grupo de jóvenes músicos que se conocieron como parte de la Orquesta Juvenil de la Comunidad Europea. Ahora hay alrededor de 60 miembros de COE, que siguen carreras paralelas como eminentes músicos y tutores de música. 34 | Cultura Lunes, 8 de abril de 2024 el Periódico de Aragón

Servicio Especial



El Coro de Jóvenes de Madrid ganó el 24 Premio Nacional de Canto Coral de Ejea de los Caballeros.

# La vigésimo cuarta edición

La localidad acogió este fin de semana el certamen nacional, en el que participaron 235 coralistas. El Coro de Jóvenes de Madrid se proclamó campeón en una cita de «altísimo nivel».

# Ejea de los Caballeros cierra con éxito su Premio Nacional de Canto Coral

EL PERIÓDICO Zaragoza

El Polideportivo Municipal de Ejea de los Caballeros, convertido en un auditorio con capacidad para 800 personas, acogió en la noche del sábado el 24 Premio Nacional de Canto Coral, en el que resultó ganador el Coro de Jóvenes de Madrid. En el certamen se dieron cita los cinco coros más laureados de 2023 en los festivales celebrados en España que forman parte del circuito del Gran Premio.

El Coro de Jóvenes de Madrid, bajo la dirección de Juan Pablo de Juan, se proclamó campeón en un certamen marcado por el «altísimo nivel», según indicaron desde la organización. En segundo lugar, se clasificó el Coro de Voces Blancas del Conservatorio Profesional de Música de Tenerife, por lo que será quien represente a Ejea de los Caballeros en el próximo Gran Premio Nacional de Canto Coral, que tendrá lugar en 2025, coincidiendo con su 25 aniversario.

La alcaldesa de Ejea de los Caballeros, Teresa Ladrero, destacó la importancia de esta celebración, dado que se trata del «premio más importante del mundo coral». «Es un lujo haber escuchado a estos coros de altísima calidad y por eso es un honor acoger el Gran Premio Nacional de Canto Coral en Ejea, no solo por lo que representa a nivel cultura, sino también por todo el dinamismo que se genera tanto a nivel social, como de desarrollo económico», subrayó.

Por su parte, el jurado destacó el «altísimo nivel» de los participantes reunidos en la presente edición. El tribunal estuvo formado por expertos del mundo coral, bajo la dirección técnica del director artístico de la Sociedad Coral de Bilbao, Enrique Azurza.

La deliberación del concurso corrió a cargo de la directora de la Joven Orquesta de Madrid y de Jóvenes Cantoras, Ana González; la presidenta de la Federación Catalana de Entidades Corales, Montserat Ríos; el maestro de Capilla de la Seu y responsable del área de música de la Catedral de Mallorca, Joan Company; el director del Orfeón Pamplonés, Igor Ijurra; y el director de coro, compositor y doctor en Musicología, Valentín Benavide.

«Hemos conseguido que se den cita los coros ganadores o premiados a lo largo del año anterior y eso hace que, en definitiva, sean las agrupaciones con mayor calidad en el mundo coral a nivel nacional, lo que representa un verdadero atractivo», apuntó el secretario general de la Asociación Gran Premio Nacional de Canto Coral, Vicente Cortabitarte.

### Un total de 235 coralistas

En Ejea de los Caballeros se reunieron este fin de semana un total de 235 coralistas, además de los 50 miembros de la Coral Polifónica Ejea.

En total, casi 300 voces, del Coro Aurum, de Luanco (Asturias), en representación del Certamen de San Vicente de la Barquera; el Coro de Jóvenes de Madrid, en representación del Certamen de Granada; el Coro de Voces Blancas del Conservatorio Profesional de Música de Tenerife, en representación de Burgos; el Coro Encanto de Griñón (Madrid), representando el Certamen de Cocentaina (Alicante); y el Joven Coro de la Orquesta Ciudad de Granada, en nombre del Certamen Coral de Ejea de los Caballeros. También actuó la Coral Polifónica local, fuera de concurso.

Los cortos de ficción de la sec-

Josema Molina

# Cine

Entre hoy y mañana se proyectarán varios cortos que compiten en la sección oficial del certamen.

# Los cortos del Ecozine Film Festival llegan a la filmoteca

E. P. Zaragoza

La Filmoteca de Zaragoza proyectará hoy y mañana varios cortos que compiten en la sección oficial del Ecozine Film Festival, una cita que mantiene su vocación de dar visibilidad a producciones audiovisuales enfocadas en temas socioambientales.

Las proyecciones comenzarán hoy a las 20.30 horas con el título Vuelta a Riaño, del ciclo Cine y Agua, realizada por Miriam Martin, en 2023. Este corto, de 15 minutos de duración, ofrece diferentes testimonios de los habitantes de un valle de la comarca del Bierzo, en Le-



La presentación del Ecozine, el pasado jueves en la filmoteca.

ón, que se convirtió en embalse. Le seguirá el trabajo *Donde quisimos* vivir, de Lucía Castillón y Ana Valle Del Río, de 45 minutos, que aborda la historia de cuatro pueblos: Mediano, Clamosa, Javierre de Ara y Finestres, cuyas casas fueron abandonadas, desalojadas o incluso inundadas a consecuencia de la construcción de pantanos. ción oficial de Ecozine se podrán ver mañana a partir de las 20.30 horas. El primero será Salt Sellers/Vendedores de sal, de Maryam Samadi, rodado en 2023 en Bélgica y de 15 minutos de duración. El corto narra la vida de una mujer embarazada que vive y vende sal con su marido, junto al lago Urmia; y se enfrenta al riesgo de aborto debido al impacto de las tormentas de sal provocadas por el cambio climático y los factores humanos. A continuación los asistentes podrá ver otros seis cortos más, entre ellos Riscaldamento locale, de Manuel Vitale. Rodado en 2022 en Italia y de 8 minutos de duración, describe como el calor alcanza niveles insoportables en un pueblo desconocido, obligando a sus habitantes a buscar soluciones extremas para sobrevivir.

el Periódico de Aragón Lunes, 8 de abril de 2024

# Revisión de un clásico

Informe mecanografiado: «¿Ataca al Dogma? no. ¿A la Iglesia? no. ¿A sus Ministros? no. ¿Al Régimen y a sus instituciones? no. ¿A la moral? sí [marcado dentro de un círculo rojo]». Al lado, 21 páginas anotadas por contener «una serie de descripciones excesivamente gráficas» [subrayado en rojo]. Debajo, con fecha 7 de agosto de 1950, la conclusión del censor del régimen franquista desautorizando la publicación de 1984 de George Orwell en España, con un texto donde detalla que «se trata de una parodia bastante pintoresca y lograda, cuya publicación podría autorizarse en principio, ya que su tendencia es anticomunista, si la

acción no girase alrededor del tema del crimen sexual cometido por un hombre y una mujer». El crimen que activó la tijera censora era la relación carnal clandestina y fuera del matrimonio entre Winston Smith y Julia, la pareja protagonista de una de las novelas más influyentes del siglo XX, advertencia distópica con mayúsculas contra los totalitarismos de toda condición.

La intrahistoria sobre la censura de la dictadura de Franco de la primera edición española de 1984, en la editorial Destino, la detalla, junto a fotos de los documentos históricos que dan fe de ella, el periodista Antonio Lozano en

el epílogo de la nueva edición conmemorativa del 75º aniversario de la publicación en inglés del libro. Llegó el pasado miércoles a las librerías, con prólogo de la canadiense Margaret Atwood y traducción de Javier Calvo, en paralelo al lanzamiento, también en Destino, de Julia, una no menos subversiva versión feminista del clásico, autorizada por los herederos de Orwell, escrita por la estadounidense Sandra Newman, que ofrece la versión de los hechos de la amante del protagonista.

En el prólogo, la autora de otra acerada distopía, El cuento de la criada (que empezó a escribir justo en 1984), rememora cómo con 14 años, cuando la leyó por primera vez, la «aterrorizó hasta la médula» aquella novela sobre «la experiencia de estar viviendo bajo una dictadura totalitaria encabezada por un tirano despótico», esa

Una nueva edición, con prólogo de Margaret Atwood, conmemora los 75 años de la publicación en inglés de la vigente distopía dominada por el Gran Hermano.

# Orwell y la censura franquista

ANNA ABELLA Barcelona

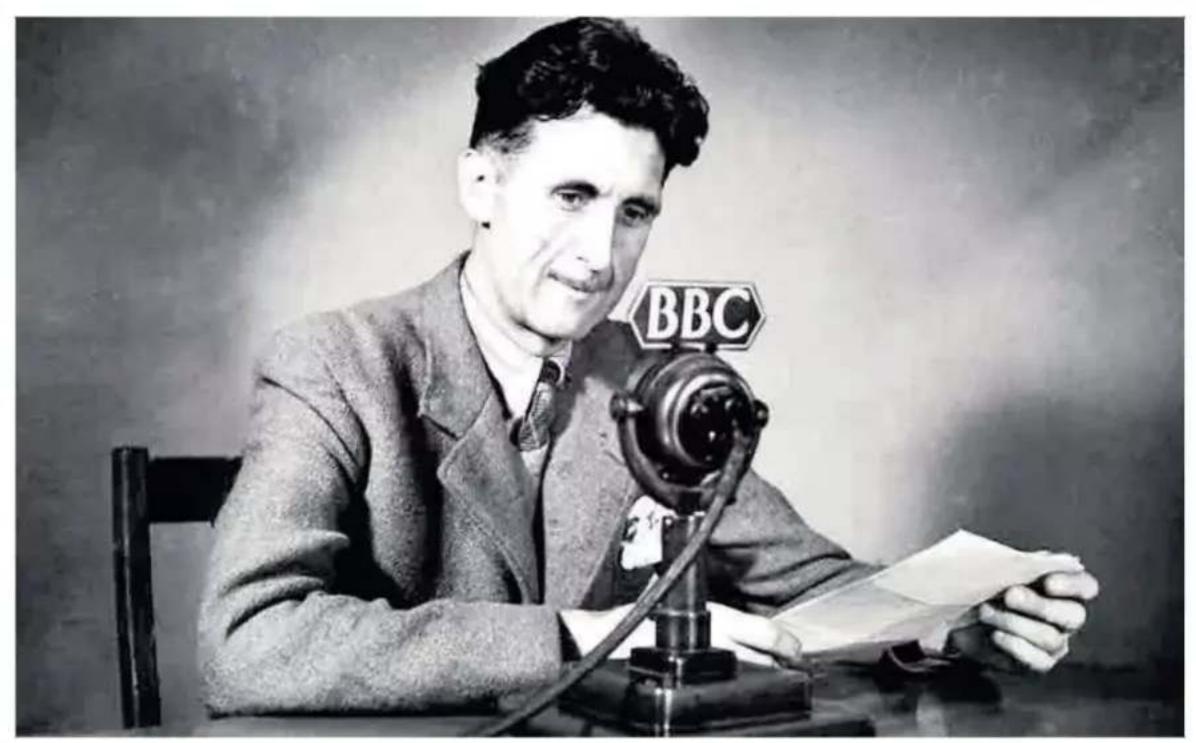

figura «acechante y ominosa del Gran Hermano» sometiendo a los ciudadanos a «vigilancia constante y la imposibilidad de hablar sinceramente con nadie».

### «Cuya vida guarde Dios»

Volviendo a España, expone Lozano, sorprende que «los lectores/censores franquistas -identificados en sus informes solamente con un número, lo que refuerza su conexión con la colmena de anónimos funcionarios de 1984 - fueran incapaces de detectar que se hallaban frente a una versión hiperbólica de sí mismos». Más aún cuanto el protagonista trabaja en el Ministerio de la Verdad precisamente expurgando, eliminando y modificando libros y informaciones que llegan a los habitantes controlados por el Gran Hermano.

Company of the compan

Arriba George Orwell y la propuesta de enmiendas a '1984' por parte de la Dirección General de Propaganda del régimen franquista.

Ese primer censor que analizó la novela de Orwell juzgó que no era factible suprimir aquellos párrafos que «atentaban contra la moral» sin perjuicio de la trama y, por tanto, aconsejó su desautorización. Sin embargo, meses después, en mayo de 1951, el traductor de la obra al castellano, Manuel Tamayo Benito, suscribe un recurso enviado al director general de Propaganda, «cuya vida guarde Dios muchos años», apunta, y «respetuosamente suplica» que se revise la desautorización al tiempo que expone que «la editorial está dispuesta a mo-

dificar, corregir o suprimir los párrafos que se le indiquen», que «las posibles modificaciones o supresiones sobre ciertos temas de tipo sexual no afectan en nada al contenido esencial de la obra», que de hecho, asegura, «constituye un formidable alegato contra el régimen comunista, por lo cual está prohibida y es perseguida en todos los países de influencia soviética».

Evidentemente, obviaba la globalidad de las influencias que empujaron a Orwell a denunciar en 1984 «las perversiones de todo sistema antidemocrático» y mostrar, señala Lozano, un «retrato asfixiante de una sociedad totalitaria sin fisuras, moldeada a partir de sus impresiones y experiencias directas con el auge de los fascismos, la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial y el estalinismo».

La enmienda del traductor español surtió efecto y,

con fecha de 25 de junio de 1951, otro censor aceptó la publicación a condición de que antes se eliminen las alusiones sexuales según la traducción alemana, que ya las matizaba. Finalmente, en marzo de 1952 se aceptaron «las supresiones» y se dio luz verde a una edición en la que Destino expurgó la novela a partir del original en inglés, y se publicó en versión de Rafael Vázquez Zamora con una tirada de 2.500 ejemplares. No fue hasta 1963 que se permitió publicar la edición íntegra, aunque esta no llegó hasta el simbólico año 1984.

Destaca Antonio Lozano, que la obra es un clásico que «interpela a cualquier generación porque su mensaje es perdurable y

renovable, cristalino y polisémico. Es una carta abierta al futuro que contiene a su vez el pasado y el presente, pues los males que denuncia existen en todos los tiempos históricos» y la novela «está terroríficamente de actualidad» ante «el auge de los populismos y la extrema derecha en todo el planeta (...) que siempre es sinónimo de recorte de libertades, polarización entre el nosotros y el ellos, despliegue de violencia verbal y física, censura moral y reescritura de la historia».

De hecho, añade, Orwell se adelantó seis décadas a la posverdad y las fake news, ya que en la novela bautiza como proleforraje «las noticias espurias que el Partido repartía a las masas» (no en vano, volvieron a a dispararse las ventas de 1984 en EEUU y España con la llegada al poder de Trump, el rey de las fake news).■

36 | Publicidad Lunes, 8 de abril de 2024 el Periódico de Aragón

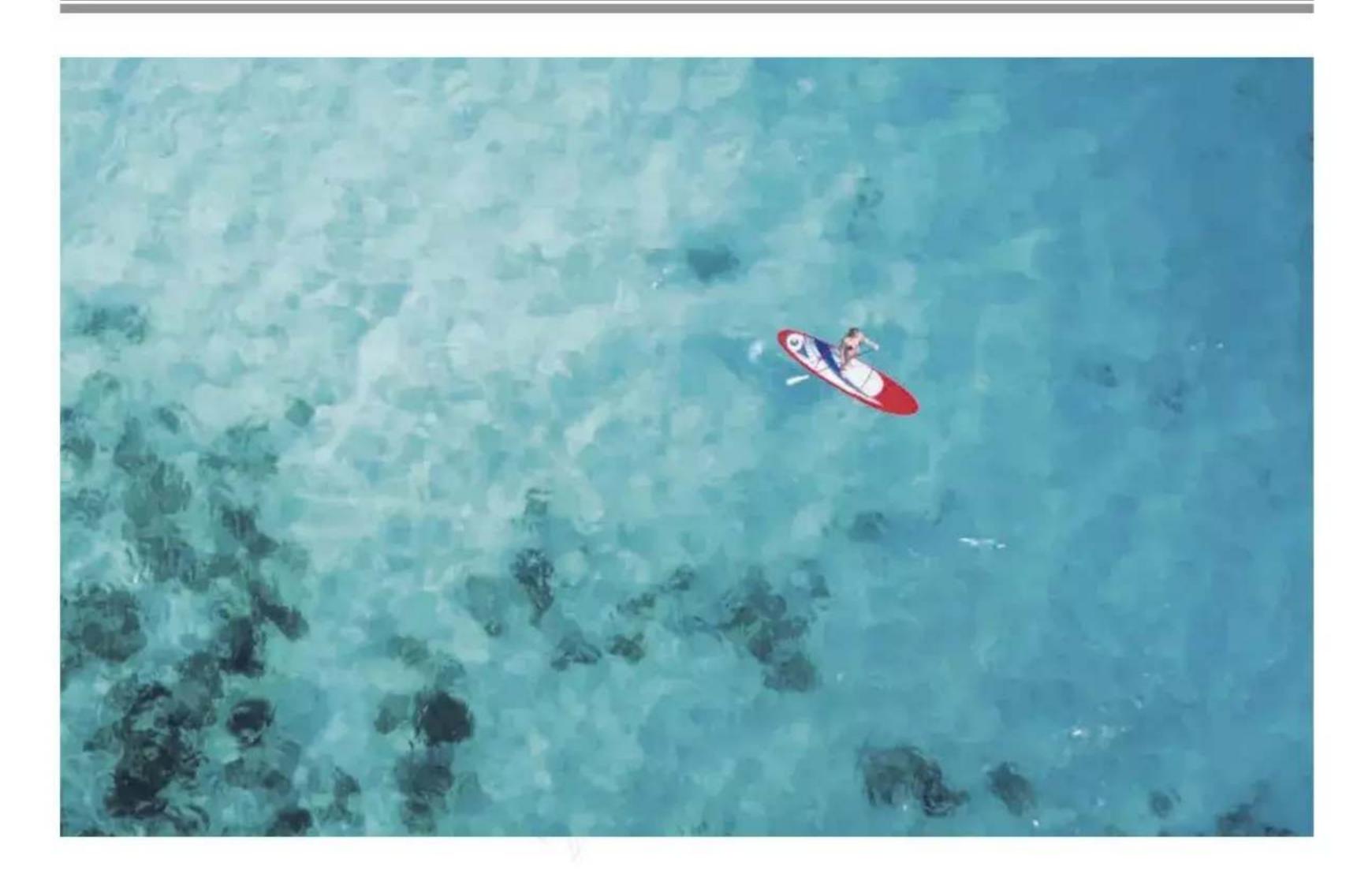

# ClubVIAJAR

DESCUBRE LAS PROPUESTAS DE LOS EXPERTOS DE LA REVISTA **VIAJAR** 

Punta Cana desde 903 €

La Romana desde 963 €

Riviera Maya desde 834 €

Cancún desde 1.218 €

Varadero desde 1.075 €



\*Los precios pueden variar en función de la fecha y ocupación.

Lunes, 8 de abril de 2024

### **REAL ZARAGOZA**

# Reacción sin resultados

Víctor Fernández ha logrado una clara mejoría de sensaciones y fútbol, pero no tiene aún el respaldo del marcador, con 4 puntos de 12 • Solo Iván Martínez en la 20-21, con cero en el primer mes, lo hizo peor

S. VALERO Zaragoza

La mejoría en sensaciones, en espíritu, en valentía o en capacidad futbolística de este Zaragoza de Víctor Fernández es incuestionable. El entrenador zaragozano recogió un cadáver futbolístico, un equipo desnortado en la última etapa con Julio Velázquez y que estaba más cerca del encefalograma plano que de otra cosa en ataque. Y el Zaragoza, en cuatro partidos, ha ido a más, ha progresado en muchas facetas, sobre todo en el libreto ofensivo, pero en la sumatoria de resultados, en el balance, en lo que configura la clasificación, los números no respaldan por el momento la reacción con Víctor, con cuatro puntos de 12 posibles, una victoria, un empate y dos derrotas por el camino. Así, de todos los relevos en esta eterna etapa en Segunda, hasta 12 con el curso empezado, solo Iván Martínez, que firmó un rosco de puntos en los primeros cuatro primeros partidos, selló un balance peor que el actual de Víctor.

Hay que pensar que el nivel en el Ciutat de València, sobre todo en la segunda parte, los dos buenos arranques de periodo ante el Tenerife o la notable segunda mitad ante el Espanyol marcan una clara senda y que en esta solo pueden estar al final los resultados para hacer constar que la reacción es la adecuada, pero, en todo caso, eso ya lo tiene que dictaminar el futuro, que marca la visita a La Romareda del Elche, ahora en crisis y hace un mes un torbellino, y acudir al derbi en El Alcoraz ante un Huesca que no pierde con nadie y jugar después en el feudo del líder Leganés. No es un calendario próximo sencillo y el Zaragoza necesita llegar cuanto antes a la orilla de los 50 puntos, aunque apuntan a ser menos, por evitar sustos y por planificar ya con todas las cartas sobre la mesa el siguiente curso.

De momento, Víctor, que arrancó con una derrota injusta ante el Espanyol en La Romareda, sumó tablas en el partido más gris de los cuatro en Anduva con el Mirandés, ganó al Tenerife porque fue más eficaz que el cuadro chi-



Víctor Fernández da instrucciones en el banquillo en el partido ante el Espanyol.

El Zaragoza no mereció perder ante Espanyol y Levante, pero lo hizo y esa losa se nota en el balance de puntos

charrero y que no mereció caer en el Ciutat, suma menos puntos que en su anterior relevo en el banquillo, cuando en la 18-19 firmó hasta 7 de 12, con dos triunfos (Extremadura y Sporting), un empate (Rayo Majadahonda) y una derrota (Málaga), en el inicio de una andadura que llevó a la permanencia tras una temporada que se había torcido mucho primero con Idiakez y luego con Lucas Alcaraz.

Iván Martínez, relevo de Baraja en la 20-21, cayó en sus cuatro primeros partidos, ante Oviedo, Ponferradina, Rayo y Espanyol, en un arranque peor que el actual de Víctor y en global selló tres puntos de 24. Mientras, Lluís Carreras empezó con el mismo balance que el entrenador zaragozano, cuatro de 12 en la 15-16 al relevar a Popovic, aunque después su dinámica mejoró mucho y también 4 de 12 rubricó Alcaraz en sus cuatro primeros duelos tras sustituir a Idiakez.

El mejor balance en el primer mes como revulsivo lo comparten Popovic en la 14-15 y Láinez en la 16-17, ambos con dos victorias y dos empates, mientras que hasta siete se fueron Agné en la 16-17, el propio Víctor en la 18-19 y JIM en la 20-21. Con 6 estuvo el desembarco de Escribá en la primera temporada de la nueva propiedad, Real Z LLC, la 22-23, para ocupar el lugar de Carcedo y sumar un triunfo, ante el Ibiza, y empates con Málaga, Burgos y Albacete.

Restan los 5 puntos de Víctor Muñoz en la 13-14 cuando arribó en lugar de Paco Herrera y los de Julio Velázquez en este curso, ya que el entrenador salmantino empezó cayendo en Albacete, logró una meritoria victoria ante el Leganés y firmó injustos empates ante el Espanyol, por la falta de acierto, y el Amorebieta, por un

### Las claves

Igualado con dos. Los cuatro puntos que firma Víctor los lograron tanto Lucas Alcaraz en la 18-19 como Carreras en la 15-16

Su anterior etapa. En los cuatro primeros partidos de su anterior regreso (18-19) firmó siete puntos, con dos victorias, un empate y una sola derrota

Láinez, en la 16-17, y Popovic, en la 14-15, lograron ocho puntos, con dos victorias y el mismo número de empates para que la reacción se notara nada más llegar.

Otros cambios en 22.
Contando los dos del
Zaragoza con la temporada iniciada, ha habido hasta 10 relevos en
la categoría de plata en
este curso que lleven al
menos 4 partidos y solo
Jandro Castro en el
Amorebieta y Calero en
el Cartagena, ambos
con 2 puntos de 12, firmaron una llegada peor en el primer mes.

grave error arbitral, para firmar un punto más que Víctor en el primer mes tras llegar.

### En la actual Segunda

Mientras, en los relevos que ha habido en la actual Segunda y que han cumplido al menos 4 partidos, diez contando los del propio Víctor y Velázquez, solo Jandro Castro en el Amorebieta, que hizo dos de 12, y Julián Calero, con el mismo bagaje en el Cartagena, sellan peores guarismos en el póker inicial de partidos en sus respectivos banquillos. Eso sí, tanto uno como entrenador lograron revitalizar a ambos equipos después con el apoyo de los resultados, lo que ahora necesita Víctor.

38 | Deportes | Lunes, 8 de abril de 2024 | el Periódico de Aragón

### **REAL ZARAGOZA**



Edgar Badía, en el partido ante el Mirandés en Anduva.

# Badía no tiene cláusula del miedo y podrá jugar

En su cesión del Elche no está incluida • Tampoco en la de Bermejo al club ilicitano, donde los 2 millones de su opción son casi una quimera

S. V. Zaragoza

Ha sido indiscutible desde su llegada al abrirse el mercado de enero cedido por el Elche y en el duelo
de este domingo ante el conjunto
ilicitano en La Romareda Edgar
Badía también podrá jugar ya que
no se fijó en su préstamo con opción de compra obligatoria solo en
caso de ascenso una cláusula del
miedo. Así, el portero catalán, en el
previsible retorno de Cristian Álvarez a una lista tras la lesión en el
sóleo que sufrió a finales de febrero, estará bajo palos ante su equipo de procedencia.

Tampoco se fijó en el caso de Guti, aunque el centrocampista cedido por el Elche está lesionado desde su partido de estreno en su retorno, ante el Sporting, y es baja para lo que queda de temporada. Y Bermejo, cedido en el Elche por el Zaragoza, también puede jugar ese duelo, si bien el mediapunta madrileño aún no ha sido titular con Beccacece desde que llegó el pasado 1 de febrero.

Sí lo ha sido en todos los partidos Edgar Badía, hasta 13 duelos
acumula y salvando puntos con
sus intervenciones, con 11 goles
encajados. En la cesión de compra
de Badía se estableció una opción
de compra a coste cero, simplemente asumiendo su contrato, que
es elevado, en caso de ascenso del
Zaragoza. Con la opción de subir ya
diluida, el portero y el club ven con
buenos ojos su permanencia la
próxima temporada, aunque para
eso habrá que negociar con el Elche, donde tiene un año más.

Con Guti también se marcó una opción obligatoria en caso de ascenso y voluntaria sin él. El jugador, con una fractura completa de rótula, no podrá disputar más minutos en lo que resta de Liga.

Con Bermejo la opción de compra por el 50% de sus derechos económicos que tiene el Elche en caso de subir es de dos millones, pero en ese caso solo es obligatoria si el mediapunta juega 10 partidos oficiales con al menos 45 minutos. Bermejo ha jugado en seis duelos como jugador franjiverde, pero solo en dos de ellos, ante Alcorcón y Levante computan a ese efecto, por lo que con 8 jornadas por delante, y la opción del playoff, tiene muy complicado alcanzar esa cifra. Si el Elche sube y Bermejo no llega a ese listón, tendrá que pagar al Zaragoza 150.000 euros. ■

### Óscar Plano, la única baja del Elche

El Elche, que había logrado lanzarse hacia Primera con cuatro victorias consecutivas que le colocaron en ascenso directo, suma tres derrotas ahora seguidas, frente a Levante, Racing de Ferrol y Oviedo. Para el duelo en La Romareda el domingo (18.30 h.) solo tienen la baja por la lesión de Óscar Plano en el tobillo.

### Bakis y Lecoeuche aguantan apercibidos

Lecoeuche y Bakis se mantienen como los únicos jugadores apercibidos en el Zaragoza, a una tarjeta de la suspensión, tras el partido del sábado en el Ciudad de Valencia, donde vieron amarilla Maikel Mesa, Aguado, la segunda del segundo ciclo en ambos casos, y Mouriño, la primera tras ya cumplir castigo.

### La renta con el descenso sigue en siete

La derrota del Albacete con el Espanyol mantuvo el colchón zaragocista en 7 puntos, con un descenso que marca el Alcorcón, con 34, por los 41 zaragocistas. El conjunto alfarero juega hoy en Santander y puede recortar esa renta. En esta jornada ganaron Villarreal B, Andorra y Amorebieta de los de abajo.

### Mirador

Numéricamente, el influjo del técnico aún no se percibe aunque el equipo ha mejorado. Su mano sí se notará este verano

# La influencia de Víctor en el Zaragoza 23-24 y 24-25



SERGIO PÉREZ
Redactor Jefe de Deportes de El Periódico de Aragón

En el deporte no hay trampa ni cartón. Siempre hay un núme-ro, o unos números, que te dicen quién eres, dónde estás y cómo ha sido el viaje. Al final de la Liga, el puesto de un equipo en la clasificación define su temporada más allá de calificativos, argumentos y justificaciones. En el mientras tanto, los balances parciales van contestando todas las preguntas.

Víctor Fernández llegó hace un mes al Real Zaragoza y en cuatro partidos ha sumado cuatro puntos de doce posibles. Ha ganado un partido, empatado otro y perdido dos. Es un bagaje estadístico pobre con el que el propio entrenador no estará satisfecho. Desde ese prisma no ha habido un efecto muy significativo con el cambio en el banquillo, sí una ligera mejoría porque el equipo que dirigía Julio Velázquez era una máquina de perder en sus últimas semanas en el club.

Fruto de todo ello, el Zaragoza sigue más o menos donde estaba y a una distancia similar de la zona de peligro. Hasta hoy, los números son los que son. Eso sí, Víctor ha empezado a sembrar y lo normal sería que pronto comenzara a recoger frutos en mayor cantidad que en este primer mes. Su equipo ha ido incorporando registros y ha cambiado de dirección: ahora busca el área rival, la pisa, genera más fútbol y oportunidades. Tiene una personalidad más valiente y su juego ofensivo es mucho más rico. aunque se está encontrando con los muros contra los que ha chocado todo el año. Salvo ante el

Tenerife, la eficacia ante la portería contraria ha seguido en niveles bajos. Defensivamente también ha concedido.

Por lo tanto, aunque numéricamente la influencia de Víctor haya sido pequeña por el momento, futbolísticamente ha ido incorporando parte de su ADN al grupo. El Real Zaragoza es hoy mejor que hace un mes. De eso no hay duda. La tarea que el técnico se ha encontrado es muy ingrata. El equipo todavía no está a salvo a falta de ocho jornadas, algo que produce la lógica inquietud y le hace seguir muy alerta.

Sin embargo, en este contexto y con esta dinámica, el Zaragoza de Víctor no debería tener problemas para asegurar la permanencia en las próximas fechas a pesar de que le espera un calendario complejo ante el que debe estar con las orejas tiesas. Y, a partir de ahí, con el futuro asegurado comenzar la tarea de planificación de la próxima temporada, que será la duodécima consecutiva en Segunda.

La influencia de Víctor será absoluta entonces. La SAD recurrió a él ante la extrema peligrosidad de la situación y a él se entregó de manera total para lo que queda de temporada y en el futuro próximo. El aragonés pilotará el Zaragoza 24-25 con su estilo y sus decisiones. Ese nuevo equipo sí será hijo legítimo y completamente suyo, no como el que se ha encontrado ahora, adoptado sobre la marcha y al que, eso sí, aún tiene la importantísima cuenta pendiente de hacerle sumar más puntos.

el Periódico de Aragón Lunes, 8 de abril de 2024

# Los brotes verdes de Bakis

El turco completó su primer partido ante el Levante en el plan de recuperación que le ha puesto Víctor y en la segunda parte se mostró más activo y con peligro en su lenta mejoría

S. VALERO Zaragoza

Completó Sinan Bakis ante el Levante su primer partido en el proceso de recuperación física que se ha marcado Víctor Fernández con el delantero turco, de momento sin resultado en los goles, con una cuenta que sigue vacía tras 16 choques como zaragocista, pero sí en una progresión en lo futbolístico de pasos pequeños, aunque el sábado en el Ciutat ya mereció la pena subrayar, sobre todo en la segunda parte que firmó. Así, 4 partidos y 280 minutos después, los brotes verdes en Bakis son reconocibles, aunque hubiera sido necesario un crecimiento mayor porque la Liga ya consume su recta final, con 8 jornadas por jugar.

Ha tenido muy claro Víctor desde su llegada que Bakis era el 9 a recuperar después de un verano en el que fue la gran apuesta, deportiva y económica, y de un comienzo a buen nivel junto a Azón en punta de lanza y sin el acierto en el gol, que le fue negado en varias ocasiones por los porteros rivales. Sin embargo, su lesión en el menisco de la rodilla derecha, con afección cartilaginosa a principios de noviembre, le dejó tres meses y 12 partidos fuera para volver en febrero ante el Eibar y caer de nuevo,

La mayor agilidad ofensiva que lleva el Real Zaragoza en los cuatro partidos con Víctor Fernández es notoria a simple vista, porque el equipo llega más y de manera más peligrosa que lo que vivió en la decadencia final con Velázquez, en los tres últimos encuentros con el entrenador vallisoletano, donde el fútbol abandonó por completo a un equipo totalmente plano en ataque y sin capacidad apenas para inquietar a los rivales. En los duelos ante el Villarreal B, el Amorebieta y el Valladolid, donde firmó su carta de despido, el Zaragoza no solo no marcó sino que su promedio de remates fue de 6,66 por partido, una media que casi se dobla, hasta los 12, en los 4 encuentros con Víctor. La diferencia es pues más que ostensible.

El reloj se le terminó de parar al Zaragoza de Velázquez en la dolorosa derrota ante el Cartagena, que



Bakis encara a un defensa del Mirandés en el duelo en Anduva.

esta vez con una lesión muscular en el aductor y tres semanas más de baja para el punta.

Víctor le dio la camiseta de titular ante el Espanyol, donde notó la falta de ritmo en los 66 minutos que tuvo, lento y sin apenas incordiar a los rivales, entrando solo 17 veces en contacto con el balón y con un remate en semichilena a centro de Francho, mal ejecutado y desviado por encima del larguero. No mejoró en los 66 minutos que tuvo en Anduva, aunque entró algo más en juego (23 veces) y subió el número de duelos ganados, tanto en el suelo como aéreos, hasta 10 entre ambos.

Con todo, su nivel aún estaba lejos de lo esperado. Y así lo reconocía Víctor antes de jugar ante el Tenerife y también después, donde el paso a un 4-4-2 con Azón junto al turco le supuso aparecer en más ocasiones en los 58 minutos que tuvo. «Sinan ha jugado el mejor partido de los tres conmigo, pero aún está lejos de lo que debe aportar», dijo el entrenador zaragozano. La descarga en la salida de balón hacia Toni Moya para la contra del madrileño y la ejecución de Azón fue su acción más destacada en un duelo donde entró más veces en contacto con el balón (hasta 26), aunque no dispuso de ninguna ocasión.

Carlos Gil-Roig

Llegó la cita ante el Levante, el retorno al 4-2-3-1 y con Azón en la banda, y tras pasar más de puntillas en la primera parte la mejoría se hizo patente después del descanso, con sus mejores minutos en este plan de recuperación de Víctor. Un tiro a puerta, un remate fuerte tras un pase de Maikel Mesa que despejó con apuros Andrés, otro desviado en una falta botada por Toni Moya y rechazada por el portero y hasta una buena jugada con velocidad a pase de Moya para marcharse de Dela y sin que Maikel Mesa pudiera aprovechar la acción, culminada con un disparo que atajó Andrés.

Hasta en 33 ocasiones entró en contacto con el balón en el Ciutat y se le notó una frescura en aumento, recogiendo frutos de ese tiempo que ya le ha dado Víctor para que sus partidos sean ya 16 en este curso sin diana. De hecho, los 1.039 minutos que suma sin ver puerta solo los supera el Toro Fernández en la 20-21 (1.360) entre los nueves que no marcaron en su estreno como zaragocista. El uruguayo sumó hasta 32 partidos sin gol, por los 27 que lleva Enrich, con solo 4 de titular y 610 minutos oficiales. Con 19 se quedaron Latapia y Vuckic y con 16 ya están el turco, Sabin Merino, Loreto y Tato. ■

El Real Zaragoza de Víctor remata en cuatro encuentros casi el doble de veces más que el de Velázquez en los tres últimos partidos del técnico, donde selló su despido

# La valentía tiene su reflejo

se quedó con 10 al final de la primera parte y que fue capaz de anotar el 1-2 por medio de Fontán con el tiempo ya casi cumplido del choque cuando Francés había puesto la igualdad unos minutos antes. En ese partido, con hasta 20 remates, 8 córners y hasta 51 centros, el Zaragoza fue el vivo ejemplo de cómo atacar mucho y mal.

Sin embargo, en las tablas sin goles ante el Villarreal B la producción se paró, con solo siete remates, uno a puerta, por los ocho frente al Amorebieta (0-1), con cuatro entre los tres palos y con la derrota con la falta que mandó a la S. VALERO Zaragoza

red Morcillo con el tiempo cumplido. En Valladolid, con Amath de ejecutor en el 2-0, la falta de propuesta llegó a su cénit, con solo 5 remates, tres entre palos, para que en esos tres últimos partidos de la era de Velázquez el Zaragoza, además de no marcar, solo hiciera 20 remates (6,66 de media), ocho de ellos a portería (2,6).

Anunció Víctor a su llegada que su Zaragoza no iba a ser cagón y cualquiera que conoce al entrenador del barrio Oliver sabía que no iba de farol y que su equipo iba a pisar el área rival con más peligro y más veces que antes de su llegada por cuarta vez a La Romareda.

Ya en el estreno ante el Espanyol (o-1) la mejoría se hizo palpable, con hasta 14 remates, dos de ellos a puerta, incluido el que Pere Milla le sacó a Francés cuando el balón ya se colaba. Contra el Mirandés llegó el partido más pobre hasta el momento en ataque, con 10 intentos, tres de ellos a portería, y ninguno con verdadera sensación de peligro para que el Zaragoza acumulara su quinta cita seguida sin marcar, un registro que igualaba otros históricos, en la 21-22 con JIM y en la 90-91 con el propio Víctor.

La eficacia llegó ante el Tenerife, un partido de 11 remates, seis de ellos a portería, y tres dianas para frenar la sequía zaragocista con los tantos de Francés, Azón y Maikel Mesa. Mientras, ante el Levante, con 13 disparos, cogiendo seis de ellos puerta, el Zaragoza lució el golazo de Toni Moya, pero a Andrés lo probaron también Francés, Azón y, ya en la segunda parte Maikel Mesa y Bakis, teniendo la mejor oportunidad Liso, en un disparo que bloqueó Dela y que apuntaba a hacer una diana que hubiera sido el 1-2 y el pasaporte a un triunfo que mereció el equipo zaragocista. Así, son 48 disparos en 4 choques, lo que da 12 de media. Entre los tres palos han sido 17 y 4,25 de promedio. ■

### LA 342 JORNADA DE SEGUNDA

# El Huesca sigue muy férreo

El equipo de Antonio Hidalgo tiene opciones de derrotar al Leganés, el líder, pero al final firma un buen empate • El conjunto azulgrana suma once partidos sin perder



HUESCA: Álvaro Fernández; Nieto, Loureiro, Jorge Pulido, Martos (Vilarrasa, m. 69), Sielva, Kortajarena (Hashimoto, m. 77), Javi Martínez (Mier, m. 88); Gerard Valentín, Hugo Vallejo (Joaquín Muñoz, m. 77) y Elady (Bolivar, m. 69).

LEGANÉS: Conde; Cisse, Sáenz, Sergio González, Cruz; Neyou (Perea,m. 90), Undabarrena (Djouahra, m. 80) Chicco; Raba (Miguel m. 64), Portillo (Darko, m, 64); y Diego García.

ÁRBITRO: Milla Alvéndiz. (CTA Andaluz). Mostró tarjetas a amarillas por parte del Huesca a Kortajarena, Nieto, Sielva y Loureriro; y por parte del Leganés a Portillo, Undabarrena, Sáenz, Cruz y González.

INCIDENCIAS: 6,228 aficionados.

EL PERIÓDICO Huesca

El Huesca y el Leganés hicieron bueno el papel que tienen de ser los

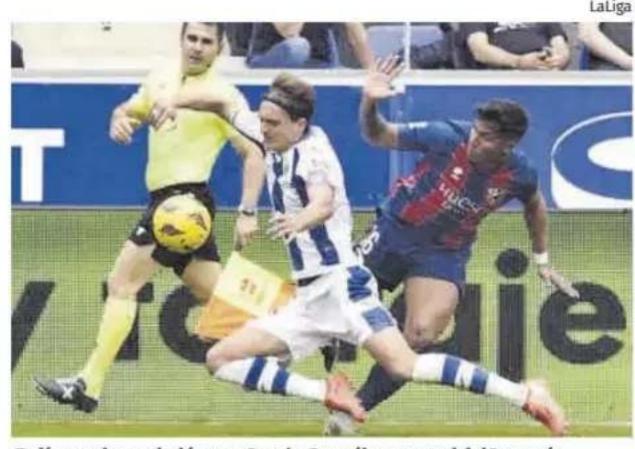

Bolívar pelea un balón con Sergio González, central del Leganés.

dos equipos que menos goles encajan y cosecharon un empate a cero en El Alcoraz que les viene bien en la clasificación a ambos, con el equipo madrileño de líder y el conjunto oscense con la permanencia mucho más cerca.

La posesión del balón fue desde

el principio más para el Leganés, como era de prever, aunque el Huesca, que sacó un once algo conservador, lo reservó todo a las incursiones por la banda derecha con Gerard Valentín y precisamente en una de ellas, en una jugada entre Nieto y el propio Valentín, el extremo puso un centro que Elady desaprovechó.

El Huesca desplegó un juego lento de mucho control intentando no cometer errores. Los dos equipos se tuvieron mucho respeto a lo largo de la primera parte. Tras el descanso volvió a estar mejor plantado en el campo el Leganés. Hubo enseguida dos acciones importantes, una en cada área: en el minuto 49 un disparo de Cisse que rechazó la defensa oscense y en el 56 una doble parada de Conde a remates de Loureiro y de Kortajarena a bocajarro.

El partido se fue calentando con el paso de los minutos más por la intensidad con la que se emplearon los dos equipos y por el ritmo más alto que trataron de imprimir a un partido que estaba siendo lento que por el fútbol desplegado.

Los últimos minutos tuvieron la emoción del resultado por ver si alguien rompía el empate pero ninguno de los dos pudo hacerlo.

### **LaLiga Hypermotion**

#### Partidos

| Amorebieta-Ferrol    | 3-1         |
|----------------------|-------------|
| Elche-Oviedo         | 0-2         |
| Eldense-Andorra      | 0-2         |
| Espanyol-Albacete    | 2-1         |
| Huesca-Leganés       | 0-0         |
| Levante-R. Zaragoza  | 2-1         |
| Mirandés-Sporting    | 1-3         |
| Tenerife-Eibar       | 2-1         |
| Villarreal B-Burgos  | 2-1         |
| Cartagena-Valladolid | 0-2         |
| Racing-Alcorcon      | 21.00 horas |

|                  | PT          | 1  | <u>G</u> | E  | P  | GF | GC |
|------------------|-------------|----|----------|----|----|----|----|
| 1. Leganés       | 61          | 34 | 17       | 10 | 7  | 47 | 21 |
| 2 Espanyol       | 57          | 34 | 15       | 12 | 7  | 51 | 36 |
| 3. Eibar         | 55          | 34 | 16       | 7  | 11 | 55 | 40 |
| 4. Valladolid    | 55          | 34 | 16       | 7  | 11 | 40 | 31 |
| 5. Oviedo        | 54          | 34 | 14       | 12 | 8  | 44 | 29 |
| 6. Racing        | 53          | 33 | 15       | 8  | 10 | 54 | 47 |
| 7. Elche         | 53          | 34 | 15       | 8  | 11 | 35 | 31 |
| 8. Sporting      | 52          | 34 | 14       | 10 | 10 | 41 | 33 |
| 9. Levante       | 51          | 34 | 12       | 15 | 7  | 41 | 38 |
| 10. Ferrol       | 51          | 34 | 13       | 12 | 9  | 41 | 40 |
| 11. Burgos       | 50          | 34 | 14       | 8  | 12 | 41 | 43 |
| 12. Tenerife     | 45          | 34 | 12       | 9  | 13 | 32 | 35 |
| 13. Eldense      | 42          | 34 | 10       | 12 | 12 | 41 | 49 |
| 14. Huesca       | 42          | 34 | 9        | 15 | 10 | 29 | 23 |
| 15. R. Zaragoza  | 41          | 34 | 10       | 11 | 13 | 32 | 32 |
| 16. Cartagena    | 39          | 34 | 10       | 9  | 15 | 31 | 44 |
| 17. Mirandés     | 37          | 34 | 9        | 10 | 15 | 38 | 48 |
| 18. Andorra      | 35          | 34 | 9        | 8  | 17 | 27 | 40 |
| 19. Alcorcón     | 7 34        | 33 | 8        | 10 | 15 | 25 | 44 |
| 20. Amorebieta   | <b>7</b> 34 | 34 | 8        | 10 | 16 | 30 | 41 |
| 21. Albacete     | 7 33        | 34 | 7        | 12 | 15 | 39 | 50 |
| 22. Villarreal B | 33          | 34 | 8        | 9  | 17 | 32 | 51 |

### El Tenerife despierta y el Eibar sale del ascenso directo

# 2-1

Tenerife Eibar

CD TENERIFE: Soriano, Mellot, Sergio González (José Amo, m.85), Loïc, José León; Roberto López (Aitor Buñuel, m.85), Alexander, Aitor Sanz, Waldo (Álvaro Romero, m.85); Luismi Cruz (Ángel, m.61) y Enric Gallego (Teto, m.79).

SD EIBAR: Luca Zidane; Alvaro Tejero, Venancio (Sergio Álvarez, m.94), Arbilla, Cristian Gutiérrez; Peru Nolaskoain (Vencedor, m.50), Matheus (Qasmi, m.94); José Corpas (Aketxe, m.69), Mario Soriano, Stoichkov y Sergio León (Jon Bautista, m.50).

GOLES: 1-0, m.11: Roberto López. 1-1, m.42: Corpas. 2-1, m.87: Ángel.

**ÁRBITRO:** Quintero González (Comité Andaluz). Amonestó a los locales Enric Gallego (m.42), Loïc (m.76), Teto (m.84) y Amo (m.89), y a los visitantes Jon Bautista (m.60) y Vencedor (m.90).

INCIDENCIAS: Partido de la trigésima cuarta jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el Estadio Heliodoro Rodríguez López ante 15.170 espectadores.

## El Espanyol remonta al Albacete y se coloca segundo



Espanyol Albacete

ESPANYOL: Joan García; Omar El Hilali, Victor Ruiz, Leandro Cabrera, Brian Oliván; José Gragera, Aguado, Jofre Carreras (Sergi Gómez, min.81), Nico Melamed (Bare, min.66), Javi Puado (Milla, 87) y Braithwaite (Gastón Valles, min.87).

ALBACETE: Vaclik; Alvaro Rodríguez (Isaac, min.71), Djetei (Marchan, min.80), Glauder, Julio Alonso; Agus Medina, Olaetxea (Shashoua, min.87), Antonio Pacheco (Escriche, min.71); Fidel Chaves, Alberto Quiles (Higinio Marín, min.80) y Manu Fuster.

GOLES: 0-1, min.9: Quiles; 1-1, min.14: Jofre Carreras; 2-1, min.53: Nico Melamed.

**ÁRBITRO:** De la Fuente Ramos (comité Castilla y León). Amonestó a Nico Melamed (min.33), Glauder (min.40), Julio Alonso (min.50), Puado (min.71), Quiles (min.79). Expulsó a Aguado (min.64).

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la trigesimocuarta jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el Stage Front Stadium ante 23.233 espectadores, la mejor entrada de la temporada. El choque se detuvo en el minuto 15 para que un aficionado fuera atendido por los servicios médicos en las gradas y salió del estadio en camilla.

## El Valladolid sentencia al Cartagena en la primera mitad



Cartagena Valladolid

CARTAGENA: Raúl Lizoain; Iván Calero, Alcalá, Gonzalo Verdú (Alfredo Ortuño, m.62), Fontán; Musto, Andy Rodríguez (Mikel Rico, m.83), Tomás Alarcón (Arnau Ortiz, m.46); Luis Muñoz (Juanjo Narváez, m.62), Jairo y Darío Poveda (Iván Ayllón, m.79).

VALLADOLID: Masip; Luis Pérez, Javi Sánchez (Boyomo, m.69), Tárrega, Escudero (Lucas Oliveira, m.46); Lucas Oliveira, Victor Meseguer, Monchu; Iván Sánchez (Juric, m.62), Biuk (Anuar, m.62) y Sylla (Kenedy, m.86).

GOLES: 0-1, M.20: Victor Meseguer. 0-2, M.37: Tárrega.

ÁRBITRO: Raúl Martin González Francés, del comité grancanario. Mostró la tarjeta amarilla a los locales Alcalá (m.20), Iván Calero (m.73) y Alfredo Ortuño (m.75).

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la trigésimo cuarta jornada de LaLiga Hypermotion que se disputó en el estadio Cartagonova de Cartagena ante unos 8.000 espectadores. Antes del inicio del encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria de Ramón Jiménez, abonado y patrocinador del Fútbol Club Cartagena, fallecido recientemente.

### Buena reacción del Sporting y más problemas para el Mirandés



Mirandés Sporting

MIRANDÉS: Ramón Juan, Alcedo (Lautaro de León min 72), Pablo Ramón, Barcia (Alvaro Sanz min 62), Barbu, Jonathan Gómez, Tachi (Lachuer min 79), Reina (Dani Luna min 79), Chaira, La Gumina y Carlos Martín.

SPORTING: Yáñez, Rober, Insúa, Diego Sánchez, Hassan (Mario González min 67), Christian Rivera (Gaspar Campos min 46), Nacho Martín (Roque Mesa, José Ángel, Nacho Méndez, Otero (Dani Queipo min 90) y Djurdevic (Guille Rosas min 67).

GOLES: 0-1, m.5: Nacho Méndez. 1-1, m.28: Alcedo. 1-2, m.56: Nacho Méndez. 1-3, m.74: Mario González.

ÁRBITRO: González Esteban (comité vasco).

TARJETAS: Amonestó por los locales a Verdasca (min 37), Jonathan Gómez (min 39), Tachi (min 54), Carlos Martin (min 57), Pablo Ramón (min 70) y por los visitantes para Djurdevic (min 45+5).

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la jornada 34 de la Liga Hypermotion, disputado en el Estadio Municipal de Anduva.

### El Villarreal B se aferra a la salvación tras ganar al Burgos



Villarreal B Burgos

VILLARREAL B: Iker Álvarez, Altimira, Pablo Íriiguez, Lekovic, Tasende, Carlo Adriano (Tiago Geralnik, min. 73), Pau Navarro, Romero (Requena, min. 84), Hugo Novoa (Lanchi, min. 73), Ontiveros (Diego Collado, min. 90) y Álex Forés (Jorge Pascual, min. 84).

BURGOS: Caro, Arroyo, Aitor Córdoba, Grego Sierra, José Matos (Mumo, min. 71), Miguel Atienza (Borja González, min. 71), Elgezábal (Montiel, min. 46), Álex Sancris (Ander Martín, min. 71), Dani Ojeda (Álex Bermejo, min. 60), Fer Niño y Curro Sánchez.

GOLES: 1-0, min. 15: Pau Navarro. 2-0, min. 41: Álex Forés. 2-1, min. 84: Fer Niño.

**ARBITRO:** González Díaz (comité asturiano). **TARJETAS:** Mostró tarjeta amarilla a Romero, Pablo Íñiguez y Jorge Pascual, por el Vilarreal B, y a Elgezábal, del Burgos.

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la jornada 34 de LaLiga Hypermotion disputado en el Estadio de la Cerámica ante 1.814 espectadores. el Periódico de Aragón Lunes, 8 de abril de 2024 41

### LA FINAL DE LA COPA DEL REY

X Ander Herrer

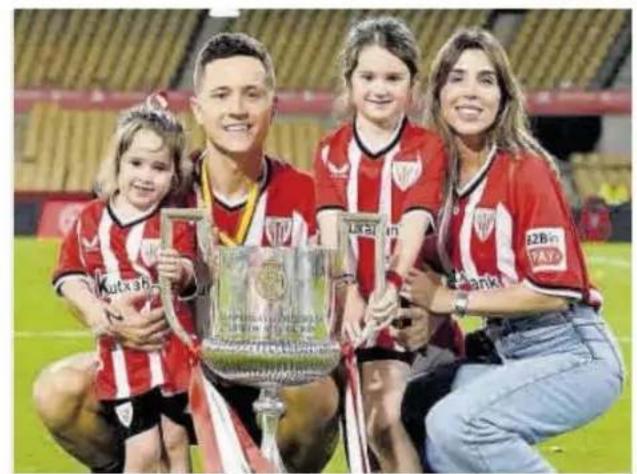

Ander Herrera, con sus hijas y su mujer, con la Copa del Rey en Sevilla.

# Un millón de personas seguirá la gabarra del Athletic el jueves

Ander Herrera añade una Copa a su notable palmarés con el United y el París Saint Germain

EL PERIÓDICO Bilbao

El Ayuntamiento de Bilbao calcula que más de un millón de personas acompañará al Athletic Club el jueves en las celebraciones del título de la Copa del Rey, en su recorrido en la gabarra por la ría y en la recepción en la capital vizcaína. El equipo de Ernesto Valverde llegó ayer a Bilbao después de ganar la Copa del Rey, la 24ª de su palmarés, al Mallorca en Sevilla en la tanda de los penaltis.

Hace 40 años, fecha del último título del Athletic, más de un millón de seguidores se acercó a las inmediaciones de la ría para ver a su equipo sobre la embarcación y esta vez se calcula que se puede superar esa cifra. El consistorio coordinará la seguridad de ese multitudinario evento con los ayuntamientos de otros municipios vizcaínos, así como con otras instituciones como la Ertzaintza y la Delegación del Gobierno para que todo discurra sin incidentes.

Tras haber conquistado en Sevilla el título de la Copa del Rey al derrotar al RCD Mallorca, jugadores y cuerpo técnico del Athletic aterrizaron ayer en el aeropuerto de Bilbao, pero no hará celebraciones hasta el jueves, en torno al acto de central de la travesía de la gabarra por la ría del Nervión.

Numerosas personas se acercaron al Itsas Museum de Bilbao, donde la gabarra lleva años aguardando este momento y se sacaron fotos con esa barcaza ya dispuesta para subir el jueves desde el Abra de Getxo hasta el puente del Ayuntamiento. Allí, el equipo, con el aragonés Ander Herrera entre ellos, y la directiva del club serán recibidos por Aburto y una comitiva municipal en las escalinatas del consistorio y, tras un aurresku de homenaje, se les ofrecerá una recepción en el Salón Árabe del ayuntamiento.

Posteriormente, los campeones se dirigirán en autobús por el Arenal y la Plaza Circular hasta el Palacio Foral, donde serán recibidos por la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe. El Athletic tiene 24 Copas reconocidas oficialmente y reivindica como tal la de 1902, la Copa de la Coronación con motivo de los fastos de la Coronación de Alfonso XIII. ■

### El pataleo

# El Barça de Messi, Mbappé y Haaland



JOSEP PEDREROL Periodista

Resulta dificil imaginarlo en estos tiempos de zozobra, con el club en serios problemas económicos, lejos de la élite europea en los últimos años y con el prestigio seriamente herido por el 'caso Negreira'. Pero hubo un tiempo, no tan lejano, en el que el speaker del Barça podría haber recitado en el Camp Nou una alineación que habría sonado así: «con el 9, Haaland, con el 10, Messi y con el 11... Mbappé». No es una fábula. Ni una broma. Fue, de hecho, algo factible.

Lo desveló el exdirectivo Javier Bordas en el podcast de Jota Jordi 'Solo apto para culés'. Qué pasada. Seguramente, y con un mínimo margen de error, habría cambiado la historia del fútbol europeo. Por supuesto, también la del propio Barça. Resumen rápido. Haaland, cuenta Bordas, pudo ser culé por 20 millones de euros (más la comisión de Raiola), pero Luis Suárez ya estaba en la plantilla y el club apostó por el uruguayo en lugar del jovencísimo noruego.

En cuanto a Mbappé, también hubo la posibilidad de ficharlo antes de su explosión definitiva, cuando aún jugaba en el Mónaco. El Barça acababa de vender a Neymar por 222 millones de euros. Podía ir a por cualquier futbolista del mundo, tenía el músculo financiero y aún sobrevivía buena parte del equipo multicampeón a las órdenes de Guardiola. Bordas afirma que la llegada de un jovencísimo Mbappé (incluso habló con su entorno) fue una posibilidad muy real. Pero alguien, habría que saber su nombre, decidió que era mejor traer a Dembélé. El resto, es historia.

La vida son decisiones. La próxima temporada, el mejor futbolista del mundo llegará al Real Madrid y su presentación se convertirá en un acontecimiento mundial. En cuanto al noruego, ahora prolífico goleador del City, también está en el radar del Real Madrid. Y también en el del Barça.

Laporta sigue alimentando esa posibilidad ante la incredulidad de muchos. Palancas o milagros, quién sabe, el actual presidente culé transmite que la operación se puede hacer en poco más de un año. Sería una buena baza electoral para renovar su mandato, sin duda. Un mandato con muchos sobresaltos. Demasiados, tal vez, pero Jan sigue transmitiendo un entusiasmo indiscutible. Es un optimista vital y las evidentes dificultades parece que le espolean.

Las dos próximas semanas serán clave para soñar o llorar. Los culés creen en la Champions, aunque enfrente esté el PSG de Mbappé y el fútbol del equipo de Xavi siga generando muchas dudas. Es más una cuestión de fe, de esa indómita ilusión que solo es capaz de generar este deporte. El Madrid tampoco lo tendrá fácil ante un City que sigue siendo el gran favorito en la eliminatoria y en la competición por su fastuosa plantilla, aunque el conjunto blanco tiene la Liga al alcance de la mano para salvar más que decentemente la temporada. Mbappé y Haaland, pues, están en disposición de ser determinantes para el futuro inmediato de los dos equipos españoles. Cosas de la vida: si el Barça les hubiese fichado en su momento, nos habríamos quitado este problema de encima.■

### El Esneca, a la 'Final Four' de la Champions

El Esneca Fraga se metió en la fFnal Four de la WSE Champions femenina después de derrotar en los cuartos de final al Roller Materna italiano. El conjunto aragonés venció por 5-0. Los otros tres clasificados son el HC Coruña, el CP Vila-Sana y el HC Palau Plegamans. El Esneca jugará primero con las gallegas.

### Empate del Zaragoza CFF y el Huesca pierde

El Zaragoza CFF sumó esta jornada un empate a uno fuera de casa ante el Real Oviedo en un partido que las aragonesas pudieron ganar en la recta final con dos claras ocasiones que no terminaron en gol. Teresa Rey marcó el tanto visitante. Por su parte, el Huesca perdió por 0-1 ante el Rayo Vallecano.

### Van der Poel vuelve a ganar la París-Roubaix

El neerlandés Mathieu Van der Poel (Alpecin Deceuninck) se impuso en la 121ª edición de la París Roubaix, disputada a través de 259,7 kilómetros entre Compiègne y el velódromo de Roubaix. Van der Poel (Kapellen, 29 años), ganador recientemente del Tour de Flandes por tercera vez, agrandó su leyenda en el Infierno del Norte.

### Triunfo del Publimax y derrotas del Helios

Los dos máximos representantes en competiciones nacionales de Aragón, el Publimax CAI Santiago masculino y el CN Helios femenino, ambos en la categoría de plata, la División de Honor, obtuvieron resultados dispares. El Publimax venció por 5-1 al Irún Leka Enea y el Helios cayó por 3-4 y 2-4 ante el Collado Mediano.

### Mayo conquista una carrera en La Coruña

El aragonés Carlos Mayo, plusmarquista nacional de medio fondo, se proclamó vencedor de la segunda edición de la carrera Os 10.000 peregrinos Diputación de A Coruña después de haberse beneficiado de la descalificación de los tres primeros, entre ellos el burundés Rodrigue Kwizera, que marcó el mejor tiempo. Mayo hizo un registro de 30.11. 42 Deportes

Lunes, 8 de abril de 2024 el Periódico de Aragón

### Fútbol | Primera RFEF

# El Tarazona sigue lanzado

El conjunto de Molo sumó en Lugo su tercera victoria consecutiva, situándose dos puntos por encima del descenso a falta de siete jornadas para el final de la Liga



#### Lugo Tarazona

LUGO: Lucas Díaz, Carlos Julio (Antoñín, min. 68), Andrés Castrín, César Morgado, Alberto López, Mario Da Costa, Fran Mérida (Jorge González, min. 68), Sergio Aguza, Nacho Quintana, Adrián Fuentes (Antonio Aranda, min. 57) y Antonetti (Ledesma, min. 46).

TARAZONA: Salvi Carrasco, Marc Trilles, Mikel Kortazar, Manu Pedreño, Gnali (Mounir, min. 46), Álex Gil (Andreu Guiu, min. 83), Keita, San Emeterio, Dani Pichin (Liberto Beltrán, min. 48), Javi Areso (David Cubillas, min. 60) y Dieste (Guille Alonso, min. 60).

GOLES: 0-1, min. 55, San Emeterio.

**ÁRBITRO:** López Parra (Comité cántabro). Mostró amarillas en los locales a Mario Da Costa, Jorge González y Sergio Aguza. En los visitantes a Gnali, Dieste, Marc Trilles, San Emeterio y David Cubillas.

INCIDENCIAS: Partido disputado en el estadio Anxo Carro en Lugo.

#### GUILLERMO BURGOS CINTO Zaragoza

El Tarazona asaltó el Anxo Carro y se llevó los tres puntos tras vencer por 0-1 al Lugo gracias a un solitario gol de San Emeterio. Así, los aragoneses encadenan ya tres victorias consecutivas y se alejan dos



Los jugadores del Tarazona celebran la victoria en el vestuario de Lugo.

puntos de la zona de descenso.
Los turiasonenses visitaban Galicia
con la oportunidad de poder seguir
abriendo hueco con la zona roja.
Tras dos jornadas consecutivas ganando, los de Molo todavía no habían logrado salir de los puestos de
descenso, por lo que este encuentro
era clave para dar el paso y escapar
de unas posiciones en las que hasta
cuatro equipos están empatados a
puntos.

Y dicho y hecho, el Tarazona consiguió llevarse el duelo con un gol de Borja San Emeterio al poco de comenzar la segunda parte que no

tuvo réplica de los. De esta manera, los rojillos lograron una victoria de mucho mérito en casa de un equipo con experiencia en Segunda División y que todavía no había perdido en casa en los que va de 2024. Además, este partido cobraba incluso más importancia, ya que el Tarazona recibirá la próxima semana en el Municipal al Gimnàstic de Tarragona, tercer clasificado y que tras una mala racha volvió a ganar esta jornada, sumando dos victorias seguidas. De lograr un nuevo triunfo, los turiasonenses aumentarían sus opciones de salvación.

### 1ª RFEF

# Partidos Barça B-Arenteiro ........ Celta B-Osasuna B ....... Deportivo-Unionistas ....... Gimnästic-Fuenlabrada .......

| eportivo-Uni         | onista     | S_    |     |     |      |   |      | 1-0 |
|----------------------|------------|-------|-----|-----|------|---|------|-----|
| imnästic-Fue         | enlabra    | ad    | a   |     |      |   |      | 1-0 |
| ogroñés-Cult         | ural_      |       | -   |     |      |   | 4    | 0-0 |
| ugo-Tarazona         | a          |       | 100 | 100 | Ш    |   | - 13 | 0-1 |
| Sociedad B-          | Sestac     | )     |     |     |      |   |      | 2-3 |
| ayo Majadah          | onda-      | Po    | nfe | rra | dina | ı |      | 0-1 |
| eal Unión-Co         | mellâ      | 1     |     |     | -    |   | -    | 1-0 |
| abadell- <b>Teru</b> | el         | 00711 |     |     |      |   |      | 1-0 |
|                      | P          | т     | J   | G   | E    | P | GF   | GC  |
| Deportivo            | A 6        | it    | 31  | 17  | 10   | 4 | 49   | 21  |
| Barça B              | <b>3</b> 5 | 8     | 31  | 17  | 7    | 7 | 49   | 32  |

| Z Barça B          | <b>5</b> 0  | 5 3  | - 1/ | . V | - / | 99 | 2   |
|--------------------|-------------|------|------|-----|-----|----|-----|
| 3. Gimnastic       | <b>5</b>    | 7 31 | 16   | 9   | 6   | 34 | 1   |
| 4, Celta B         | <b>1</b> 54 | 31   | 16   | - 6 | 9   | 54 | 173 |
| 5. Ponferradina    | <b>5</b> 3  | 3 31 | 14   | 11  | 6   | 30 | 2   |
| 6. Cultural        | 49          | 31   | 12   | 13  | 6   | 27 | 1   |
| 7. Arenteiro       | 45          | 31   | 12   | 9   | 10  | 37 | 2   |
| 8. Unionistas      | 47          | 2 31 | 10   | 12  | 9   | 24 | 2   |
| 9. Lugo            | 40          | 31   | 10   | 10  | 11  | 25 |     |
| 10. R.Sociedad B   | 40          | 31   | 9    | 13  | 9   | 35 | 3   |
| 11. Fuenlabrada    | 38          | 3 31 | 9    | 11  | 11  | 28 | 3   |
| 12. Real Union     | 36          | 5 31 | 9    | 9   | 13  | 37 | 4   |
| 13. Tarazona       | 36          | 31   | 8    | 12  | 11  | 23 | 2   |
| 14. Cornellá       | 34          | 31   | 8    | 10  | 13  | 25 |     |
| 15. Osasuna B      | 34          | 31   | 8    | 10  | 13  | 36 | 4   |
| 16. Sestao         | <b>▼</b> 34 | 31   | 8    | 10  | 13  | 31 | A   |
| 17. Sabadell       | ▼ 34        | 31   | 9    | 7   | 15  | 31 | 4   |
| 18. Teruel         | ▼ 32        | 31   | 5    | 17  | 9   | 26 | 3   |
| 19. Logroñés       | <b>▼</b> 27 | 7 31 | 7    | 6   | 18  | 21 | 4   |
| 20. R. Maiadahonda | w 24        | 31   | 74   | 12  | 15  | 24 | 1   |

### **Tercera RFEF**

### El Ebro pincha y el Cuarte acecha para hacerse con la segunda plaza

G. B. C. Zaragoza

Esta jornada de Tercera RFEF dejó un importante resultado que puede marcar la parte alta de la clasificación, ya que el Ebro cayó por 2-0 ante el Almudévar, lo que permite al Cuarte colocarse tan solo a un punto del cuadro arlequinado para asaltar la segunda posición. Mientras, el Ejea volvió a ganar, aunque con sufrimiento, al Calamocha por 3-2 y se mantiene líder a cuatro puntos de su perseguidor. Por tanto, de no fallar, los ejeanos tendrán la oportunidad de hacerse con la plaza que le permitiría conseguir el ascenso directo.

Por otro lado, en la parte baja de la clasificación el colista
Cariñena fue incapaz de alargar
su racha de victorias y cayó
contra el Borja por 0-2. Así, este último se coloca, gracias a
esta victoria, a cuatro puntos de
la permanencia. El Illueca, penúltimo clasificado, empató
contra el Épila y se mantiene en
esa posición.

### Segunda RFEF

### El Deportivo Aragón vence gracias a una rápida reacción

G. B. C. Zaragoza

En Calahorra, el Barbastro cayó por 1-0, con un gol de falta de Julen Ekiza antes de la primera media hora de partido. Este resultado hace que la crisis que vive el Barbastro en sus últimos encuentros se agrave, situándose a cuatro puntos del playoff por la permanencia.

Mientras el DeportivoAragón consiguió, gracias a una rápida reacción tras el 1-1, ganar por 1-3 al Mutilvera. De esta manera, empata a puntos con el Utebo, aunque lo sobrepasa, y se vuelve a colocar como cuarto clasificado dentro de los puestos de playoff.■

# 1-0

#### Calahorra Barbastro

CALAHORRA: Álvaro González, Simón Lecea, Rubén Cantero (Iván Castillo, min. 60), Barandiaran, Miguel Santos (Raúl Sola, min. 69), Jorge Domínguez, Oier Herrera, Julen Ekiza (Kevin, min. 60), Pablo Bolado, Iker Hernández (Raúl Rubio, min. 60) y Uzkudun (Nacho Ruiz, min. 75).

BARBASTRO: Biarge, Franki, Jaime, Gascó, Val (Crespo, min. 66), Marc Prat, Requés, Javito, Israel (Soule, min. 66), Bautista y De Mesa.

GOLES: 1-0, min. 26, Julen Ekiza.

**ÁRBITRO:** Ilbon Urizar Díaz (Comité vasco).

TARJETAS: Mostró amarillas en los locales a Uzkudun, Simón Lecea, Barandiaran y Rubén Cantero. En los visitantes a Javito, Val y Jaime.

INCIDENCIAS: Partido disputado en el campo municipal La Planilla, en Calahorra, correspondiente a la 30ª jornada de la Segunda RFEF en su grupo 2.

# 1-3

#### Mutilvera Deportivo Aragón

MUTILVERA: Aitor Ekiza, Álvaro Aldave, Asier Pérez, Íñigo Morte, Biesa, Unai Ayensa, Losantos, Mario, Cisneros, Pedroarena y Telletxea.

DEPORTIVO ARAGÓN: Calavia, Vallejo, Operé, Keita, Juan Sebastián, Marcos Cuenca, Vaquero, Vacas, Chema Aragüés, Aitor Mañas y Pau Sans.

GOLES: 0-1, min. 26, Aitor Mañas; 1-1, min. 58, Telletxea; 1-2, min. 61, Juan Sebastián; 1-3, min. 64, Marcos Cuenca.

**ARBITRO:** Joan Masip Vidal (Colegio de Lleida).

TARJETAS: Mostró cartulina amarilla a Pau Sans, delantero del Deportivo Aragón.

INCIDENCIAS: Partido disputado en el Estadio Mutilnova, en Mutilva, correspondiente a la 30ª jornada de la Segunda RFEF en su grupo 2.

### Segunda RFEF Grupo 2

### Partidos

| Arenas-Valle Eg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | üés        | _   |     |    |    |   |    | 3-1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|----|----|---|----|-----|
| Barakaldo-Izam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 2-0 |     |    |    |   |    |     |
| Calahorra-Barb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |     | 1-0 |    |    |   |    |     |
| Gernika-Utebo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |     |     |    |    |   |    | 2-0 |
| Mutilvera-Dep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Arag       | ÓΠ  |     |    |    |   |    | 1-3 |
| Nåxera-UD Logi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | roñés      | s_  |     |    |    |   |    | 0-3 |
| R.Sociedad C-B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rea_       |     |     |    |    |   |    | 3-2 |
| S.Juan-Dep. Ala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | vés B      |     |     |    |    |   |    | 1-0 |
| Tudelano-At.Bil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bao        | В., |     |    |    |   |    | 1-2 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | P          | т   | J   | G  | E  | P | GF | GC  |
| 1. At.Bilbao B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A 7        | 2   | 30  | 22 | 6  | 2 | 56 | 16  |
| 2. Barakaldo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>■</b> 6 | 4   | 30  | 18 | 10 | 2 | 48 | 16  |
| 3. UD Logroñés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 51  | 30  | 17 | 10 | 3 | 60 | 16  |
| STATE OF THE PARTY |            |     |     |    |    |   |    |     |

|                  |   | PT | J  | G  | E  | P  | GF | GC |
|------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|
| 1. At.Bilbao B   | • | 72 | 30 | 22 | 6  | 2  | 56 | 16 |
| 2. Barakaldo     |   | 64 | 30 | 18 | 10 | 2  | 48 | 16 |
| 3. UD Logroñés   |   | 61 | 30 | 17 | 10 | 3  | 60 | 16 |
| 4. Dep. Aragón   |   | 52 | 30 | 14 | 10 | 6  | 43 | 30 |
| 5. Utebo         |   | 52 | 30 | 14 | 10 | 6  | 35 | 28 |
| 6. Dep. Alavés B |   | 49 | 30 | 15 | 4  | 11 | 52 | 34 |
| 7. R.Sociedad C  |   | 42 | 30 | 11 | 9  | 10 | 32 | 33 |
| 8. Gernika       |   | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 34 | 42 |
| 9. Calahorra     |   | 40 | 30 | 11 | 7  | 12 | 26 | 30 |
| 10. Tudelano     |   | 38 | 30 | 9  | 31 | 10 | 36 | 31 |
| 11. Barbastro    |   | 37 | 30 | 8  | 13 | 9  | 21 | 27 |
| 12. Arenas       |   | 33 | 30 | 7  | 12 | 11 | 27 | 33 |
| 13. Mutilvera    |   | 33 | 30 | 9  | 6  | 15 | 20 | 38 |
| 14. Izarra       | ¥ | 30 | 30 | 8  | 6  | 16 | 26 | 44 |
| 15. S.Juan       | • | 29 | 30 | 7  | 8  | 15 | 25 | 42 |
| 16. Valle Egüés  | ۳ | 21 | 30 | 5  | 6  | 19 | 22 | 46 |
| 17. Náxera       | ٧ | 21 | 30 | 5  | 6  | 19 | 20 | 48 |
| 18. <b>Brea</b>  |   | 21 | 30 | 5  | 6  | 19 | 14 | 43 |

### Tercera RFEF

### Partidos

| Almudévar-CD Ebro     | 2-0 |
|-----------------------|-----|
| Atlético Monzón-Fraga |     |
| Cariñena-Borja        | 0-2 |
| Cuarte-Binéfar        | 2-0 |
| Ejea-Calamocha        | 3-2 |
| Fuentes-Belchite      | 1-1 |
| Illueca-Épila         | 0-0 |
| Tamarite-Huesca B     |     |
| Utrillas-Caspe        |     |

| 3             |     | PI | 03 | G  | E  | P   | GF | GC |
|---------------|-----|----|----|----|----|-----|----|----|
| 1. Ejea       | 4   | 56 | 28 | 16 | 8  | 4   | 43 | 23 |
| 2. CD Ebro    |     | 52 | 28 | 15 | 7  | 6   | 40 | 20 |
| 3. Cuarte     |     | 51 | 28 | 14 | .9 | . 5 | 39 | 21 |
| 4. Caspe      |     | 48 | 28 | 13 | 9  | 6   | 33 | 27 |
| 5. Épila      |     | 46 | 28 | 12 | 10 | 6   | 41 | 26 |
| 6. Almudévar  |     | 45 | 28 | 12 | 10 | 6   | 30 | 20 |
| 7. Fraga      |     | 42 | 28 | 12 | 6  | 10  | 43 | 32 |
| 8. Huesca B   |     | 41 | 28 | 11 | 8  | 9   | 33 | 27 |
| 9. A. Monzón  |     | 41 | 28 | 11 | 8  | 9   | 23 | 18 |
| 10. Calamocha | - 1 | 39 | 28 | 11 | 6  | 11  | 28 | 25 |
| 11. Tamarite  |     | 38 | 28 | 10 | 8  | 10  | 44 | 44 |
| 12. Utrillas  |     | 38 | 28 | 10 | 8  | 10  | 32 | 35 |
| 13. Fuentes   |     | 30 | 28 | 6  | 12 | 10  | 29 | 38 |
| 14. Binéfar   |     | 30 | 28 | 7  | 9  | 12  | 32 | 44 |
| 15. Belchite  |     | 26 | 28 | 6  | 8  | 14  | 30 | 45 |
| 16. Borja     | Y   | 22 | 28 | 5  | 7  | 16  | 13 | 30 |
| 17. Illueca   | ¥   | 20 | 28 | 3  | 11 | 14  | 23 | 46 |
| 18. Cariñena  |     | 16 | 28 | 4  | 4  | 20  | 26 | 61 |

el Periódico de Aragón Lunes, 8 de abril de 2024

### CASADEMONT ZARAGOZA

laime Galindo



Dejan Kravic firmó ante el Obradoiro su mejor partido de una temporada en la que siempre ha trabajado en silencio y segundo plano con el Casademont con 22 puntos, 8 rebotes y 30 de valoración. El pabellón le cantó al unísono «¡MVP, MVP!» cuando lanzó el último tiro libre tras un mate espectacular.

# Un secundario de lujo

RAQUEL MACHÍN

Zaragoza

Quedaba poco más de un minuto para el final, la victoria estaba en el bolsillo y Dejan Kravic se colgó por última vez y de manera espectacular en el aro del Obradoiro. Dos puntos y falta de Dotson. Ahí estaba el pívot serbio, en la línea del 4,60, a la espera de ejecutar el tiro adicional con esa mecánica tan particular, con ese giro casi imposible de la muñeca izquierda para impulsar la bola, cuando todo el pabellón empezó a cantarle de manera espontánea «¡MVP, MVP!». Kravic anotó su punto número 22 y siguió como si nada, culminando el que ha sido hasta la fecha su mejor partido con la camiseta del Casademont. 22 puntos, 8 rebotes, +24 con él en pista y 30 de valoración.

El éxito de Kravic es el de un secundario de lujo, el de un jugador que lleva toda la temporada trabajando en silencio, fuera de los focos, a veces incluso del equipo, que salvó dos opciones de salida en octubre y en diciembre, pero que siempre ha estado al servicio del grupo, cumpliendo con su papel fuera cual fuese. Y eso la afición siempre lo agradece. En las últimas semanas sus minutos han crecido porque Watt ya no es el mismo de jornadas atrás y ahí ha estado el serbio para seguir haciendo lo que sabe hacer.

Dejan Kravic llegó el pasado verano al Casademont Zaragoza avalado por una sólida trayectoria en la ACB, donde había cumplido con creces tanto en el Obradoiro como en el San Pablo Burgos -dos veces campeón de la Championsy en el Unicaja. Vino cuando el club ya había podido hacerse con los servicios de Okafor, todo un número 3 del Draft, y mientras esperaba que Mitchell Watt terminara su participación en China para poder incorporarse, por lo que su papel siempre iba a ser más secundario, de jugador de rotación. O quizá ni eso porque Porfirio Fisac

lo dejó bien claro desde el principio: «Mis pívots son Watt y Okafor», proclamó el segoviano.

Kravic fue de los pocos jugadores de la plantilla que completó toda la pretemporada (jugando los 5 partidos y promediando 14 puntos), que siguió trabajando y sumando para el equipo jugando cuando le tocara jugar y los minutos que fueran. Ya estuviera en pista cinco o quince minutos, el pívot serbio siempre cumplía. Siempre desde el banquillo, porque solo ha sido titular dos de los 25 partidos que ha jugado esta temporada. En los que no ha participado, ha sido por decisión técnica. Su contrato contemplaba una cláusula de corte en octubre que salvó con una ampliación de dos meses y, pasado ese tiempo, tampoco se ejecutó su salida. Para entonces el que se había ido era Okafor.

Desde entonces Watt ha sido, indiscutiblemente, el pívot titular del Casademont Zaragoza. Su rendimiento le avalaba. Pero en las últimas semanas este ha ido cayendo y, además, se desconcentra con más facilidad. Le ocurrió el pasado sábado cuando le señalaron la segunda falta y su enfado con los árbitros y la situación -aunque no le faltara algo de razón-aconsejó su paso por el banquillo para evitar males mayores. Pues ahí estaba Kravic, en su segundo partido como titular esta temporada, para aguantar en pista 23.44 minutos, la cifra más alta esta temporada, y acabar haciendo un destrozo por dentro a su exeguipo.

Fue el triunfo en silencio de un secundario de lujo para el Casademont Zaragoza, el éxito del trabajo continuo y de la paciencia para saber esperar y aprovechar la oportunidad. Pero lo que no se ve a veces también es tan evidente como para que casi 6.000 personas celebren tu éxito y acaben coreándote «¡MVP, MVP!» cuando todo ese trabajo da sus frutos. ■

### Liga ACB

### Partidos

| 88-62   |
|---------|
| 85-79   |
| 81-71   |
| 73-65   |
| 98-79   |
| 75-82   |
| 77-88   |
| 74-60   |
| 111-101 |
|         |

|                 | J  | G   | P  | PF   | PC   |
|-----------------|----|-----|----|------|------|
| 1. Unicaja      | 28 | 23  | 5  | 2471 | 2146 |
| 2. Real Madrid  | 28 | 23  | 5  | 2455 | 2197 |
| 3. Barcelona    | 28 | 19  | 9  | 2457 | 2251 |
| 4. Murcia       | 28 | 18  | 10 | 2353 | 2233 |
| 5. Tenerife     | 28 | 18  | 10 | 2358 | 2240 |
| 6. Gran Canaria | 28 | 17. | 11 | 2354 | 2275 |
| 7. Valencia     | 28 | 17  | 11 | 2321 | 2268 |
| B. Manresa      | 28 | 15  | 12 | 2346 | 2341 |
| 9. Baskonia     | 28 | 15  | 13 | 2454 | 2460 |
| 10. Joventut    | 28 | 14  | 14 | 2266 | 2389 |
| 11. Bilbao      | 28 | 13  | 15 | 2224 | 2261 |
| 12. Casademont  | 28 | 11  | 17 | 2324 | 2406 |
| 13. Andorra     | 28 | 10  | 18 | 2307 | 2346 |
| 14. Girona      | 28 | 10  | 18 | 2247 | 2410 |
| 15. Breogán     | 28 | 8   | 20 | 2067 | 2223 |
| 16. Granada     | 28 | 8   | 20 | 2258 | 2436 |
| 17. Obradoiro   | 28 | 7   | 21 | 2251 | 2388 |
| 18. Palencia    | 28 | 5   | 23 | 2187 | 2430 |

### Próxima jornada

| Murcia-Palencia      | Sá. 18.00  |
|----------------------|------------|
| Obradoiro-Manresa    | Sá. 18.00  |
| Tenerife-Bilbao      | Sá. 20.45  |
| Unicaja-Casademont   | Sá. 21.00  |
| Baskonia-Breogan     | Dom. 12.00 |
| Girona-Barcelona     | Dom. 17.00 |
| Gran Canaria-Andorra | Dom. 18.00 |
| Granada-Valencia     | Dom. 18.30 |
| Real Madrid-Joventut | Dom. 18.30 |

44 Deportes

Lunes, 8 de abril de 2024 el Periódico de Aragón

### LA 282 JORNADA DE LA LIGA FEMENINA ENDESA

# Una fiesta más en casa

El Casademont Zaragoza supera al Gran Canaria en un partido complicado con un gran acierto desde la línea de tres y sigue su preparación para los 'playoffs'

81-68

Casademont Gran Canaria

(13), Tanaya Atkinson (2), Leo Fiebich (14), Vega Gimeno (5), Serena Geldof (6) -cinco inicial-, Ainhoa Gervasini, Petra Holesinska (15), Khayla Pointer (4), Aleksa Gulbe (10), Leyre Urdiain (3), Nerea Hermosa (9) y Christelle Diallo.

SPAR GRAN CANARIA: Davis (12), Washington (21), Alnatas (6), Fall (10), Ndour (19) -cinco inicial-, Ujevic, Ojeda, Loville y Padilla.

PARCIALES: 20-15, 12-18, 28-14 y 21-21. ÁRBITROS: Carrera, Garvín y Acevedo. ELIMINADAS: No hubo.

INCIDENCIAS: 4.796 espectadores en el Principe Felipe.

#### RAQUEL MACHÍN Zaragoza

El Casademont Zaragoza sumó su victoria número 22 en la Liga Femenina Endesa, las mismas que la temporada pasada con dos jornadas por delante, en un partido que se le complicó ante el Gran Canaria y que resolvió a base de triples (15/29) a partir del momento en el que el duelo subió de temperatura por algunas acciones innecesarias de las jugadoras visitantes. La magnífica actuación de Ndour (19 puntos en 40 minutos sin descanso) no fue suficiente para frenar a un equipo más coral y mucho más acertado, sobre todo desde la larga distancia. Con Diallo inédita, solo Gervasini se quedó sin anotar y siete lo lograron desde más allá del arco, mientras que en el Gran Canaria solo anotaron sus cinco titulares y solo dos jugadoras del banquillo tuvieron una mínima presencia en pista. En definitiva, una buena victoria para continuar y afrontar lo que queda, las eliminatorias por el título.

En un partido de rachas, el marcador fue oscilando desde el principio de la mañana, primero con los cinco puntos de Mariona, luego con el 0-9 con el que respondió el Spar Gran Canaria, después con otro 5-0 del Casademont, más tarde con el 7-0 con el que el conjunto aragonés cerró el primer parcial por delante (20-15). El acierto local desde el triple fue la clave para sus parciales favorables, mientras que el factor Ndour lo fue para que el conjunto insular no so-



Ainhoa Gervasini avanza a canasta ante la defensa de Davis durante el partido de ayer.

lo aguantara sino que se marchara por delante al descanso (32-33).

La pívot internacional, recién regresada de su maternidad, firmó trece puntos sin descanso en los primeros 20 minutos. La escasa rotación visitante empezaba a hacer mella en el Gran Canaria, con las jugadoras dosificando esfuerzos, mientras que Cantero ampliaba su banquillo dando minutos incluso a Leyre Urdiain mientras reservaba a Diallo y su maltrecha rodilla. La producción aragonesa no estaba dentro sino por fuera, en los 7/15 desde el 6,75. Sin embargo, al equipo le faltaba algo de continuidad en su anotación y ajustar mejor el rebote defensivo.

Le siguió faltando esa continuidad al inicio del tercer cuarto, en el que le costó anotar e incluso falló lo más fácil bajo el aro para darle la vuelta, lo que permitió al Gran Canaria seguir mandando con pequeñas rentas. El partido se fue calentando con el enfrentamiento entre Fall y Leo y los gestos de Davis, la grada se encendió y el equi-

### Liga femenina Endesa

### Partidos

| Araski-Valencia         | 79-91 |
|-------------------------|-------|
| Avenida-Ensino          | 82-61 |
| Casademont-Gran Canaria | 81-68 |
| Celta-Jairis            | 51-59 |
| Ferrol-Barça            | 78-69 |
| Girona-Bembibre         | 90-57 |
| IDK-Gemika              | 58-54 |
| La Seu-Estudiantes      | 68-63 |
|                         |       |

|                  | -, | u  |    |      | F    |
|------------------|----|----|----|------|------|
| 1. Avenida       | 28 | 24 | 4  | 2055 | 1630 |
| 2. Valencia      | 28 | 23 | 5  | 1970 | 1534 |
| 3. Casademont    | 28 | 22 | 6  | 1988 | 175  |
| 4. Girona        | 28 | 17 | 11 | 1899 | 172  |
| 5. Jains         | 28 | 15 | 13 | 1816 | 1822 |
| 6. Estudiantes   | 27 | 15 | 12 | 1763 | 1693 |
| 7. IDK           | 27 | 14 | 13 | 1743 | 1696 |
| 8. Ferrol        | 28 | 14 | 14 | 1950 | 1910 |
| 9. Ensino        | 28 | 14 | 34 | 1805 | 1938 |
| 10. Gernika      | 28 | 13 | 15 | 1927 | 1900 |
| 11. La Seu       | 28 | 12 | 16 | 1900 | 2028 |
| 12. Araski       | 28 | 11 | 17 | 1760 | 1874 |
| 13. Barça        | 28 | 10 | 18 | 1689 | 188  |
| 14. Celta        | 28 | 9  | 19 | 1761 | 1993 |
| 15. Gran Canaria | 28 | 9  | 19 | 1939 | 210  |
| 16. Bembibre     | 28 | 1  | 27 | 1633 | 2114 |
|                  |    |    |    |      |      |

po reaccionó. Fue desde el triple, primero en manos de Holesinska para empatar a 41 y luego con dos de Fiebich y otro de la checa, cuatro consecutivos, como despertó la bestia dormida para volver a ponerse por delante. El tercero de la alemana puso los diez de distancia (55-45) por primera vez y la máxima llegó a los 15 (60-45).

Ese golpe, unido al cansancio acumulado por su escasa rotación, dejó aturdido al Gran Canaria, al que las piernas no respondieron como la cabeza y el corazón hubieran deseado. El equipo grancanario se equivocó al calentar y acelerar el partido porque le cayó encima todo el peso del Príncipe Felipe y eso fue demasiado. Aunque siguió intentándolo, el Casademont ya estaba cómodo y con una renta suficiente (llegó a los 17 puntos) como para controlar la situación sin mavores sobresaltos. En la fiesta del triple no podía faltar el de Leyre Urdiain para rematar la mañana y seguir sumando sensaciones y preparación para los playoffs.

### **Baloncesto**

### Marc Gasol y su dorsal '33' ya son eternos en los Memphis Grizzlies

JORDI GRÍFOL Barcelona

Con la llegada de Pau Gasol a los Grizzlies en 2001, toda la familia se mudó a Memphis. Marc llegó siendo el hermano. Un chico grandullón, de sonrisa tímida y al que no se le daba mal eso del baloncesto, aunque pocos le imaginaban triunfando en la NBA. Forjando su propio camino, lejos de la sombra de Pau, Marc Gasol se acabó convirtiendo en el estandarte de los mejores años de la franquicia del oso grizzly; el líder imprescindible para transformar una franquicia sin cultura NBA en un equipo rocoso, trabajador y con la mentalidad competitiva de

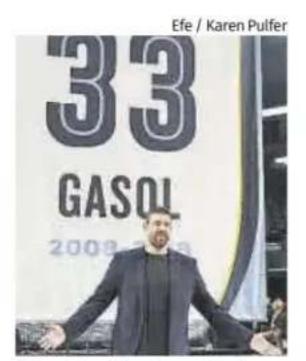

Marc Gasol, junto a su '33'.

Gasol. Un equipo con identidad. Memphis es Marc, Marc es Memphis. Y la camiseta de Marc Gasol ya es eterna en el pabellón de los Grizzlies.

Nunca dos hermanos habían compartido tal reconocimiento. Dos años después de que Los Angeles Lakers retiraran la camiseta de Pau, llegó el turno de Marc, acompañado de sus familiares y junto a tres compañeros, Zach Randolph, Tony Allen y Mike Conley. La camiseta con el 33 ya acompaña al 50 de Zach Randolph. El anillo de campeón de la NBA le llegó al pívot de Sant Boi con los Toronto Raptors, pero tal era su vínculo con Memphis y sus compañeros que aseguró que, sin ellos, nunca lo habría conseguido. «Un Memphian es trabajador, no necesita el reconocimiento de todos para hacer su trabajo lo mejor que puede y al mismo tiempo alguien cercano, amable con todos los demás que tiene empatía por otras personas y muy hospitalario», dijo Marc Gasol. ■

el Periódico de Aragón Lunes, 8 de abril de 2024

### **Hockey Hielo**

# El CH Jaca culmina la gesta para conquistar su 15ª Liga

Los jaqueses protagonizaron una gran remontada tras ir 0-2 abajo en la final para llevársela por 3-2 • En el partido decisivo derrotaron al SH Majadahonda por 4-2

GUILLERMO BURGOS CINTO Zaragoza

Tras ir perdiendo hasta 0–2 contra el SH Majadahonda en el global de la eliminatoria, los jaqueses culminaron felizmente la remontada para conseguir el 15° título de Liga y asegurarse su presencia en Europa. El CH Jaca goleó al conjunto madrileño por 4–2 para poner el 3–2 en la serie al mejor de cinco partidos, una manera inmejorable para volver a demostrar la hegemonía de los aragoneses en esta competición.

El Pabellón de Hielo de Jaca volvió a vibrar con su equipo otra vez, con más de 1.700 aficionados arropando a su equipo y dando un gran ambiente al encuentro. Los oscenses no tenían las cosas nada fáciles, obligados a ganar todos los partidos para tener la oportunidad de llevarse el título, tras caer por 4-5 y un contundente 4-10 en los dos primeros choques.

Pero lo que parecía imposible, al final se ha hecho realidad consiguiendo llegar a empatar 2-2 la serie, teniendo un desenlace delante de su público. Y en esta ocasión tampoco fallaron, consiguiendo una victoria cómoda por 4-2 ante el SH Majadahonda con los goles de Pablo Pantoja, Gastón,



Los jugadores del CH Jaca posan con su 15º título de Liga en el Palacio de Hielo.

Jaime Capillas y Sjöberg para los jaqueses. Los visitantes trataron de llegar a puerta en el último tramo, pero tan solo fueron capaces de anotar un segundo tanto que no les sirvió para chafar los planes del CH Jaca por segundo año consecutivo.

El capitán del equipo jaqués, Guillermo Betrán, habló sobre como lograron hacerse con el triunfo, que calificó de «complicado», después de tener que remontar con tres victorias seguidas un parcial muy desfavorable: «Corrigiendo los errores de los dos primeros encuentros. Quedaba mucho por delante, seguimos remando y hemos conseguido otro título para el club». Además, hizo hincapié en «el trabajo y el talento de los jugadores y el entrenador», que han permitido esta gesta.

### Un equipo de récord

Además, los jaqueses se quedan a tan solo un título de poder alcanzar al CHH Txuri Urdin, el equipo más laureado de la competición con 16 Ligas. Donde el CH Jaca sigue dominando es a nivel aragonés, siendo, por mucho, el equipo aragonés con más títulos de cualquier deporte. Un reconocimiento que será muy complicado arrebatar a los altoaragoneses.

De esta manera, el conjunto aragonés puede cerrar la temporada con un sabor de boca incluso mejor. Los días 13 y 14 de abril se juega en Jaca la Final Four de la Copa del Rey, en la que el CH tendrá la oportunidad de lograr su título 18°. Solo dos semanas después, se disputará el Mundial de la División IB, del 27 de abril al 3 de mayo.

### Balonmano

## El Casademont cae en Romo y pierde la segunda plaza

EL PERIÓDICO Zaragoza

El Casademont Zaragoza no pudo sumar en la pista del Romo, un rival directo, y cayó por 26-24, cediendo precisamente al equipo de Getxo la segunda posición del Grupo C de Primera Nacional. Ambos suman 41 puntos cuando solo faltan cuatro jornadas para concluir la fase regular y únicamente los dos primeros disputan la fase de ascenso. Al equipo zaragozano le queda recibir al Beti-Onak, visitar Hondarribia, verse con el Tarazona en el Siglo XXI y acabar en casa del Trapagaran. El Romo visita la próxima semana al Anaitasuna en la última oportunidad del equipo navarro de engancharse a la pelea por el segundo puesto y le quedará medirse también al Zarautz, el Utebo y el Barakaldo.

El Casademont terminó con su estupenda racha de nueve victorias seguidas en un partido en el que el Romo dominó desde el inicio. En once minutos ya gobernaba por 8-3, obligando al primer tiempo muerto del partido, y ya no soltó el liderazgo en el marcador. El conjunto zaragozano lo siguió intentando y llegó a ponerse a solo dos goles en la segunda parte (18-16, min. 42), pero entonces un tiempo muerto local dejó las cosas como estaban.

### Fórmula 1 | El Gran Premio de Japón

# Verstappen no tiene rival y Sainz finaliza tercero

Doblete de Red Bull con 'Mad Max' y Pérez Alonso acaba sexto tras defender su posición ante el acoso de Russell, Piastri y Hamilton

LAURA LÓPEZ ALBIAC Barcelona

Tras su abandono en Australia, Max Verstappen pasó página y conquistó un triunfo arrollador en el Gran Premio de Japón, el tercero para él esta temporada, el 57º de su carrera deportiva y el cuarto consecutivo que consigue en el circuito de Suzuka, un escenario ideal para potenciar las virtudes, que son abundantes, del Red Bull.

Checo Pérez, que se aferra a su volante con vistas a 2025 en plena silly season, firmó el tercer doblete del curso para la escudería de las bebidas energéticas. Carlos Sainz fue de nuevo el único en plantarles cara y concluyó tercero en el podio, mientras que Fernando Alonso arañó una valiosa sexta posición, el máximo a lo que puede aspirar el

### Clasificaciones

Max VERSTAPPEN (Red Bull) 1 hora, 54 min, 23.566 segs.

Sergio PÉREZ (Red Bull) a 12.535 segs.

Carlos SAINZ (Ferrari) a 20.866 segs.

a 26.522 segs.

F. ALONSO (Aston Martin)

a 44.272 segs.

Charles LECLERC (Ferrari)

### Así va el Mundial

| ASI Va CI IVIGITIGIAI    |    |
|--------------------------|----|
| 1. Max Verstappen (Hol)  | 77 |
| 2. Sergio Pérez (Méx)    | 64 |
| 3. Charles Leclerc (Fra) | 59 |
| 4. Carlos Sainz (Esp)    | 54 |
| 8. Fernando Alonso (Esp) | 24 |
|                          |    |

coche de Aston Martin a estas alturas de la temporada.

Verstappen cruzó la meta con una ventaja insultante de 13 segundos, seguido de Checo Pérez. El mexicano firmó un gran fin de semana, quedándose a solo 66 milésimas de su compañero en la clasificación del sábado y rematando su labor en carrera, asegurando el tercer doblete de año para Red Bull.

Sainz fue de nuevo el tercero en discordia y Fernando Alonso defendió con uñas y dientes su sexta 
posición, exprimiendo al máximo 
las mejoras introducidas por Aston 
Martin en Japón, que esta vez le 
permitieron dejar atrás a un 
McLaren y dos Mercedes, coches 
teóricamente superiores al 
AMR24. «Seguramente ha sido mi 
mejor carrera desde hace un año», 
manifestó el piloto asturiano después del gran premio. 

■

Lunes, 8 de abril de 2024

### Las series

## Un marido, dos hijos y múltiples personalidades

Tara Gregor no es que no tenga personalidad, es que tiene muchas. Residente en Overland Park (Kansas), sufre de un trastorno disociativo de la personalidad y decide sus-pender la medicación para indagar en la causa de su enfermedad. Como resultado, sus tres personalidades emergen: T, una adolescente coqueta y salvaje; Alice, una ama de casa perfecta; y Buck, un rudo veterano de la guerra de Vietnam amante de la cerveza. Casada y con dos hijos adolescentes, su familia intentará llevarlo lo mejor posible y brindarle todo el apoyo, aunque no será una tarea sencilla. Escrita por Diablo Cody, ganadora del Oscar por Juno, y producida por Steven Spielberg.



### Golpe de revés



## Precuela de la serie original

De los productores de Line of Duty, este thriller se centra en un tema de gran actualidad: el abu-so de poder en el deporte. En este caso, en el ambicioso mundo del tenis de élite. Aidan Turner (Sospechoso, Poldark) interpreta a un exigente entrenador denunciado por una jugadora con la que mantenía una estrecha relación. Justine Pearce, una joven prodigio del tenis, llega a las semifinales de Roland Garros a los 17 años gracias a su esfuerzo y al entrenador Glenn Lapthorn. Sin embargo, su prometedora carrera se ve interrumpida por una lesión. Cinco años después, convertida en terapeuta, decide denunciar a su antiguo entrenador por abusos sexuales.

### Miniserie ambientada en la II Guerra Mundial

Unos jóvenes Emma Thompson y Kenneth Branagh son los protagonistas de esta miniserie ambientada en la II Guerra Mundial basada en la Trilogía balcánica de Olivia Manning. La serie se centra en la vida de un matrimonio, miembros de la comunidad inglesa en Bucarest, y ofrece una visión de la vida de diversos personajes (diplomáticos, escritores, espías, miembros de la realeza empobrecida, homosexuales, lesbianas) que se cruzan en su camino, mientras todos huyen ante el avance de los ejércitos alemanes hacia Atenas y luego hacia El Cairo. Todo empieza en 1939 en los Balcanes. Guy y Harriet Pringle, recién casados, se instalan en Bucarest.



La gran

fortuna

Drama

Disney +

60 min.

(T1. 7 cap.)

### Muros



Historias de la prisión

Una perspectiva íntima y sin precedentes de la vida en cuatro cárceles españolas. Con un enfoque en las historias humanas detrás de los barrotes, la serie destaca las experiencias personales de diez reclusos y sus familias, brindando un acceso inédito a sus vidas dentro de un entorno penitenciario. Busca explorar la complejidad de la libertad y la resiliencia humana a través de un relato documental directo y sin adornos. A lo largo de cuatro episodios, la serie se sumerge en la vida diaria de los internos en diferentes etapas de cumplimiento de sus condenas, mostrando los desafíos, las esperanzas y los conflictos dentro de las paredes de la prisión.



Carlos Areces, en una imagen de 'Muertos SL'.

### Serie

La ficción, de los creadores de La que se avecina', acaba de estrenarse en Movistar+

# 'Muertos SL', una comedia negra sobre el negocio funerario

MARISA DE DIOS Barcelona

Laura y Alberto Caballero han demostrado que saben sacarle el lado cómico a cualquier tema, como la masculinidad tóxica (Machos alfa), la España vacía (El pueblo) y los rifirrafes en las comunidades de vecinos (Aquí no hay quien viva, La que se avecina). Ahora hacen lo propio con otro asunto delicado, las defunciones, en su nueva serie Muertos, SL, que acaba de llegar a Movistar Plus+, y en la que él ejerce como creador (junto a Daniel Deorador, Julián Sastre, Nando Abad y Araceli Álvarez de Sotomayor) y su hermana, como directo-

Salpicada de su humor tan característico, aquí con un toque de comedia negra, la ficción está ambientada en una funeraria que toma un nuevo rumbo cuando muere su director. Porque, como bien dice su protagonista, para una empresa como la suya «todos son clientes potenciales», hasta su propio jefe.

Se trata de Dámaso (Carlos Areces), hasta ahora mano derecha del difunto, que piensa que ha llegado su momento para tomar las riendas de la compañía. Pero Nieves (Ascen López), la septuagenaria viuda, decide ponerse al frente, ayudada por su inútil y entusiasta yerno (Diego Martín), el as en la manga que encuentran las hijas de la nueva dueña, que aspiran a cerrar la funeraria para montar un gimnasio.

Movistar+

Aunque la primera referencia que se viene a la cabeza es A dos metros bajo tierra, Areces ve más similitudes con The office. «Porque nos centramos principalmente en el ambiente laboral, más que en la familia, y por los movimientos de cárnara, aunque nosotros no rompemos la cuarta pared», afirma.

### Humor de todo

Areces tiene muy claro que «no hay temas que no se puedan tocar desde el humor». Por eso le gusta tanto colaborar con los hermanos Caballero, con los que ya había trabajado: «No les asusta meterse en jardines y me gusta que sus personajes no estén diferenciados entre buenos y malos, sino que tienen diferentes capas de lectura con las que la mayoría de nosotros podemos sentirnos identificados». El suyo no brilla por sus virtudes, aunque él le encuentre sus motivaciones.

En los ocho episodios de media hora de Muertos SL le veremos conspirar y manipular a sus compañeros (Salva Reina, Adriana Torrebejano, Gerard B. Fillmore, Aitziber Garmendia, Roque Ruiz, Manolo Cal) contra la nueva dirección, mientras la empresa se enfrenta a la competencia (Amaia Salamanca) y a un caso a lo #Metoo, que amenazará el legado del fundador de la funeraria. Porque la muerte también es un gran negocio.■

#### La 1

06.00 Telediario matinal. Con Sirún Demirjian y Álex Barreiro.

La 2

07.00 Inglés online TVE.

08.05 Frente cósmico. La fiebre

08.55 El escarabajo verde.

09.55 La aventura del saber.

10.55 El salvaje mar Báltico.

09.30 Agui hay trabajo.

12.10 Mañanas de cine.

Adiós Gringo.

continentales.

15.45 Saber v ganar.

18.05 Documenta2.

20.25 La 2 express.

21.30 Cifras y letras.

20.35 Las recetas de Julie.

22.00 Días de cine clásico.

13.45 Grandes viajes ferroviarios

14.45 Diario de un nómada. La

16.30 Grandes documentales.

19.00 Se ha escrito un crimen.

El fantasma de Nan (I).

ruta del ámbar por Europa.

El secreto de Gila Junction v

07.25 La 2 express.

lunar.

11.45 Culturas 2.

07.35 Página 2.

08.00 La hora de La 1. Con Marc Sala y Silvia Intxaurrondo.

10.40 Mañaneros. Con Jaime Cantizano.

14.00 Informativo territorial.

14.10 Ahora o nunca. Con Monica López. 15.00 Telediario 1.

Con Alejandra Herranz.

15.50 Informativo territorial. 16.15 El tiempo.

16.30 Salón de té La Moderna.

17.30 La Promesa. 18.30 El cazador

20.30 Agui la Tierra. Con Jacob Petrus.

21.00 Telediario 2. Con Marta Carazo. 21.55 La suerte en tus manos.

22.05 4 estrellas. Lo que el retrato esconde.

22.55 MasterChef. 01.50 Comerse el mundo.

Cracovia, Polonia. 02.50 La noche en 24 horas.

El padrecito. 00.10 El gran mercader del Rock and Roll.

#### Antena 3

06.15 Las noticias de la mañana.

08.55 Espejo público. Con Susanna Griso.

13.20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano.

13.45 La ruleta de la suerte. 15.00 Antena 3 Noticias 1. Con Sandra Golpe.

15.30 Deportes.

15.35 El tiempo. 15.45 Sueños de libertad.

17.00 Pecado original.

18.00 Y ahora Sonsoles. 20.00 Pasapalabra. Con Roberto Leal.

21.00 Antena 3 Noticias 2. Con Vicente Vallés y Esther Vaquero.

21.30 Deportes. Con Rocio Martinez, Angie Riqueiro y Alba Dueñas.

21.35 El tiempo. 21.45 El hormiguero 3.0. Con Pablo Motos. Invitados: Eva González, presentadora de televisión; David Bisbal y

Lola Indigo, cantantes.

22.45 Hermanos. 02.30 The Game Show.

#### Cuatro

07.00 Meior llama a Kiko.

07.30 ¡Toma salami! 08.05 Planeta Calleja. José Andrés.

09.30 Alerta Cobra. Asuntos de familia y Caida libre.

11.30 En boca de todos. Con Nacho Abad.

14.00 Noticias Cuatro.

Con Alba Lago. 14.45 ElDesmarque Cuatro.

Con Manu Carreño.

15.05 El tiempo.

15.20 Todo es mentira. Con Risto Mejide.

18.00 Tiempo al tiempo. Con Mario Picazo y Verónica Dulanto.

20.00 Noticias Cuatro. Con Diego Losada y Mónica

20.40 ElDesmarque Cuatro. Con Ricardo Reves.

20.55 El tiempo. 21.05 First Dates

22.50 Martinez y hermanos

02.00 ElDesmarque madrugada. 02.40 The Game Show.

### Tele 5

07.00 Informativos Telecinco. Con Laila Jiménez y Arancha Morales.

08.55 La mirada crítica.

Con Ana Terradillos. 10.30 Vamos a ver.

Con Joaquin Prat. 15.00 Informativos Telecinco. Con Isabel Jiménez y Ángeles Blanco.

15.30 ElDesmarque Telecinco. 15.40 El tiempo

15.50 Así es la vida. Con Sandra Barneda y César Muñoz.

17.00 TardeAR. Con Ana Rosa Quintana.

20.00 Reacción en cadena. Con Ion Aramendi.

21.00 Informativos Telecinco.

Con Carlos Franganillo. 21.35 ElDesmarque Telecinco.

Con Matías Prats Chacón.

21.45 El tiempo. 21.50 Supervivientes: Ultima hora. Con Laura Madrueño.

22.50 Mental Masters 01.55 Casino Gran Madrid Online Show.

#### La Sexta

07.00 Previo Aruser@s.

09.00 Aruser@s. Con Alfonso Arús.

11.00 Al rojo vivo.

Con Antonio Garcia Ferreras. 14.30 La Sexta noticias 1ª edición. Con Helena Resano.

15.10 Jugones.

Con Josep Pedrerol. 15.30 La Sexta meteo.

15.45 Zapeando. Con Dani Mateo.

Pardo.

17.15 Más vale tarde. Con Iñaki López y Cristina

20.00 La Sexta noticias 2ª edición. Con Cristina Saavedra v

Rodrigo Blázquez. 21.00 La Sexta Clave.

Con Joaquin Castellón.

21.20 La Sexta meteo.

21.25 La Sexta deportes. 21.30 El intermedio.

Con El Gran Wyoming y Sandra Sabatés.

22.30 El taquillazo.

El asesino de ángeles. 00.45 Cine.

La princesa de mamá.



21.45 Antena 3 'El hormiguero' El programa empieza la semana con una visita de lujo: la de la presentadora de televisión Eva González y los cantantes David Bisbal y Lola



22.55 La 1 'MasterChef' En la primera prueba, los aspirantes se lo juegan todo al negro ya que deben cocinar con ingredientes de ese color que se esconden bajo una caja misteriosa.



22.30 La Sexta 'El asesino de ángeles' Los investigadores de la policia Jake Doyle y Mary Kelly forman un dúo increible, ya que cada vez que se enfrentan a una investigación la resuelven sin

### **Paramount Channel**

06.00 Cinexpress, 06.25 Shakespeare y Hathaway: investigadores privados. Emisión de dos episodios. 08.10 Central de cómicos. 08.45 La tienda de Galeria del Coleccionista. 11.30 Cinexpress. 12.05 Embrujadas: El ángel de la muerte. 13.00 Colombo: Receta: asesinato. 14.45 Agatha Christie: Poirot, La mina perdida, Doble pista y La muerte de Lord Edgware. 18.55 Colombo. Marco para un asesinato y Una mujer espera. 22.00 Cine: El duodécimo hombre. 00.45 Cine: El sustituto. 02.50 Pata negra.

### FDF

06.16 Mejor llama a Kiko. 06.46 Miramimúsica. 06.58 Mejor llama a Kiko. 07.28 Los Serrano: Santiago Gigoló. **08.57** Aida, Emisión de cuatro episodios. 13.13 La que se avecina. 22.39 Cine: El americano. 00.38 La que se avecina: Una yaya por sorpresa, una vasectomía y la Gran Orquesta de Montepinar. 02.25 The Game Show. 03.05 La que se avecina: Un bogavante de oro, un agente secreto y dos aprendices de lesbiana. 04.31 El horóscopo de Esperanza Gracia. 04.35 La que se avecina.

### Neox

06.00 Minutos musicales. 06.15 Hoteles con encanto. 07.00 Neox Kidz. 10.10 El principe de Bel Air. Emisión de cinco episodios. 12.30 Los Simpson, 16.00 The Big Bang Theory, Emisión de varios episodios. 18.30 El joven Sheldon. Emisión de varios episodios, 20.20 S.W.A.T. Los hombres de Harrelson. Patrulla, Donación, Reclamo, Familia 02.50 Jokerbet: ¡damos juego! 03.35 The Game Show. Presentadores: Cristina Porta, Gemma Manzanero, Aitor Fernández. 04.15 Minutos musicales.

### DMAX

06.00 Control de carreteras. 07.10 ¿Cómo lo hacen? 08.42 Aventura en pelotas XL. 10.23 Curiosidades de la Tierra. 12.06 Alienigenas. La máquina de la inmortalidad y El número divino. 13.47 Expedición al pasado. 15.32 La fiebre del oro. Preparados para el impacto y Hielo y fuego. 17.48 Cazadores de gemas. 19.40 Joyas sobre ruedas. Dodge Coronet 500 y Se van los británicos. 21.30 ¿Cómo lo hacen? 22.30 Superciudades en la antigüedad. 23.27 Antiguas superestructuras. 00.24 Ingenieria antigua.

### Aragón TV

06.40 Aragón noticias 2. 07.30 Euronews.

10.00 La pera limonera. 10.30 Ahora y aqui.

11.00 Agui y ahora.

Con Noemi Núñez y Ana Laiglesia.

15.50 Cine.

Un pistolero idea un entre Jim Corbett y Bob de Carson City.

18.15 Conexión Aragón.

Con Vanesa Pérez. 20.30 Aragón noticias 2. Fernández.

21.45 Cine.

El juego del asesino. 23.25 La voz de mi calle. Hoy: Sobrarbe, Zaragoza, y Ramon y Cajal, TerueL

01.25 Objetivo.

08.00 Buenos días, Aragón.

13.10 Atrapame si puedes. 14.00 Aragón noticias 1.

15.10 El campo es nuestro.

Forajidos en Carson City. plan para hacerse con la recaudación del combate Fitzsimongs por el título de peso pesado en la ciudad

17.20 Asesinato en el norte.

Con Mirtha Orallo y Jacoba

21.45 'El juego del asesino\*

Marshall, un tenien-

te, junto a un vigilante

local se ven inmer-

sos en una cons-

piración.



23.25 La voz de mi calle' Algunas de las principales arterias de las localidades aragonesas cobran protagonismo.

### Clan TV

12.25 Lobo. 12.33 Pat, el perro. 12.48 Piny, Instituto De Nueva York. 13.10 Los Pitufos. 13.33 Héroes a medias. 13.44 Este es Pony. 14.07 Una casa de locos. 15.11 Bob Esponja. 15.55 Warped: La tienda de cómics. 16.17 Henry Danger, 17.01 Peppa Pig. 17.11 El diario de Alice. 17.19 Croco doc. 17.27 Milo. 17.38 La Patrulla Canina. 18.00 Petronix. 18.12 La casa de muñecas de Gabby. 18.35 Vera y el reino del arcoiris. 18.57 Los Pitufos. 19.32 Swap Riders: tunning the beast. 19.38 Piny, Instituto De Nueva York

### **Disney Channel**

07.15 Los Green en la gran ciudad. 08.35 Kiff. 09.25 Hamster & Gretel. 10.10 Los Green en la gran ciudad. 11.30 Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug. 12.45 Los Green en la gran ciudad. 13.10 SuperKitties. 14.05 Bluey. 14.55 Marvel Spidey y su superequipo. 15.20 Los Green en la gran ciudad. 16.15 Hailey, ¡a por todas! 17.05 Bluey. 17.30 Rainbow High Shorts. 17.40 SuperKitties. 18.05 Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug. 19.00 Hamster & Gretel. 19.25 Kiff. 20.15 Bluey. 21.15 Los Green en la gran ciudad.

### Boing

06.29 Batwheels. 07.01 Looney Tunes Cartoons. 07.20 Doraemon, el gato cósmico. 09.05 Looney Tunes Cartoons. 09.53 Doraemon, el gato cósmico. 11.05 Teen Titans Go. 11.28 Batwheels. 11.51 Somos ositos. 12.49 Bugs Bunny: ¡manos a la obra! 13.13 Looney Tunes Cartoons. 14.14 Doraemon, el gato cosmico. 15.47 Nicky, Ricky, Dicky y Dawn. 16.42 Teen Titans Go. 17.10 Looney Tunes Cartoons. 18.04 El mundo de Craig. 18.31 La casa de los retos. Presentador: David Moreno. 19.06 Beyblade Burst.

### Nickelodeon

06.00 Los Pitufos. 06.26 Los Casagrande. 07.15 Una casa de locos. 08.02 Piedra, papel, tijera. 08.26 Henry Danger. 09.18 Equipo Danger. 10.04 Los Thunderman. 11.20 Henry Danger. 12.33 Equipo Danger, 13.19 Los Thunderman, 14.33 Henry Danger, 15.21 Los Casagrande. 15.57 Bob Esponja. 16.22 Patricio es la estrella. 16.56 Una casa de locos. 17.57 Piedra, papel, tijera. 18.35 Una verdadera casa de locos. 19.22 Equipo Danger. 19.46 Los Thunderman. 20.15 Tyler Perry's Young Dylan. 20.39 Henry Danger.

### Las audiencias

#### 'Supervivientes' lidera con Carmen Borrego

El reality rozó su récord de temporada con un 21,1% de cuota de pantalla y más de 1,6 millones de espectadores, quedándose a solo medio punto del dato de su estreno.



| ESPAÑA | Miles de      | Miles de espectadores |  |
|--------|---------------|-----------------------|--|
| A3     | Noticias 1    | 2.160                 |  |
| A3     | Noticias 2    | 2.133                 |  |
| A3     | El hormiguero | 2.045                 |  |
| A3     | Deportes      | 1.898                 |  |
| A3     | Deportes 2    | 1.772                 |  |

| ARAGÓN | Miles de espectadores |    |  |
|--------|-----------------------|----|--|
| A3     | El hormiguero         | 98 |  |
| A3     | Noticias 2            | 94 |  |
| A3     | Noticias 1            | 92 |  |
| Aragón | Noticias 1            | 84 |  |
| A3     | Deportes              | 77 |  |
|        |                       | -  |  |

### LAS MÁS VISTAS DEL DÍA

En España A 14,4%

En Aragón **4** 19,8%

jueves, 4 de abril

5 13,0% 8,7%

11,4% 0 9,8%

8 DE ABRIL DE 2024

Prensa Diaria Aragonesa, SAU, Zaragoza, 1998. Todos los derechos reservados. Prensa Diaria Aragonesa, SAU, se reserva todos los derechos inherentes a la publicación de El Periódico de Aragón, sus suplementos y cualquier otro producto de venta conjunta, sin que pueda reproducirse ni transmitir a otros medios de comunicación, total o parcialmente, el contenido de dicha publicación diaria, sin el previo consentimiento o autorización por escrito de la empresa editora.

La academia sueca no galardonará a Stephen King con el premio Nobel de Literatura porque sus libros no son lo suficientemente aburridos como para gustar a un sobrevalorado jurado, el de Estocolmo, cuyos olvidos son mucho más trascendentes que sus escasos aciertos. La lista de grandes escritores que no han obtenido el Nobel es escandalosa y, mucho me temo, lo seguirá siendo, pues todo apunta a que se verá engrosada con el nombre de King.

Por otra parte, y mirándolo por el lado bueno, el maestro del terror contemporáneo ha obtenido desde hace tiempo y con creces el mayor

# Stephen King



SALA DE MÁQUINAS JUAN BOLEA

reconocimiento a que un autor de ficciones puede aspirar, no otro que la admiración y gratitud de millones de lectores, todos esos apasionados seguidores suyos que le leen con fervor, gracias a sus numerosas traducciones, en las principales lenguas del mundo.

Con ocasión de su 75 cumpleaños, y de los más de 50 años de carrera literaria, Libros Cúpula acaba de publicar un bello e interesante libro, titulado Stephen King y firmado por Ben Vincent, en el que se repasa toda su carrera y se incluyen datos biográficos e historias personales poco conocidas.

Stephen, nacido en 1947 en Maine, en una familia modesta cuyo padre cogió la puerta para dejar tirados a su madre, a su hermano y a él, fue un notable caso de precocidad crea-

Desde muy niño leyó relatos de misterio –de Lovecraft y Poe, en particular -- Incluso adaptaría, novelizándola, la versión cinematográfica de Roger Corman sobre El pozo y el péndulo. En el colegio y en el instituto escribía un relato tras otro, se presentaba a premios, fundaba revistas, urdía guiones, poemas y obras de teatro con una fecundidad paralela a su progresiva calidad,

pues desde el primer momento el joven King se distinguió por una prosa muy fluida, rápida y eficaz, y por una extraordinaria habilidad para imaginar y exponer efectos sobrenaturales, terroríficos, a menudo inexplicables, pero que conferían a sus cuentos un aura de inconfundible autoría.

Con Carrie y El resplandor se le abrirían, ya a finales de los setenta, las puertas de un éxito que no le ha abandonado en la literatura ni en el cine.

Ojalá siga regalándonos durante mucho tiempo nuevas y extraordinarias historias.■

### Limón & vinagre

# **Nacho Vidal** (Ignacio Jordà)

ACTOR Y DIRECTOR PORNO



POR

# **Todo lo** que sube...

De Nacho Vidal se ha visto todo. Empezando por ese pene en erección de 25 centímetros que ha servido de molde para miles de réplicas. Es el tipo duro, el protagonista de una infinidad de películas porno, el joven catalán que puso a la industria pornográfica de Hollywood a sus pies, el heredero de Rocco Siffredi. Empezó a los 21 años en la mítica sala Bagdad de Barcelona (el primer local de España que ofrecía espectáculos eróticos y uno de los más importantes de Europa), llegó enamorado de una mujer que ejercía la prostitución y ambos se animaron a practicar sexo en vivo. Así nació Nacho Vidal, el personaje que destila testosterona, el héroe de las erecciones imposibles.

Antes fue Ignacio Jordà González (Mataró, Barcelona, 1973). El crío que vivió el desmoronamiento económico de la familia. El chaval que expulsaban de clase de forma preventiva, el que abandonó las aulas en 7º de EGB (1º ESO actual) y se puso a trabajar de camarero en el bar de al lado del colegio. Su madre lo descubrió un par de meses más tarde, cuando llegó a casa con una moto nueva. Fue el adolescente saturado de drogas y desfase en la ruta del bakalao que, a los 16 años, se instaló en Valencia. Y el joven que se alistó en la Legión, no por voluntad, sino para eludir la prisión militar. En sus días de fiesta perpetua, ni siquiera había sido consciente de que debía cumplir el servicio militar.

### Indudablemente listo

Vidal no habla con acritud de la Legión. De hecho, no habla con viru-\*



EMMA RIVEROLA



Nacho Vidal, acusado de homicidio involuntario, en la presentación de la serie 'Nacho' de Atresmedia.

lencia de casi nada. Es capaz de adaptar su discurso a la audiencia del momento. Puede ser divertido, soez o reflexivo. Es listo, indudablemente listo. En las conversaciones relajadas destila sentido común y cierto aire de justiciero. Se le intuye una atracción irrefrenable por juguetear con los límites, por arrojo o por ignorancia. Es de una sinceridad apabullante a la hora de explicar sus excesos. Ha sabido convertir la exhibición en su modo de vida. Primero, del cuerpo. Ahora, del alma. Trabajó a destajo en la industria del porno, ganó ingentes

cantidades de dinero, y también los derrochó a caudales. Ha sabido exprimir la vida. Demasiado.

La llegada de internet supuso un freno definitivo a su carrera de actor. La industria cambió de forma radical. Lo que antes eran producciones de una cierta calidad, con un argumento y un formato semejante al de una película convencional que se alquilaba o compraba en un videoclub, en las redes se convirtió en un bazar sin ley.

Todo lo que sube, baja, dice el refrán y la ley gravitatoria. En el caso de Vidal, el dicho adquiere multi-

plicidad de sentidos, incluido el literal. El actor está a un paso de ir a juicio por la muerte en su vivienda del fotógrafo José Luis Abad, durante la celebración del rito del sapo bufo en julio de 2019. La jueza de Játiva que instruye la causa considera que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de homicidio imprudente. Califica el rito chamánico de «irracional, temerario y peligroso» y considera que el acusado no se anticipó a los «riesgos que finalmente se produjeron». El actor siempre ha relatado que fue el fallecido el que insistió para some-

terse a la ceremonia. Lo cierto es que Vidal había descrito en redes su experiencia con la droga. El rito consiste en inhalar veneno de un sapo del desierto de Sonora que produce efectos psicodélicos. A través de su consumo se buscan experiencias espirituales o terapéuticas, pero puede ser altamente peligroso si se combina con otras sustancias

La perspectiva del juicio es un revés más en una década marcada por la pérdida. El actor está pendiente de juicio por su presunta implicación en el entramado de blanqueo de capitales orquestado por Gao Ping entre 2010 y 2012. Desde entonces, Vidal ha sufrido depresión severa y ha sido diagnosticado con el síndrome de Reiter, una artritis reactiva que produce fuertes episodios de dolor.

Vidal ganó mucho dinero con la industria del porno, también perdió la salud. Él

mismo ha reconocido los efectos secundarios de tanta testosterona que llegó a inyectarse (cuando empezó, no existía otra medicación para mantener la erección) y las numerosas enfermedades de transmisión sexual que ha sufrido. No recomienda a nadie ese camino, pero no duda en exponer todo lo recorrido. Entrevistas, documentales, series... Aún necesita a Nacho Vidal para mantenerse a flote, pero ya hace mucho que reivindica a Ignacio Jordà. Necesita que este se eleve por encima de un personaje que no deja de caer.

